## IARAZON 25 años

DIARIO INDEPENDIENTE DE INFORMACIÓN GENERAL · MIÉRCOLES 21 DE AGOSTO DE 2024 · AÑO XXVI · 9.348 · PRECIO 2.00 € · EDICIÓN MADRID



La lucha de Mariana Pineda por la libertad reluce con el flamenco p. 39



Rocky IV vuelve a las pantallas en plenas tensiones entre EE UU y Rusia P. 40 - 41



La «reina de la ketamina» y su lujosa vida a costa de la de Matthew Perry P.46-47

## Sánchez pasa fuera de España un día a la semana en esta legislatura

El jefe del Ejecutivo se esconde ante la complicada situación con sus socios, la inmigración y los problemas domésticos Los viajes oficiales al extranjero han ocupado un total de 42 días de los 290 desde que fue investido presidente P.6-7

Editorial: Uso y abuso político de la inmigración P.3



Pasajeros descansando en el suelo de la estación de Chamartín a causa de los retrasos

### Caos en Chamartín: el Ave pierde tres vías

Un fallo eléctrico provoca la enésima jornada de colapso en la estación madrileña. Renfe es la operadora más impuntual, incluso antes de los Avril P.22-23y33-34

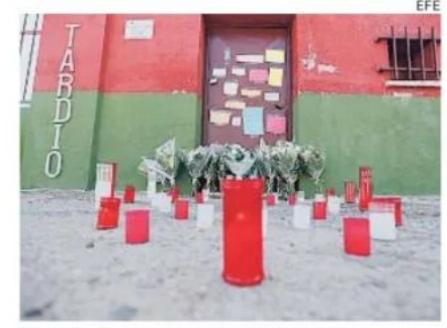

Homenaje de los vecinos de Mocejón

### El asesino de Mateo deliraba al ser detenido: «Ha sido mi copia»

Los «sembradores de odio» han aprovechado el crimen para atacar a ciertos colectivos

El Ipresunto asesino de Mateo, el niño de 11 años apuñalado mortalmente en Mocejón (Toledo), confesó el crimen en su primera declaración prestada tras ser detenido en casa de su padre, han informado a Efe fuentes próximas a la investigación. «Mi otro yo, ha sido mi copia» afirmó a la Guardia Civil. P.28-29

#### El PP pide más control en las fronteras y medios para los agentes

Llaman a las bases «descontentas» de ERC a sumarse al congreso P.8

La Seguridad Social pierde más de 241.800 ocupados en un mes P.24

Biden, Obama y Clinton arropan a Kamala Harris en la Convención Demócrata P. 16 <sup>2</sup> OPINIÓN Miércoles. 21 de agosto de 2024 • LA RAZÓN

Aquí estamos de paso

### Furia y odio



Juan Ramón Lucas

obrecogen su mirada helada y las ajustadas proporciones de su rostro. Podría ser un yerno ideal, pero es un asesino. Parece caminar firme y frente a él se diría que se eleva un horizonte inalcanzable. Su seriedad es también glacial, sobrecogedora. No hay atisbo de culpa o rastro de arrepentimiento. Tampoco expresa seguridad o firmeza. Se diría que es una escultura bien rematada. Pero es un asesino. El chico detenido por matar con un hierro afilado al niño de Mocejón es del mismo pueblo y era conflictivo. Dice su familia que tenía un 70 por ciento de discapacidad por problemas mentales y sus vecinos que buscaba líos constantemente. Acaso alguien debería explicar cómo en su situación no estaba atendido adecuadamente. Reflexionar en privado o en público sobre la forma en que la creciente atención a la salud mental se está traduciendo en políticas diferentes o en responsabilidades nuevas. O no se está traduciendo en nada tangible y podemos asistir a nuevos casos como éste. Tan lleno, por lo demás, de furia y odio. Porque si furioso fue el ataque a un niño que jugaba al fútbol ante la mirada aterrada de sus amigos que jamás podrán borrar esa imagen de su memoria reciente, el odio que después se ha apoderado de las cada vez más ponzoñosas redes sociales, en particular esa X descalifica-



Podemos aprender a leer las señales de alarma en la convivencia con las enfermedades mentales

dora que ahora denomina una red que nació con la ingenuidad del piar de un pájaro, resulta ciertamente inaceptable, repugnante, atroz. Lo odioso del odio en su expresión más zafia y burda se adueñó de internet después de que un joven colega, Asell Sánchez, familiar del niño asesinado, improvisara la portavocía de

la familia para aliviar su dolor. Los que ya habían encontrado al asesino entre los menores o los inmigrantes de dos centros abiertos en el pueblo no aceptaron que ese portavoz de la familia les pidiera mesura y no condenar a inocentes. Reclamar de los odiadores moderación es como exigir a un león que abrace el veganismo. Ese fue su error. Porque la furia en red decidió que las razones del portavoz no eran otras que su afinidad africana y lo señalaron como merecedor de la mayor de las condenas por las fotografías que en sus cuentas había exhibido con niños africanos, objetivo de su compromiso personal de solidaridad con misiones religiosas en África.

Furia y odio. Sinrazón frente a compromiso. Rabia contra templanza. Quién sabe si este drama de Mocejón convertido ya en herida colectiva no es sino la encarnación de un tiempo brutal en el que la electrónica prevalece sobre la piel y los algoritmos nos retroalimentan de nuestra ideología y nos dividen, y nos separan de quienes discrepan, y levantamos muros y odiamos al diferente y nos escondemos en redes tupidas sobre las que vomitamos lo peor de nosotros mismos.

Un tiempo en el que el aislamiento y el desapego provocan desajustes que no sabemos abordar o no nos comprometemos a ello como deberíamos.

A la familia del niño nadie se lo va a devolver, pero podemos aprender a leer las señales de alarma en la convivencia con las enfermedades mentales y a advertir el riesgo de aceptar que la comunicación social levante fronteras y transmita odio. O seguir igual, y ante la próxima, siempre y cuando no nos toque a nosotros, volver a contemplarlo todo desde la grada.

#### Las caras de la noticia



José Ignacio Goirigolzarri Presidente de CaixaBank

#### Compromiso con las empresas.

CaixaBank ha financiado a las empresas de la Comunidad de Madrid con 24.000 millones de euros durante el primer semestre de 2024 a través de un total de 47.579 operaciones. Están dirigidos a pequeñas, medianas y grandes compañías de la región.



**Fátima Matute** Consejera madrileña de Sanidad

#### La sanidad pública, pionera en Europa.

La sanidad pública madrileña ha vuelto a ser pionera en Europa al desarrollar en el Hospital La Paz una intervención quirúrgica con brazo robótico para tratar la hidrocefalia, la acumulación de líquido cefalorraquídeo en las cavidades del cerebro.

F. Grande-Marlaska Ministro del Interior

#### Colaboracionismo con Bildu-ETA.

Dignidad y Justicia acusó a Fernando Grande-Marlaska de «ceder ante Bildu» tras entregar un informe donde figuran 19 casos de abusos policiales, «que no están reconocidos en ningún momento por la Justicia, ni por la Fiscalía». El ministro tiene claro cuáles son sus lealtades.

## Ripley en serie



A pesar del...

Carlos Rodríguez Braun

a novela de Patricia Highsmith, El talento de Mr. Ripley, de 1955, tuvo conocidas adaptaciones al cine, pero solo este año la pudimos ver en Netflix como serie de televisión, dirigida por Steven Zallian y protagonizada por Andrew Scott.

Ripley actúa como un homo economicus, procurando maximizar sus recursos escasos para alcanzar sus fines. Pero es el ejemplo perfecto de que la economía como ciencia meramente asignativa es clamorosamente insuficiente si le falta lo que el liberalismo ha propiciado al

menos desde Adam Smith: la moral. Y Ripley desde el principio daña al prójimo en su propio beneficio, cuando empieza como un modesto estafador neoyorquino. A partir de ahí la amoralidad lo impulsa a crímenes y mentiras monstruosas en las que jamás incurre con el más mínimo remordimiento, sino realmente con satisfacción, como apuntó Brian Tallerico en rogerebert.com: «sólo se siente cómodo cuando miente, es una criatura amoral, alguien que no se limita a cruzar los límites entre el bien y el mal sino que jamás los toma en consideración».

«Tom siempre se sale con la suya», dijo Patricia Highsmith, y eso es lo realmente monstruoso e inhumano, porque, porvolver a Adam Smith, lo que sucede en la vida no es eso, y el pensador escocés sostuvo en La teoría de los sentimientos morales que en realidad nuestros actos no tienen solo una retribución en la vida eterna sino también en esta, siendo lo más habitual que las buenas personas y las malas sean reconocidas como tales antes de morir. De ahí la inquietud que nos suscita Ripley: es un hombre que, en palabras de Emima Melonic en Law & Liberty, «amamos y odiamos; en la literatura de Highsmith, Ripley convierte la violencia, el robo y el asesinato en meros asuntos domésticos, como saborear un espresso en Roma, tranquilamente, observando serena e inocentemente a la gente que pasea».

Nos turba que nos guste el personaje, incluso que anhelemos que se salve de la persecución policial, pero porque tememos que si tuviéramos la garantía de que no habría ningún castigo para nuestras fechorías, quizás llegaríamos a cometerlas, y acaso con la frialdad con que él las perpetra.

Y sin embargo, nos binda una elíptica pista: su obsesión con los cuadros de Caravaggio. La luz es la clave, le comenta un cura. En efecto, porque la clave de Ripley es la oscuridad.

OPINIÓN 3

OPINIÓN 3

#### **Editorial**

## Uso y abuso político de la inmigración

edro Sánchez se marcha de viaje a África conparadas en Mauritania, Senegal y Gambia con el propósito de reforzar la colaboración en la lucha contra la inmigración irregular. A esta gira se han limitado los esfuerzos principales del presidente en la atención del colapso migratorio en las regiones que sirvió de munición a la izquierda contra los territorios populares. Sánchez, que pasa unos días de descanso estival en Lanzarote, ha tenido a bien atender la petición del presidente Clavijo con un encuentro el viernes después de las denuncias canarias por ignorarlo, como ha recogido este periódico. Lo hará de manera improvisada, deprisa y corriendo y con cámaras, en la línea que ha caracterizado la desatención y el desprecio hacia los requerimientos de las administraciones autonómicas sobrepasadas por la avalancha de pateras y cayucos. Hasta la fecha, el común denominador de la respuesta de Moncloa ha consistido en especular con los medios y cicatear los recursos a regiones bajo una presión asfixiante sin la interlocución necesaria ni la solidaridad de la que la izquierda hace bandera, que no es otra cosa que mirar para otro lado ante la tragedia. De Sánchez y sus ministros no conocemos iniciativa para reconducir la crisis migratoria y menos aún para reordenar el fenómeno que no sea descalificar las posiciones de Núñez Feijóo con un argumentario mendaz y el papel de los portavoces socialistas y su patético discurso sobre el PP y las consignas de la ultraderecha

que ya hiede. La inmigración irregular ha doblado su volumen en lo que va de año, pero en los despachos oficiales prima desgastar a la oposición por encima de todo. Hay enormes dosis de hipocresía y demagogia en Moncloa, y también inhumanidad. Sánchez vende otro viaje a África para no se sabe qué más allá de que los flujos de desesperados se aceleran y las mafias se enriquecen. Pero no ha tenido un minuto en Lanzarote para visitar los centros de acogida y conocer a los equipos que trabajan en la primera línea. El sanchismo ha empeorado las cosas, fundamentalmente porque su desempeño hallevado el timbre del efecto llamada, la demagogia y la instrumentalización con los mantras del buenismo como mascarón de proa, amén de su vaporosa capacidad para lograr una implicación suficiente de Europa en un flanco crítico que no gestionamos con eficiencia. En España tenemos pendiente el debate sobre la relación entre la inmigración y el modelo económico y social deseado con datos como que el aumento de un 20% de la población total debido a la inmigración desde principios de siglo no ha provocado un acercamiento a la riqueza de los socios europeos occidentales, sino al contrario. Y seguimos sin una reflexión sobre abandono escolar, impacto en el sistema sanitario, sistema de pensiones, empleo basado en bajos salarios, desigualdad ypobreza, seguridad, integración... La izquierda ha secuestrado y ha manipulado el debate por rédito político cuando es más que nunca un asunto de estado.

#### **Puntazos**

#### Que Puente se centre en su trabajo

Renfe es la compañía con más demoras en sus servicios de alta velocidad. Ya lo era antes del malhadado nuevo Talgo y de las consabidas obras de mejora de la red. El ministro del ramo lo sabe. Según el Balance de la Liberalización Ferroviaria, el pasado ejercicio, un 7% de los trenes de Renfe sumó retrasos superiores a los quince minutos. Su competidora francesa Ouigo se quedó en el 5% como la hispanoitaliana iryo. Es cierto también que la magnitud de los servicios de la compañía española es mucho más elevada y que esa desproporción afecta a los balances. Sin embargo, el deterioro de una infraestructura estratégica en los últimos años es innegable. Tanto como que la competencia en la alta velocidad ha supuesto desafíos que no se han solventado con la eficacia debida. Queda claro que Puente tiene trabajo más que suficiente como titular de Transportes como para deshacerse de su traje de activista sanchista. Chamartín fue ayer otro caos.

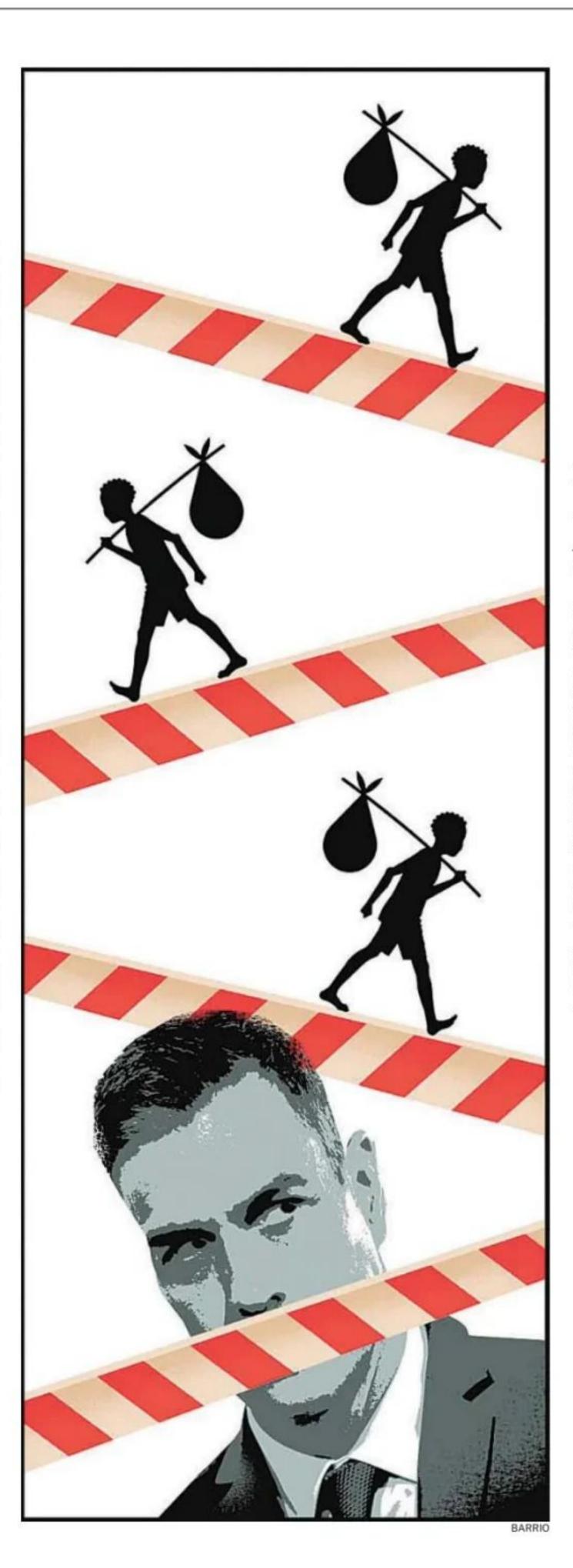

## El submarino Las preocupaciones del ministro

El titular de Transportes, Óscar Puente, está viviendo un verano de lo más pintoresco. Al ministro le afecta lo justo la crisis ferroviaria española. O, al menos, no aparenta lo contrario, entre diatribas contra los críticos del sanchismo y partidas de golf. Una de las últimas, por cierto, su interés por meterse hasta el fondo con la boda de un comunicador televisivo, de tendencia conservadora, con su novio. Algo que, por cierto, se le ha vuelto bastante en contra, como viene siendo habitual.

#### **Fact-checking**

## Patxi López Portavoz del PSOE

#### La información

## El PSOE llama a Feijóo fallido «profeta del apocalipsis»: hay convivencia en Cataluña y crece la economía.

Patxi López ha definido como fallido «profeta del apocalipsis» a Alberto Núñez Feijóo para recriminarle que no acierte con sus predicciones, porque en Cataluña ha «triunfado la convivencia» y la economía española es el «motor económico de Europa». López ha señalado que los vaticinios económicos y políticos del líder de la oposición han resultado erróneos si se mira la realidad actual del país.

#### La investigación

La normalización de Cataluña con la amnistía y los indultos, y la corrupción a vueltas, la ha coronado el esperpento protagonizado por Carles Puigdemont en Barcelona con su tocata y fuga. En cuanto a lo de la economía, está claro que el portavoz ha perdido todo el sentido del ridículo, amén del respeto a los pacientes españoles. Hay un sinfín de indicadores agregados que muestran nuestras flaquezas económicas, por ejemplo, nuestro liderazgo en el índice de miseria de la eurozona.

#### El veredicto



FALSO. ¿Motor económico? ¿Cohete? España lidera el índice de miseria de la eurozona, por encima de la media de la UE, de Grecia e Italia. A la cola de la OCDE en poder adquisitivo, líder de paro en Europa y la OCDE.

#### Quisicosas

#### Socorrooo



Cristina López Schlichting

e ha jubilado el gran Fierro, corresponsal de Cope en Washington y entenderemos menos de los EEUU. También se han jubilado este mes mi ginecólogo, la peluquera y el carnicero. El ginecólogo es un septuagenario listísimo, con el que aprovechaba para hablar de series, entre ovario y ovario. Lo de la peluquera me ha sentado incluso peor, veremos qué hago con esta melena de león de la Metro, que me recuerda a José Mercé. Pero lo que ya no puedo soportar es lo del carnicero, que además me enviaba los pedidos a casa. Justo cuando la nutricionista dice que tengo que doblar la ingesta de proteína, por la menopausia, va Marcelino y me condena a la gran superficie, con vacas estresadas y pollos enloquecidos.

¡La peluquera y el carnicero apenas me llevan cuatro o cinco años: de repente me he visto mirando las obras de la calle y ajustándome una goma en los bajos de los pantalones, para montar en bicicleta! Hace «na», ayer mismo, entraba con 21 años en la redacción de ABCy flipé con Anson, recorrí el mundo haciendo reportajes, salté a las tertulias y El Mundo, tomé el relevo de Encarna Sánchez y María José Navarro en Cope y comencé a escribir en La Razón. Ay, Jorge Manrique.

La más numerosa generación de la historia reciente, con familias de cuatro y cinco hijos, la que viajaba en 850 con la abuela y el canario, dormía en literas, merendaba con Los Chiripitiflaúticos y vivió la muerte de Franco en la adolescencia, va a la pensión. Es una multitud, la primera oleada de un frente abigarrado de gente empecinada en salir adelante con entusiasmo. De un solo golpe, la pirámide poblacional se trastoca, porque los viejos se hacen miríada y hay menos trabajadores para sostenerlos.

Miro a mis espaldas y veo generaciones que no pueden comprar un piso, que poseen lo justo (un coche de segunda mano, customizado como caravana; los enseres precisos para no hacer incómodo el alquiler y un móvil) y que carecen de ninguna perspectiva de reproducirse. Me viene a la memoria aquel «pepito grillo» de Aznar que fue Pepe Barea y que ya dijo, hace 25 años, que la cuenta de las pensiones estaba mal hecha.

Ahora bien, los que llegaron a Benidorm con sus padres hacen mucho melanoma, pero no piensan tirar la toalla. Se casaron ilusionados y se divorciaron, pero invaden las redes de contactos. Los que estudiaron FP y BUP piensan recorrer el mundo antes de estirar la pata. Los «boomers» hemos peleado contra los fantasmas de la miseria que nos trasladaron padres y abuelos. Advierto: no seremos Carpanta, ni Vivian Leight en «Lo que el viento se llevó».

El trípode

### Nuestra Reina Isabel la Católica nuestra Reina Is



Jorge Fernández Díaz

uestra gran Reina Isabel de Castilla y su esposo el Rey Fernando de Aragón ocupan un importante papel en la Historia como los Reyes Católicos, y ella en particular tiene abierto su proceso de beatificación desde el año 1958. Desde entonces, la Comisión trabaja por superar las dificultades propias de una causa histórica de estas características y de las creadas por los promotores de la «leyenda negra». Esta misma denominación ya define su objetivo que era -y sigue siendo- destruir la honra y la fama de la extraordinaria obra evangelizadora llevada a cabo por España en el «Nuevo mundo» y que hoy integra a «los fieles que rezan y hablan con Dios en español», y que hoy «representan una gran porción de la Iglesia», en feliz expresión de san Juan Pablo II. Fue la envidia hacia esa gesta -por parte de nuestros competidores y enemigos-, que convertirá a la Hispanidad en «un imperio en el que no se ponía el sol» con las relevantes consecuencias económicas, políticas y religiosas, la que diseñó esa leyenda descalificadora («negra») opuesta a la auténtica verdad de la Historia. En esa extraordinaria epopeya,

nuestra Reina Isabel ocupa un papel primordial y esa leyenda no podía quedar al margen de ella. Su proceso de beatificación hubiera podido y debido tener un primer gran momento de luz con ocasión del «5º Centenario de 1992», pero razones «pastorales» -en expresión del Arzobispo de Valladolid, y presidente de la Conferencia Episcopal Española Luis Argüello, gran promotor de la Causa-, la obstaculizaron. Las razones esgrimidas las resume en tres: 1) La expulsión de los judíos en 1492; 2) la relaciones con el mundo islámico (conquista de Granada, y cristianización posterior) y 3) los movimientos indigenistas, hoy impregnados del pensamiento «woke». Con indudable acierto, el Arzobispo afirma que para superar esas dificultades la única receta es la Historia. Promover estudios históricos y teológicos del contexto histórico y político que vivió la Reina, porque «no podemos juzgar hechos de hace 500 años, con los ojos de hoy». Acertada también la referencia a sus virtudes personales y su ejemplo de buena gobernante cristiana, como inspiradora de quienes «se dedican profesionalmente a la vida pública, ayudándoles a cultivar las virtudes cristianas en lo social». El codicilo de su testamento es un documento que refleja nítidamente esas virtudes reconociendo como súbditos de la corona a los indígenas, en igualdad de derechos a sus súbditos de Castilla y Aragón por ejemplo. Apelamos a la memoria de la verdad histórica que no tiene nada que ver con la memoria histórica ni la democrática. «La Verdad nos hace libres» y el Señor de la Historia la proclamará.

#### **LA RAZÓN**

© Copyright Audiovisual Española 2000, S.A. Todos los Derechos Reservados. Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública, tratamiento o utilización comercial, total o parcial, de los contenidos de esta publicación, por cualquier sistema o medio, sin autorización expresa y escrita del editor, incluida su utilización para hacer reseñas, recopilaciones, resúmenes o revistas de prensa con fines comerciales a las que el editor se opone expresamente conforme a los artículos 8 y 32.1 de la L.P.I. Presidente: Mauricio Casal

Mauricio Casals

**Director:** Francisco Marhuenda

Director adjunto: Sergio Alonso Subdirectores: Pedro Narváez, Alfredo Semprún, Aurelio Mateos

Adjunta al director: Carmen Morodo Delegaciones: Andalucía: José Lugo;

Castilla y León: Raúl Mata; Valencia y Murcia: Alicia Martí y Mari Cruz Guillot Jefes de redacción:

C. L. Lobo, E. Cascos, A. L. de Santos, A. Clements, E. Estival, R. Colomer, M. Ruiz, J.R. Platón, E. Villar

Secciones: J. A. Alonso, R. Coarasa, P. Navarro, C. Bernao, E. Arroyo, R. Ruiz, J. M. Martín, E. Montalbán, P. Rodríguez, LL Carrasco Consejero Delegado: Andrés Navarro

Director de publicaciones: José Antonio Vera Directores: Juan Castro (Técnica), Rafael López (Marketing), Javier Pérez Parra (Publicidad), Manuel Torres (Publicidad), Noemí Herreruela (Distribución) y Miguel Ángel Martínez (Financiero). TRIBUNA 5

## Epicteto y su recepción hasta nuestro Quevedo



#### David Hernández de la Fuente

Epicteto reúne la doctrina estoica de este gran filósofo de época romana que, junto con el cónsul Séneca y el emperador Marco Aurelio, forma la tríada imprescindible del estoicismo romano, variada tanto en su aproximación literaria como en su extrac-

ción social, pero de común ímpetu filosófico. El Manual recoge un resumen de sus lecciones orales a cargo de su entusiasta discípulo Arriano, que consideraba esencial transmitirlas para la salvación a través de la filosofía. Este pensador, al que he traducido recientemente en un volumen de próxima aparición en la editorial Arpa, representa un caso inaudito de éxito desde su propia época -lo conoció seguramente Adriano y lo cita Marco Aurelio- hasta la posteridad neoplatónica y cristiana.

Desde la adaptación tardoantigua de la filosofía pagana, habrá varias paráfrasis cristianas de su Manual: estos textos serán muy importantes a partir del redescubrimiento de Epicteto en el tardío medioevo y en el Renacimiento y darán carta de

naturaleza, junto con la interpretación cristiana de Séneca, para un neoestoicismo de cuño cristiano. En este sentido, desde las traducciones latinas de humanistas italianos del quattrocento, como Nicolò Perotti y Angelo Poliziano (1450 y 1497), se empieza a difundir entre los humanistas cristianos, calando en personajes tan dispares como Erasmo de Rotterdam, Ignacio de Loyolay, sobre todo Justo Lipsio (1547-1606), que escribirá parte de su obra acerca de la filosofía estoica tratando de vincular su ética al cristianismo. Los ecos de Epicteto, su figura y su obra son muy variados. Por ejemplo, el citado Erasmo, que parafrasea su título en su Enchiridion militis christiani, mientras que Juan Luis Vives lo usa en su Introductio ad sapientiam y en Collectanea moralis philosophiae y Montaigne es deudor de su pensamiento en sus Ensayos. La filosofía moral desde el final de la edad media al barroco intentará conciliar el estoicismo, sobre todo senequiano, con el cristianismo. Sobre todo en esta época de guerras de religión. El momento álgido del neoestoicismo lo marca la publicación del Deconstantia de Lipsio (1584) y la traducción francesa de Guillaume Du Vair (1586).

Hay que decir que la rehabilitación renacentista de Epicteto fue muy importante en España, donde el *Manual* se publica por primera vez en 1555 con una edición del texto griego de Hernán Núñez llamado «el Pinciano», el gran helenista de la Universidad de Salamanca, y una versión latina a cargo de un estudioso italiano, Jacobo Ferando, con los oficios impresores de Alejandro Canova, en el marco del Colegio Trilingüe de Salamanca, creado en 1511 para el estudio del

Quevedo publicó junto con su versión una defensa de los estoicos contra Plutarco, y otra de Epicuro «contra la común opinión». A partir de él, Epicteto tendrá cierta influencia en la literatura y en la historia de la traducción en España, como han estudiado Menéndez Pelayo y más recientemente Fuentes González, con alguna otra traducción como las de Pedro de Rúa y Antonio Brum, aún en el siglo XVII, o la de José Ortizy Sanz, también traductor de Marco Aurelio, a finales del siglo XVIII. En cuanto a las Disertaciones o Diatribas de Epicteto cabe mencionar la traducción de algunos pasajes como Las Pláticas de Epicteto a cargo del humanista Pedro de Valencia (1555-1620), discípulo del Brocense, como ha estudiado Nieto Ibáñez, junto con su tradición anterior y la influencia en otras obras suyas.

En suma, que con su influencia en el judeohelenismo, neoplatonismo y cristianismo, en un largo recorrido que llega hasta el

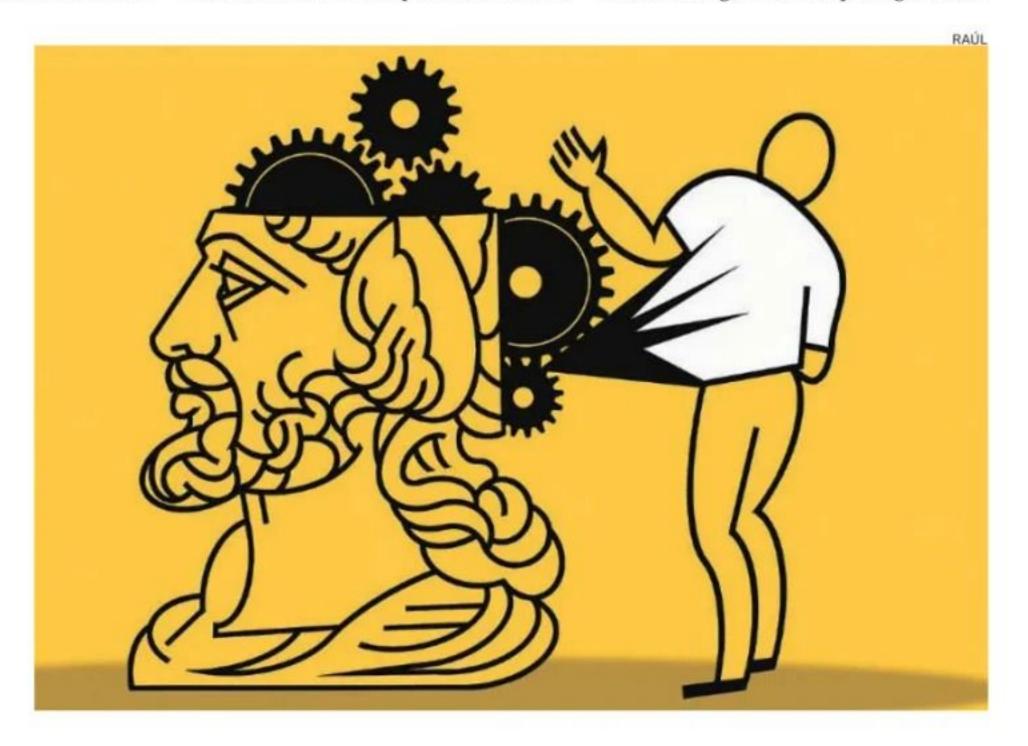

latín, el griego y el hebreo. Un año después recibe a Epicteto el dominico Luis de Granada, que incorpora máximas y citas en sus sermones y en su *Guía de pecadores* (1556). No tardaron mucho en aparecer traducciones castellanas de Epicteto, la de Francisco Sánchez de las Brozas, llamado «el Brocense», catedrático en Salamanca desde 1573, se publica en 1600. Es una traducción muy libre, que viene a enmendar de alguna forma la más apretada al texto de Gonzalo Correas, catedrático de griego desde 1601, que publica en 1630 en Salamanca junto con la Tabla de Cebes y su propuesta de renovación de la ortografía castellana.

La tercera versión, más interesante para nosotros, es esta vez en verso y a cargo del gran Francisco de Quevedo y Villegas, publicada en 1635, en Madrid y Barcelona, junto con el texto de Focílides. Es una buena prueba del conocimiento del griego del gran poeta madrileño, y de su interés, en la línea de Lipsio, por un nuevo estoicismo cristiano.

Renacimiento y el Barroco de Lipsio o de nuestro Quevedo, Epicteto aparece como un autor imprescindible de la larga historia posterior del estoicismo. Hay que ponderar especialmente la traducción en verso castellano del Manual de Epicteto, por el gran poeta Quevedo, que quería que nos quedaran grabadas a fuego las máximas de ese sabio filósofo del estoicismo que pueden hacer nuestra vida mucho más libre. El propio Quevedo lo creía así y esgrime en su introducción a su versión en verso, como principal razón de haberla realizado, la siguiente: «Hícela en versos consonantes, porque el ritmo y la armonía sean golosina a la voluntad y facilidad a la memoria». En un texto posterior daremos detalles de esta excelente traducción, muestra del estoicismo de Quevedo y hoy lamentablemente dejada de lado.

David Hernández de la Fuente es escritor y Catedrático de Filología Clásica en la UCM

## El buen salvaje Nudistas, no



Pedro Narváez

eo a una señora de una asociación nudista, que debe tener mi misma edad pero no mi fibrosa figura, pregonar a los cuatro vientos de la tele sin tela que los que vamos vestidos a la playa como es debido, un burka de Luis Vuitton por ejemplo, le estamos robando su espacio vital. Me pregunto si será una promoción de «Aruseros», el hombre del eterno moreno, pero la señora va en serio, vaya, que está seria aunque en pelotas. Estar serio y en pelotas es un oxímoron, pero ya los «oximorines» no son como los de antes. El oxímoron de hoy se ríe de sí mismo, de lo contrario esta señora en pelotas no saldría por televisión en horario infantil y con una teta mirando a poniente y otra a levante, como una retinta de Cádiz. Que lo mismo valdría para un señor, pero resulta que la que salió por televisión fue esta señora, repito, que nos acusaba de invadir esas playas donde van los nudistas, que es verlos y salir corriendo. No quedose satisfecha con esas afirmaciones sobre la gente que mantiene una cierta decencia estética, de la que estamos tan necesitados, y casi aboga por la prohibición del traje de baño en las playas, algo contra lo que mi señora madre se manifestaría por primera vez.

El alcalde de Oleiros, el sitio tan molón y pijín frente a Coruña, cree que las palayas nudistas son un prostíbulo. Hombre, no es para tanto. Esta señora, oiga, o este señor, parecía muy decente en lo sexual, era como una monja desnuda, aunque tuviera menos estilo que Álvaro Morata. El caso es que lo que hoy es noticia es que la señora de las tetas fustigaba a los que entran en su terreno con un adosado textil. Perdonen si son ustedes de la misma religión que la señora, pero el nudismo es la estupidez puesta al sol, el cuerpo deliberadamente absuelto de la culpa de ser bello. Al contrario de lo que piensa el alcalde de Oleiros, el nudista tiene atributos, pero no sexo. Son todo lo líquidos que permite Bauman sin el que, eso sí, estaríamos desnudos. De ahí que esta parrafada que debería empezar: «Veo a una señora licuarse». Yeah.

Susana Campo. MADRID

a política exterior es una materia que normalmente no suele generar mucha expectación entre los ciudadanos. Prueba de ello es su escasa mención durante los debates electorales, por ejemplo. Sin embargo, el presidente Pedro Sánchez ha convertido esta materia en su principal refugio ante las turbulencias de la política doméstica. Según los cálculos de LA RAZÓN, desde que fue investido el pasado 16 de noviembre hasta el 31 de agosto - una vez concluida su gira por Áfricahabrá estado fuera de nuestras fronteras 42 días de los 290 de la legislatura. O lo que es lo mismo, se ha ausentado una media de un día a la semana en los últimos nueve meses.

Su afán por subirse en el Falcon y poner tierra de por medio es superioral de su predecesor, Mariano Rajoy, y también al de su compañero de partido, José Luis Rodríguez Zapatero. En este sentido, LA RAZÓN ha comparado los viajes que cada uno de los presidentes

Los viajes oficiales al extranjero han ocupado un total de 42 días de los 290 desde la investidura

Durante 2020, coincidiendo con la pandemia, estuvo de viaje más días que Zapatero en 2004

realizó el primer año de legislatura yel resultado refleja que, incluso en pandemia, viajó más que Zapatero durante su primer año en 2004, quien ese mismo ejercicio -260 días- salió de nuestras fronteras hasta en 30 ocasiones, visitando un total de 21 países. Estuvo fuera el 11,5% del año. Por su parte, Rajoy, en 2012 estuvo 36 días de viaje, visitó 19 países y consumió el 9,8% del tiempo en el extranjero. En el caso de Sánchez, en 2020, coincidiendo con la pandemia y las restricciones derivadas de la crisis sanitaria, estuvo 31 días viajando, en 12 países y el 8,4% fuera. Es decir, pese a la pandemia viajó en total más días que Zapatero. Pero, incluso si comparamos otro año, Sánchez sigue batiendo todos los récords. En 2006, Zapatero viajó 19 días y visitó 13 países. Pasó solo el

Política exterior. El jefe del Ejecutivo se esconde ante la complicada situación con sus socios y los problemas domésticos en la agenda internacional

## Sánchez pasa fuera de España un día a la semana en esta legislatura

5% del tiempo fuera de nuestras fronteras. En 2014, Rajoy viajó 33 días, y visitó 21 países.

Las ausencias de Sánchez no son baladí ya que en varias ocasiones ha faltado a plenos en el Congreso de los Diputados o no ha participado en votaciones en la Cámara Baja. Por ejemplo, la defensa de la polémica Ley de Amnistía el pasado mes de marzo corrió a cargo del portavoz socialista en el Congreso, Patxi López. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se escudó en la visita a España del rey Abdalá II de Jordania para evitar debatir con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, un asunto clave durante esta legislatura. Además, este primeraño de legislatura está siendo legislativamente atípico, tal y



LA RAZÓN . Miércoles. 21 de agosto de 2024 ESPAÑA 7

como se preveía. Prueba de ello es la sequía legislativa: tan solo ha conseguido aprobar 12 leyes, aunque más de la mitad (siete) son decretos. Los datos recopilados por este medio revelan que ha visitado al menos 25 países en lo que va de legislatura. El reconocimiento de Palestina y mantener un perfil activo en la guerra de Ucrania han mantenido ocupado al Jefe del Ejecutivo, en ocasiones poniendo contra las cuerdas la credibilidad e imagen exterior de España. Israel, Egipto y Palestina fueron sus destinos iniciales tras su investidura. Su visita desembocó en una crisis sin precedentes en los casi 37 años de relaciones diplomáticas con el estado hebreo. Paralelamente, también tuvieron su repercusión en el

debate doméstico, influenciado por una decisión unilateral del Jefe del Ejecutivo por ganar notoriedad en el plano exterior en detrimento de afrontar los asuntos nacionales. Coincidiendo con la campaña de las elecciones europeas-en las que el Partido Popular fue el vencedor- el socialista realizó una gira por distintos países europeos para arañar el compromiso de otros estados a su propuesta. Su gira no consiguió nuevas adhesiones a su pretensión de dar este paso con el conflicto en Gaza abierto en canal. Únicamente avanzaron en esa dirección los países que ya lo tenían decidido: Irlanda y Noruega. Lo llamativo durante todos estos viajes, más allá de no someterse al control de la oposición o de los me-

dios de comunicación a través de ruedas de prensa con preguntas, es que no hizo una sola llamada a la dirección del PP para hablar de los grandes temas que actualmente condicionan el tablero geopolítico. Ya sea Oriente Próximo o la guerra en Ucrania. De hecho, desde la oposición le han reprochado en más de una vez que se escude en su agenda exterior para no dar la cara. «Deje de utilizar la política exterior como cortafuegos de sus problemas internos», le dijo el líder de la oposición en el mes de abril.

Paralelamente, las huidas del presidente Sánchez al exterior también le han permitido escabullirse de grandes escándalos. Por ejemplo, durante su viaje a Marruecos entre el 20 y 21 de febrero estalló el «caso Koldo». Aunque no pudo evitar responder a las preguntas de los periodistas respecto a si la dimisión del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, estaba relacionada con la trama, el Jefe del Ejecutivo esquivó la tormenta con un «no sabía nada». Además, sus intervenciones en el extranjero han tenido repercusiones. La Junta Electoral Central (JEC), le abrió un expediente por realizar declaraciones favorables al primer secretario del PSC y candidato a la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, en su viaje oficial a Doha, en el marco de la gira que hizo el presidente por Oriente Próximo para abogar por el reconocimiento de Palestina. A final de este mes, Sánchez retoma su agenda y lo hace fuera de nuestras fronteras. Otra huida hacia adelante para no explicar, por ejemplo, la financiación singular de Cataluña.



en Reino Unido, el pasado 18 de julio

#### Rectifica y recibirá a Clavijo

▶En varias ocasiones desde que el jefe del Ejecutivo llegó a las Islas Canarias, el presidente regional, Fernando Clavijo, había solicitado una reunión con Pedro Sánchez para hablar sobre inmigración, aprovechando sus vacaciones en la isla de Lanzarote. Tras el anuncio de su gira por África y las críticas por no recibirle, finalmente se reunirá el próximo viernes en La Palma con Clavijo, para tratar, entre otras cuestiones, la situación migratoria por la que atraviesa el archipiélago. El presidente autonómico considera que la reunión no debe ser «coloquial, sino que tiene que ser algo formal». Es decir, no quieren simplemente una foto de Sánchez sino que le instan a abordar con urgencia el asunto migratorio. Hasta el 15 de agosto llegaron al archipiélago 22.304 migrantes, frente a los 9.864 del mismo periodo del año anterior, según datos del Ministerio del Interior, lo que representa un 126% más. Este incremento está tensionando los recursos de acogida, sobrepasados tras meses de llegadas continuas.

### Moncloa veta a LA RAZÓN en el viaje de Sánchez a África

Este rotativo fue excluido en el viaje a China, a Marruecos y a la gira por Oriente Medio

LA RAZÓN. MADRID

Moncloa ha vuelto a vetar a LA RAZÓN, La Secretaría de Estado de Comunicación ha descartado a este periódico del grupo de medios que acompañarán al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su gira por África durante la cual visitará Gambia, Senegal y Mauritania para abordar el fenómeno migratorio. Pese a que LA RAZÓN solicitó la acreditación en tiempo y forma, como otros medios que sí viajarán con el presidente, la Secretaría de Estado de Comunicación se limitó a volver a excluir a este medio sin dar más explicaciones que esgrimir «una cuestión de espacio».

La excusa ofrecida por Moncloa es la misma que en otros viajes en los que también se ha descartado a este medio, sin embargo, algunos periódicos, televisiones o portales siempre viajan con el presidente.

Pedro Sánchez ha realizado durante el último año diversos viajes o giras internacionales en los que se visitan hasta tres países en 48 horas, de ahí que solo se pueda cubrir la información si se viaja «empotrado» en el avión oficial.

Es una norma escrita que durante estos viajes siempre se cuente con la presencia de medios públicos como «RNE» o la «Agencia Efe». También que viajen los dos grandes medios privados como «El País» y la «Cadena Ser» y, el resto de plazas, roten. Sin embargo, durante los últimos viajes o giras desde hace más de un año, en ninguno de ellos ha habido plaza para LA RAZÓN. Es por ello que este medio ha decidido denunciar públicamente el castigo continuado de Moncloa a sus periodistas. Por poner algunos ejemplos, LA RAZÓN fue vetado del viaje a China de Sánchez, que realizó hace más de un año. En concre-

to, el 31 de marzo de 2023, hace más de un año y medio. Tampoco hubo hueco en el viaje que Sánchez realizó por Eslovenia, Bélgica, Polonia, Dublín y Noruega para impulsar el proceso político para el reconocimiento de Palestina. Otro ejemplo, este diario tampoco fue seleccionado en el viaje de prensa que el Gobierno organizó en febrero en 2024 para reunirse con el rey Mohamed VI. Otro más, la gira por Oriente Medio.

El asunto no es baladí. Este tipo de viajes permiten a los periodistas que cubren la información política presenciar los encuentros bilaterales que mantiene el presidente con sus homólogos. Además, también son una oportunidad de mantener una conversación «off the record» con el propio presidente

Los viajes, en los que se visitan tres países en 48 horas, solo se pueden cubrir «empotrado»

Lo habitual es que viajen los medios públicos y el resto de plazas en el avión roten

v sus colaboradores. De nada de ello podrá beneficiarse este rotativo que, de nuevo, estará en desventaja a la hora de informar respecto a otros medios de comunicación que sí cubrirán la gira africana in situ. Paralelamente, la cuestión migratoria es un asunto al que este medio dedica espacio en sus páginas durante todo el año, no solamente ahora, coincidiendo con la explosión de este nuevo repunte. El veto a LA RAZÓN no es un episodio aislado. Otras cabeceras como «Abc» también denunciaron recientemente el no de Moncloa en estos desplazamientos. Este nuevo veto coincide el tono cada vez más agresivo de Moncloa y las cada vez menos preguntas tras el Consejo de Ministros.

## El PP pide más control en las fronteras en su plan migratorio

Exigen declarar la emergencia nacional y más fondos de la UE

#### R. Esteban. MADRID

El PP no dará aliento al Gobierno en este próximo curso político. A la firme oposición que ejercerá contra el cupo catalán, se sumará la presión que Alberto Núñez Feijóo utilizará desde el Congreso de los Diputados con el objetivo de retratar a Pedro Sánchez en materia migratoria.

Y es que la situación en Canarias sigue siendo insostenible, mientras que falló de bruces el plan del Ejecutivo de solventar la crisis limitándose en julio a modificar la Ley de Extranjería para regular por ley el número de menores no acompañados que debía acoger cada comunidad para destensionar la sobreocupación que sufren las Islas Canarias a donde llegan los cayucos de manera masiva. Un plan que falló al no lograr atraer ni los apoyos del PP ni de Junts en negociaciones in extremis y que demostró el fracaso de la negociación que llevó a cabo el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

Ahora, el PP tratará de nuevo ofrecer una solución en este sentido y para ello ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley que se debatirá a partir de septiembre como modo de respuesta ante la «inacción» -critican en el PP- del Gobierno de coalición. Los populares instarán al Ejecutivo a tomar medidas para reforzar el control de las fronteras, incrementando los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o sus recursos, además de que reclamarán mayores fondos para acoger a los migrantes, o que la Unión Europea active los mecanismos precisos para respaldar a los estados

miembros en este asunto. Los populares presentaron ayer su plan de política migratoria para dar luz a un control de la inmigración que busca reforzar la vigilancia de las fronteras, trabajar en los países de origen e incrementar la ayuda a las comunidades autónomas en la acogida de menores no acompañados.

El Grupo popular en el Congreso registró una proposición no de ley por la que insta al Gobierno a incrementar los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado encargados de la protección de las fronteras frente al desafío migratorio. Los populares quieren forzar al Gobierno a declarar la emergencia migratoria en el ámbito nacional para las competencias ejercidas por las comunidades en la acogida de personas extranjeras, de forma que puedan hacerse con los recursos necesarios por procedimiento de urgencia. Esta era una de las condiciones que los de Feijóo negociaron con el PSOE para dar luz verde a la reforma de la Ley de Extranjería. Entre otras, también reclamaban la convocatoria de una Conferencia de Presiden-

Piden más medios para los agentes o un fondo para que las CC AA atiendan a los menores

«La ausencia de política migratoria desencadena el descontrol de los flujos migratorios»



Migrantes desembarcan en la Isla de El Hierro (Canarias), este domingo

tes para abordar el asunto, la cuál sigue sin fecha. Según la proposición registrada por los populares proponen mejorar el control y protección de las fronteras españolas, dotando de los recursos necesarios alas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, incrementando el número de agentes encargados de su custodia, o aumentar el personal administrativo para la tramitación de los expedientes en las oficinas de asilo. También exigen dotar de medios humanos materiales a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional.

Los populares quieren también reforzar la coordinación interministerial en materia migratoria, implicando a todas las áreas competentes o impulsar las medidas normativas que sean precisas para que la política migratoria este adaptada a la realidad del fenómeno. También piden dotar de un fondo suficiente para financiar a las comunidades autónomas la atención a los menores extranjeros no acompañados que llegan a España, de forma que se dote de recursos a las comunidades desde su acogida hasta su emancipación. Los populares, con su proposición no de ley buscan instar a la Unión Europea la activación de los mecanismos existentes para ayu-

#### Claves

El Ejecutivo fracasó en julio en el Congreso en las negociaciones con el PP y Junts para reformar la Ley de Extranjería para regular el reparto de menores no acompañados por ley.

▶El Gobierno prometió buscar vías para solucionar la situación migratoria, pero no hay nada encima de la mesa, por el momento.

Desde el PP censuran la «inacción» del Gobierno «por su falta de 
política migratoria». 
Recalcan la necesidad 
de que el Ejecutivo se 
comprometa con su 
responsabilidad, «que 
es la política migratoria». «Tiene que ser una 
política de Estado que 
requiere el abordaje 
integral», denuncian 
desde el principal 
partido de la oposición.

dar a los Estados miembros que sufren de forma masiva la entrada de flujos migratorios. Unas medidas sobre las que tendrá que pronunciar el PSOE en el Congreso de los Diputados, quien busca vías para atajar la dramática situación, aunque sin detallar los avances.

Así lo anunció la vicesecretaria de Igualdad y Conciliación del PP, Ana Alós, quien explicó que esta iniciativa, que se debatirá en el Pleno, se ha registrado «dada la inacción del Gobierno por su falta de política migratoria». «La ausencia de política migratoria del Gobierno hadesencadenado en estos últimos meses, ya casi dos años, el descontrol de los flujos migratorios», denunció.

Asimismo, recalcó que exigen al Ejecutivo «que se comprometa con su tarea y su responsabilidad, que es la política migratoria». Para ello, también proponen solicitar a las autoridades europeas el despliegue de Frontexy de la Agencia Europea de Asilo, para ayudar a los agentes en la vigilancia de las costas o habilitar las infraestructuras que el Estado tiene en desusos con los recursos necesarios para su adecuación y alojary atender a los migrantes. «La política migratoria tiene que ser una política de Estado, que requiere el abordaje integral», subrayó Alós.

ESPAÑA 9 LA RAZON • Miércoles. 21 de agosto de 2024

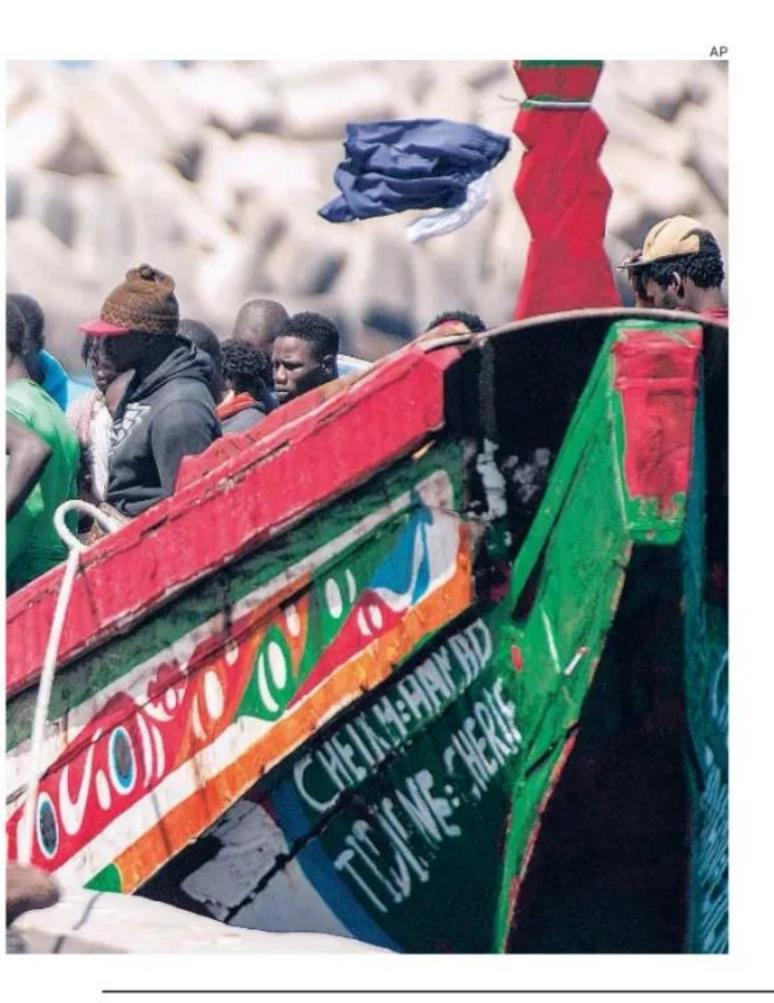

## El ICAM exige solucionar el «caos» en el asilo de Barajas

Pide a Interior más medios ante la «grave situación» en la asistencia a solicitantes de protección

Álvaro Olloqui. MADRID

El Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) puso ayer en evidencia por carta ante el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, «su profunda preocupación» por la «grave situación» que están afrontando los letrados de guardia en el madrileño Aeropuerto de Barajas a la hora de prestar asistencia jurídica a los extranjeros solicitantes de asilo.

El propio decano del ICAM, Eugenio Ribón, denunció en esta misiva ante Marlaska la realidad alarmante y recurrente que sufren

los abogados al prestar este servicio jurídico, que «debería estar guiado por dignidad y profesionalidad» y se está convirtiendo, de manera habitual, para los compañeros en una experiencia «caótica y desmoralizante».

Una de las causas centrales, le expuso, son las «graves carencias estructurales» que adolece el sistema debido a que hay falta de intérpretes cualificados, existe una sobrecarga de trabajo para los funcionarios de extranjería y los policías, pero también se da una ausencia estructural de los recursos más básicos que los profesionales de la abogacía necesitan para poder trabajar.

A ello se suman otras faltas como las de los mismos formularios que se necesitan para iniciar el proceso de solicitud de asilo o la inexistencia de coordinación entre las instancias de la Administración encargadas de tramitar las peticiones de asilo en nuestro país de ciudadanos extranjeros.

El decano del ICAM advirtió al ministro socialista del Gobierno que esta realidad «pone en riesgo los derechos fundamentales» de las personas extranjeras que buscan protección en nuestro país.

«Es inaceptable que nuestros abogados se vean obligados a desempeñar sus funciones en condiciones indignas, utilizando sus propios teléfonos para comunicarse con los solicitantes y trabajando en espacios inadecuados, sin mesas ni equipamiento mínimo necesario», le hizo llegar Ribón sobre el caos que se vive diariamente en el aeropuerto.

Desde el decanato del ICAM solicitan a Interior la implementación urgente de medidas que garanticen recursos humanos, materiales y de espacio suficientes en las oficinas de asilo y extranjería, así como condiciones económicas «justas» para los letrados que pasan porque no tengan que asumir de su bolsillo gastos como el «parking o la comida».

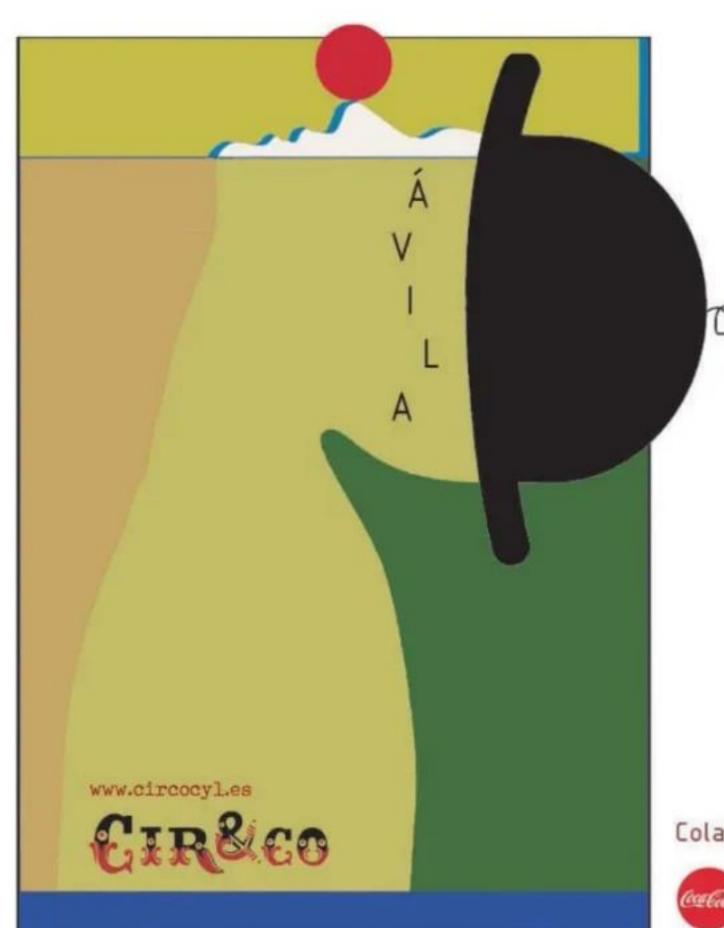



Del 29/08 al 1/09 2024

XII FESTIVAL INTERNACIONAL E CIRCO DE CASTILLAYLEÓN

Colabora









#### Rocio Esteban, MADRID

En medio del descanso estival, los partidos aprovechan para echar cuentas. Agosto suele ser el mes en el que todas las formaciones publican su balance de ganancias y pérdidas correspondiente al año anterior, después de que este haya pasado el filtro del Tribunal de Cuentas. Si bien, en este ejercicio de transparencia ante la ciudadanía, hay un partido, que -de momento- no ha actualizado sus cuentas económicas. Es Vox, que, por ahora, según se refleja en su página web tiene sus balances actualizados tan solo hasta 2022.

La polémica sobre las cuentas de Vox arroja una especial atracción sobre conocer finalmente los resultados de su balance financiero. Y es que según se refleja en las cuentas enviadas a sus afilados, el partido de Santiago Abascal acumula una deuda de nueve millones de euros con los bancos, a pesar de recibir casi 13 millones de euros de las administraciones públicas en conceptos de gastos electorales reembolsables, según la contabilidad que el partido en-

#### El PSOE es el partido que más ingresos públicos recibe, hasta 56,1 millones, y 29,5 de afiliados

vió para que votaran sus afilados su aprobación o no, antes de ser sometidas al Tribunal de Cuentas. Esas cuentas reflejan que el partido perdió dos millones de euros por la vía de ingresos. En las cuentas publicadas de 2022, el partido aportaba ingresos de hasta 15, 5 millones de euros y gastos de 16,6 millones.

La caja de los partidos demuestra, a la vez, que es un reflejo de su situación política. Si bien, tanto Sumar como Podemos acumulan pérdidas, los grandes partidos suman beneficios, aupados por las subvenciones resultantes de sus resultados electorales y, también, de la mayor afiliación de los ciudadanos.

Movimiento Sumar publicará en breve en su página web su balance pero este diario ha tenido acceso al mismo. Es la primera vez que el partido hace públicas sus cuentas, debido a que se constituyó como partido en 2022. Su primer resumen de cuentas denota un resultado negativo, de 9.019 euros. Recibieron en 2023 un total de 865.883,78 euros de ingresos. Hasta 653.199,78 de origen públi-

## Vox es el único partido que todavía no ha publicado sus cuentas

El primer balance de Sumar arroja pérdidas de 9.000 euros y Podemos se sume en la decadencia con 4,6 millones menos



El presidente de Vox, Santiago Abascal

coy 212.684 por la vía privada. Los gastos, por su parte, ascendieron hasta 562.861, 04 euros. El partido refleja un déficit de hasta 312.042, 69 euros debido al gasto en campaña electoral para las elecciones generales del 23J (las primeras a las que se presentó). También reconoce deudas de 417.223,63 euros y en sus cuentas corrientes (4) contabiliza 457.324,19 euros.

Podemos, por su parte, arroja unos números que corresponden con su propia decadencia electoral. El partido arroja pérdidas de hasta 4,6 millones de euros en total en 2023, coincidiendo con su fracaso político en las elecciones autonómicas del 28M. El partido ha perdido hasta 2,7 millones de euros por la vía de ingresos de origen público, que podrían haber paliado si en el ciclo electoral de 2023 no hubiese supuesto el decli-

ve morado. Concretamente, en subvenciones anuales para gastos de funcionamiento, el partido se deja 1,2 millones de euros en un año y 62.637 euros en gastos de seguridad, que provienen del Ministerio del Interior por los comicios electorales celebrados en 2023. A la pérdida de diputados autonómicos-hasta32en2023-se suma, por tanto, la pérdida de aportación de grupos institucionales -al desaparecer algunos de ellos como en Madrid o Valencia y mermar su representación en otras comunidades y municipios. 1,3 millones dejan de recibir de los grupos, en este sentido. Los ingresos privados, sin embargo, son similares a los del año pasado. Tan solo se han reducido en 60.000 euros en un año, coincidiendo con la irrupción de Sumar, partido con el que se coaligó en un primer momento para las pasadas elecciones generales y con el que rompió seis meses después. En total, los morados tuvieron unos ingresos de ocho millones si se unen los ingresos de origen público y privado, pero, sin embargo, los gastos de personal (5,4 millones) y otros gastos (4,4 millones) derivaron en

#### El PP aumenta sus subvenciones públicas gracias al 23J, hasta los 38,7 millones de euros

una cuenta negativa de 10 millones de euros.

Entre los grandes partidos es el PSOE quien ha tenido mayores ingresos de origen público. Hasta 56,1 millones, casi dos más que en el ejercicio anterior. Cuenta, además, con 29,5 millones que suma en positivo gracias a la cuota de los afiliados y donaciones privadas. En total, 85,7 millones de ingresos. Sin embargo, el balance total de ahorro sufre pérdidas respecto a 2022, de 8,4 millones en positivo a tan solo 1,5. Los gastos de los socialistas ascienden a 85,3 millones de euros frente a los 69,2 registrados en las cuentas anteriores.

Por último, el PP contabiliza hasta 38,7 millones de euros en ingresos públicos, ocho millones más que en el ejercicio anterior, debido a su propia recuperación electoral al pasar de 89 diputados de 2019 a los 137 actuales. Por la vía privada, los ingresos son menores, de 7,4 millones, casi un millón más desde 2022. En total 46,2 millones. Los gastos del partido de Feijóo ascienden a 43,5 millones. El ahorro, en este ejercicio, ha sido de 1,7 millones de euros.





HOST VENUE PARTNERS



















































Diputació Barcelona



## El entorno de ETA exige al PSOE la salida de más de 148 presos

Un total de 24 reclusos pasan a tercer grado en el último año y 20 salen de día por trabajo o formación, según Sare

Ander Murillo, MADRID

El entorno de ETA sigue metiendo presión al Gobierno para que se produzca la salida de los reclusos que aún quedan en prisión. A día de hoy, 24 presos de la banda han progresado al tercer grado en el último año y a otros 20 se les ha aplicado el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario -que permite flexibilizar la clasificación penitenciaria- de forma que pueden salir durante el día de prisión a realizar labores de voluntariado, formación o trabajos remunerados. En rueda de prensa en San Sebastián, los portavoces de Sare Joseba Azkarraga y Nahikari Iturbe informaron ayer del balance que la Red realiza anualmente cada agosto sobre la situación de estos reclusos y la aplicación de la política penitenciaria.

Según indicaron, seis años después de la desaparición de ETA, hay 148 presos de la banda terrorista cumpliendo condena; 126 de ellos hombres y 22 mujeres. Del total, 142 se encuentran en cárceles de Euskadi y Navarra, y otros seis en prisiones en Francia.

Además, señalaron que, en un año, las Juntas de Tratamiento de los centros penitenciarios han propuesto a la Administración Central Penitenciaria vasca la progresión a tercer grado en un total de 34 ocasiones. «Salvo en dos casos, el Gobierno vasco ha aprobado esas propuestas y dictado resolución de progresión a tercer grado», indicó Azkarraga, que añadió que se han aprobado en este periodo 32 progresiones al tercer grado.

Según detalló, tres reclusos han recibido más de una propuesta de progresión al tercergrado, de forma que, «en números absolutos, en realidad son 29 presos de ETA los que han progresado al tercer grado», pero el Ministerio Fiscal ha recurrido seis de estas progresiones (16%). Así, en cinco de estos casos se ha suspendido la progresión al tercer grado, volviendo esos reclusos inmediatamente (4/5 días) a prisión, de manera provisional, hasta que se pronunciara el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria (JCVP). En un caso, el tercer grado no se suspendió, por no solicitarlo la Fiscalía en su recurso.

De entre los seis terceros grados recurridos, el juez de vigilancia penitenciaria ha aceptado cuatro de los seis recursos, de forma que en esos cuatro casos los presos han vuelto de manera definitiva a prisión. «En el quinto caso, donde no se produjo la suspensión, el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria no llegó a pronunciarse, al finalizar inmediatamente –siete días tras la aprobación del tercer grado–la pena de 30 años», apuntó

el portavoz de Sare. «En cuanto al sexto caso, el recurso del Ministerio Fiscal presentado en abril, se encuentra "pendiente de resolución por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria», mientras «el preso espera la resolución desde la prisión».

Azkarraga destacó que las propuestas de progresión al tercer grado las realizan los profesionales de los centros penitenciarios para ser, posteriormente, ratificadas por la Junta de Tratamiento de cada centro, mientras que el Ejecutivo vasco «simplemente las ratifica o no», por lo que «no se trata de una decisión de carácter político, sino adoptada por los psicólogos, educadoras, trabajadores sociales, juristas, etc., de cada centro penitenciario».

«aún falta un largo recorrido para poder hablar de normalización penitenciaria», ya que «por el tiempo de condena cumplida, podrían ser más de un centenar las personas presas las que podrían estar en régimen de semilibertad o incluso libertad condicional». A su juicio, las progresiones a tercer, tanto en este último año como enlos casi tres años desde la transferencia de la competencia, «se han realizado de manera limitada, contenida».

También criticó «la inexistencia de propuestas de acceso a tercer grado destinadas a presos en edad avanzada», así como que no se fa-



Manifestación a favor de los presos de ETA este sábado

De ellos, 142 se encuentran en cárceles de País Vasco y Navarra, y otros seis en Francia ciliten «vías adecuadas para la progresiva excarcelación de presos de más de 65 años y estados de salud igualmente preocupantes».

Por otro lado, apuntó que, en paralelo a las progresiones a tercer grado, se ha aplicado a una veintena de presos de ETA en el último año

### Víctimas condenan por carta las «cesiones» de Marlaska a ETA

Dignidad y
Justicia traslada su
rechazo al informe
sobre los abusos no
probados a etarras
que pidió Bildu

Á. Olloqui. MADRID

La asociación Dignidad y Justicia trasladó a través de una carta dirigida al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, su condena a la política antiterrorista que está ejecutando su departamento desde los últimos meses, especialmente en lo relativo a la persecución del legado de ETA. En la misiva acusaron a Interior de haber cambiado el rumbo y ponen como ejemplo fundamental de ello que «acaban de entregar» a EH Bildu un informe en el que se relatan 19 casos de supuestos abusos policiales que, denunciaron, no han sido reconocidos en ningún momento por la Justicia o el Ministerio Fiscal

Un «gesto político» que para Dignidad y Justicia constituye una cesión más del Ministerio de Grande-Marlaska ante las «reivindicaciones históricas y completamente perversas» de la banda terrorista etarra como señalan que es esta y que ahora, apuntan, luchan por cumplir desde la formación política abertzale que lidera Arnaldo Otegi.

Al contrario de lo que consideran que ocurre en la relación que mantiene Interior con las asociaciones de víctimas del terrorismo de la organización. Lamentaron desde la asociación que preside Daniel Portero que, en cambio, no hayan apoyado en el Ministerio algunas de sus últimas iniciativas como fueron las modificaciones legislativas del Código Penal que pedían para que en nuestro país se persiguiesen «actos de humillación» a un colectivo como es de las personas que sufrieron en sus carnes la violencia de ETA, tanto las víctimas directas como sus familias.

Pero tampoco recibieron, recordaron, respaldo alguno desde este Ministerio del Gobierno en manos de los socialistas cuando reclamaron el impulso a la investigación de los 379 casos que relacionados con los atentados de la banda que están aún sin resolver. Una tarea pendiente para la que, aseguran, ha pedido también la propia Unión Europea hacer esfuerzos por cumplir.

Mientras que, sin embargo, denuncian desde la entidad civil, en



el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que «posibilita que estos presos puedan salir durante el día a realizar voluntariado, formación o trabajos remunerados».

En cuanto a la dirección penitenciaria ejercida por el Gobierno vasco, desde el momento de asumir la competencia -octubre de 2021-, hasta el cambio de titularidad política de la Consejería correspondiente -junio 2024-, Azkarraga opinó que hay «luces y sombras», avanzando «lentamente» hacia la aplicación de una política penitenciaria «normalizada».

Interior «se dan prisa en responder a los herederos políticos de ETA; nos ayudaría mucho entender por qué esto es así».

Dignidad y Justicia quiso trasladar así con la carta en cuestión dirigida a Marlaska su decepción porque la medida que procede de EH Bildu haya contado con la colaboración de Interior.

Porque, advierten, este tipo de peticiones de informes que se centran más en actos contra los miembros no demostrados que en las personas a las que el terrorismo etarra quitó la vida, le dejó con secuelas de por vida o le arrebató a un ser querido «va dirigida

a equiparar a las víctimas con sus verdugos con el fin de reescribir la historia del terrorismo para justificar pactos y discursos».

Advirtieron, en este sentido, que el relato que habla de lo que ocurrió «no es ese que el Ministerio está ayudando a rediseñar». La realidad, recordaron, es que «unos pusieron las nucas y otros pusieron las balas». «Entre los que pusieron la nuca, por cierto, se encuentra mi padre Luis Portero García», acabó por decirle a Marlaska el presidente de la asociación, que firma la misiva con el que ejerce de vicepresidente, Víctor Valentín Cotobal.

## El PSOE expulsa al acusado de agresión sexual a menor

La federación de Castilla y León niega que conociera el caso del procurador Juan Luis Cepa

L.R. MADRID

El PSOE de Castilla y León abrió un expediente de expulsión contra el ya exprocurador salmantino de su formación en las Cortes castellanoleonesas Juan Luis Cepa, después de que se conociese la investigación abierta en su contra por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), donde hasta ahora

está aforado, por un presunto delito de agresión sexual a un menor de edad.

La federación del PSOE en la región aseguró que desconocía los hechos hasta el «mismo momento» en que recibieron una comunicación que les informó sobre la «índole y naturaleza» de la conducta por la que se le acusa de al menos un delito. Los datos fueron enviados, precisamente por el Alto Tribunal de Castilla y León en la mañana de este pasado lunes. Hasta su

dimisión como parlamentario autonómico la causa debía de ser asumida por el TSJCyL que, ahora, la devolverá a los Juzgados de alocalidad salmantina de Ciudad Rodrigo, donde se inició la investigación, para que asuman la asuman de nuevo.

Así lo comunicó ayer la secretaria de Organización del PSCyL, Ana Sánchez, para después revelar que se sentía «profundamente indignada» por unos hechos y un «tipo de comportamiento» que condenó «de forma rotunda» y para los que aseguró que debe haber «tolerancia cero».

Sánchez matizó que el pasado viernes al secretario general del PSOE de Salamanca, David Serrada, «le llega que el investigado puede estar en una investigación judicial, pero no sabe de qué índole ni naturaleza». No es hasta el lunes cuando en la formación socialista alcanza a saber que la causa está abierta por una presunta agresión sexual a un menor de 13 años al que habría conocido a través la aplicación de citas «Grindr», con el que habría mantenido conversaciones subidas de tono y, según la línea que se sigue de investigación, al menos un encuentro de índole sexual.

Es en ese momento en el que le abren el expediente de expulsión, antes siquiera de que el político, de 54 años, dimitiese de todos sus cargos tanto en el PSOE como en el Parlamento castellanoleonés. Cepa alegó que había «motivos personales» detrás de su salida y para luego, al conocerse la causa contra él, pasar a negar en todo momento la agresión

sexual y lo limita a conservaciones mantenidas a través de la plataforma con un usuario que, defendió, él pensaba que tenía la mayoría de edad.

El máximo responsable del PSOE en Castilla y León, el secretario general, Luis Tudanca, mostró también públicamente su «absoluta» condena, trasladó apoyo a la víctima y juzgó los hechos por los que está acusado su excompañero de filas de «repugnantes», pese a que reconoció que albergaba la esperanza de que «no sea cierto».

Tudanca confesó en un tuit publicado en X, antes Twitter, que se encontraba «absolutamente consternado e indignado» tras conocer la noticia y ha defendido lo necesario de una «respuesta contundente» y sin «tibieza algu-



El ya exprocurador del PSCyL Juan Luis Cepa

Tudanca admite que «no se le ocurre nada peor» y condena los actos de su excompañero

El PP mantiene que en los socialistas lo conocían «desde hace un mes y lo ocultaron» na» en el seno del partido que se tradujo en su expulsión fulminante. «No se me ocurre nada peor», llegó a decir.

Desde el Partido Socialista de Castilla y León niegan, por tanto, las acusaciones que les dirigieron desde el PP relativas a que los alto cargos de la formación lo sabrían «desde hace un mes», pero habrían decidido ocultarlo.

El secretario de los populares deslizó un crítico «qué más queda por ver en el Grupo Parlamentario Socialista» en referencia a otro reciente escándalo de un diputado socialista de Castilla y León. El pasado mes de febrero Ángel Hernández dejó el partido por un presunto caso de violencia machista ejercida contra la que era su pareja, que aún esta pendiente de ser juzgado.



#### Defensa

#### Robles destaca en Melilla la labor que realizan los militares españoles en Irak

La ministra de Defensa, Margarita Robles, mantuvo ayer un encuentro con personal de la unidad de regulares que se adiestra en Melilla para desplegarse desde noviembre en la operación de apoyo a Irak, y expresó el «orgullo» por la labor de los militares españoles en ese país y en la coalición contra Daesh. La titular de Defensa destacó la «profesionalidad» de los soldados en el país asiático y «su contribución a la paz en la zona». «Los militares españoles están muy reconocidos no solo por su profesionalidad sino también por su cercanía y trato personal», dijo Robles tras asistir a un ejercicio simulado de la unidad dentro de su adiestramiento para la misión. Más de 130 uniformados del Grupo de Regulares de Melilla 52 integran el contingente que se desplazará.

# Argelia mantiene su veto mientras crecen nuestras importaciones de gas

El Gobierno no es capaz de restablecer los puentes diplomáticos desde el giro de Sánchez en el Sáhara

#### Antonio Navarro. RABAT

Más de dos años después y, a pesar de ciertos indicios que apuntaban auna progresiva relajación del veto, Argelia sigue boicoteando a las empresas españolas en su territorio como medida de castigo al Gobierno de España por el apoyo del presidente, Pedro Sánchez, a Marruecos en el conflicto del Sáhara Occidental. Entretanto, las importaciones españolas procedentes de Argelia no solo se mantienen, sino que experimentan un incremento en los últimos años.

Como demuestra el aplazamien-

to sine die del viaje del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, a Argel en febrero pasado – cancelado in extremis –, los puentes políticos siguen estando rotos con la primera potencia militar del Magreb, el mayor exportador regional de gas natural y un socio clave en la lucha contra la migración irregular – la ruta argelina a Baleares experimenta un repunte – y el terrorismo en el Mediterráneo occidental y un Sahel convertido en un polvorín.

El 9 de junio de 2022, menos de tres meses después del apoyo epistolar de Sánchez a Marruecos, la Asociación argelina de Bancos e Instituciones Financieras (ABEF) bloqueaba las domiciliaciones bancarias a las firmas españolas. Un día antes, Argel daba por suspendido el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación suscrito con España en 2002. Una medida que las autoridades del país magrebí no han rectificado.

Mientras las inversiones y exportaciones españolas en Argelia siguen bloqueadas, España continúa comprando con normalidad al país magrebí. El ejercicio pasado se saldó con importaciones por valor de más de 6.400 millones de euros, lo que supone un 38% más que en 2020, según datos del ICEX. El 27 de julio el ministro argelino de Comercio, Tayeb Zitouni, anunciaba la venta por parte de la empresa Tosyali Argelia de 150.000 toneladas de hierro a España, asegurando que su país «está abierto» a avanzar en las relaciones comerciales.

No en vano, Argelia es el principal suministrador de gas natural a España. De enero a julio, España importó más del 36% de su gas natural desde el país magrebí, que se situó por delante de Rusia –en segundo lugar con algo menos del 23% del total de las adquisiciones españolas a pesar del veto europeo a Moscú tras la invasión de Ucrania.

Las necesidades del mercado argelino –fuerte inflación y la llegada del Ramadán–empujaron en enero de este año a permitir las exporta-

ciones españolas del sector avícola semanas después del regreso del embajador argelino a Madrid. Un mes después el régimen argelino hizo lo propio con la importación desde España de carne roja fresca. Señales de apertura que no han acabado teniendo correspondencia en el resto de sectores. Así, globalmente, poco ha cambiado para el resto de exportadores españoles habituales en Argelia. Aunque algunos han tratado de esquivar el veto exportando a través de países terceros, registran pérdidas de varios centenares de millones de euros. Los empresarios lamentan la inacción del Gobierno a la hora de acercar posturas con Argelia y denuncian el abandono en el que les ha sumido la Administración.

Son conscientes de que, en un futuro inmediato, mientras Sánchez y Abdelmadjid Tebboune –todo apunta a que se impondrá en las elecciones presidenciales del 7 de septiembre – continúen al frente de sus respectivas administraciones no habrá cambios sustanciales. Con todo, una parte de los empre-

Los empresarios lamentan la inacción del Gobierno a la hora de acercar posturas con Argel sarios españoles consultados por este medio no pierde la esperanza y se muestra confiado en que haya pronto novedades positivas.

Entretanto, hace menos de un mes, Argelia recibió un nuevo varapalo diplomático a propósito de la cuestión del Sáhara Occidental: Francia, con quien las autoridades del gigante norteafricano mantienen una relación de amor-odio, iba más allá de España en su apoyo a la propuesta de autonomía bajo soberanía de Rabat para el Sáhara. Emulando a Sánchez, Emmanuel Macron enviaba una carta a Mohamed VI en plena celebración por el 25.º aniversario del ascenso al trono del soberano alauí en la que calificaba el plan de autonomía como «la única base para una solución política, justa y negociada».

Apenas tres días después de que Rabat y París hicieran público el cambio de posición gala en el Sáhara, trascendía que la empresa francesa Egis-en consorcio con la también gala Systra y la marroquí Novec-se había hecho con el contrato de asistencia al operador ferroviario marroquí ONCF en las obras de ampliación de la línea de alta velocidad entre Kenitra y Marrakech por un valor de unos 130 millones de euros. La francesa Egis superaba así a la española Ineco al hacerse uno de los trozos más suculentos del pastel de las infraestructuras en curso en Marruecos.

#### ...y más

#### Susana Campo. MADRID

Mientras el acuerdo con Gibraltar para definir la nueva relación con la UE tras el Brexit continúa en «stand by», la Marina de Reino Unido –«Royal Navy»– realizó en el arranque de esta semana unas maniobras militares en las aguas cercanas a Gibraltar. En concreto, las llevó a cabo en un espacio que está en disputa con España donde además se está construyendo un mega proyecto urbanístico en el punto de mira por su posible ilegalidad.

Tres embarcaciones de la «Royal Navy» llevaron a cabo estos ejercicios de alta velocidad y disparos de fogueo. Algo sorprendente porque se produjeron frente a uno de los lugares con mayor número de turistas durante la época estival. Según recoge el medio local «Europa Sur», se trata de los ejercicios (Surface Excercise, SURFEX) que la «Royal Navy» realiza cada cierto tiempo en este área frente a la costa de La Línea.

Se da la casualidad de que este ejercicio se está efectuando donde las autoridades locales de Gibraltar anunciaron en octubre de 2022 la firma de otro megaproyecto urbanístico que ganará terreno al mar incumpliendo el Tratado Defensa

## Unas maniobras militares añaden más presión al acuerdo con Gibraltar

La Marina inglesa se entrena con disparos de fogueo frente al plan urbanístico del Peñón sobre aguas españolas

de Utrecht por el que España cedió la ciudad y castillo de Gibraltar, juntamente con su puerto, defensas y fortalezas, pero no así el istmo que une el Peñón con la Península ni las aguas territoriales. En este sentido, estas maniobras se están ejecutando en el mismo espacio en que se está construyendo el megacomplejo que contempla la edificación de cien viviendas, 400 puestos de amarres para pequeños botes y un aparcamiento, entre otras actuacionesen la menciona da zona. Asimismo, este proyecto incluirá un puerto deportivo con espacio para megayates y una promoción inmobiliaria de alta gama.

La coincidencia de los ejerci-

cios militares con los trabajos de construcción se entiende como una provocación a la soberanía española. Este desafío a la soberanía, de hecho, echa más leña a la negociación, que se ha convertido en una suerte de historia interminable. El acuerdo, que regulará la futura relación entre Gibraltary España, nollega y continúa atascado pese a las constantes declaraciones de buenas intenciones del Ejecutivo español respecto a su materialización. Son ya cuatro años de negociaciones y 18 rondas de contactos entre Bruselas y Londres para construir esa nueva relación en un territorio que 30.000 personas cruzan a diario. Entre ellos, 15.000

Un complejo de viviendas y amarres incumple el tratado de Utrecht al ganar terreno al mar

La coincidencia de los ejercicios y la construcción son una provocación a la soberanía trabajadores, de los cuales 10.000 son españoles de una zona como la del Campo de Gibraltar, donde la tasa de paro es una de las mayores del país.

En las negociaciones se habla de «una zona de prosperidad compartida», un eufemismo para evitar hablar de la soberanía sobre la colonia británica y que, al fin y al cabo, ha resurgido en los últimos días a raíz de los cánticos protagonizados por los jugadores de la selección española masculina de fútbol durante la celebración de la victoria en la Eurocopa. «Gibraltar español», reclamaron antes miles de aficionados que se unieron al unísono a la reclamación. No en vano, la soberanía ha marcado el contexto de los últimos 300 años. Con más o menos ímpetu a lo largo de estos siglos España ha tratado en varias ocasiones de recuperar el territorio, bien mediante acciones militares, medidas de presión o diplomacia internacional. Si bien es cierto que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha pasado de puntillas sobre este aspecto, la realidad es que los británicos han ido añadiendo terreno a su colonia, llegando a construir un aeropuerto y a ampliar su presencia, ganando espacio frente a la frontera española.



Imagen de archivo de uno de los barcos, el patrullero «HMS Cutlass», que participa en los ejercicios

### Carrera por la Casa Blanca





El presidente de EE UU, Joe Biden, abraza a la candidata demócrata y su vicepresidenta, Kamala Harris, la noche del lunes en Chicago

▶Convención Demócrata «EE UU, les di lo mejor de mí», asegura Joe Biden en un emocionado discurso de despedida tras 50 años de carrera política

## Biden, Obama y Clinton cierran filas con Harris

Mamen Sala, CHICAGO

i un mensaje ha quedado claro en las dos primeras noches de la Convención Demócrata, es la unidad dentro del partido en torno a un objetivo común, vencer a Donald Trump para garantizar y «preservar la democracia» en Estados Unidos. Bajo esta premisa, una parte importante de la élite del partido, y la propia Kamala Harris en una sorpresiva aparición la noche inaugural del evento, han lanzado emotivos discursos que hoy

continuarán con la intervención del candidato vicepresidencial, Tim Walz. Se espera que el gobernador de Minnesota, de 60 años, exponga su visión política sobre cuestiones clave para el electorado, en una noche que transcurrirá bajo el lema «Una lucha por nuestras libertades».

Ayer, el momento álgido de la velada llegó de la mano del matrimonio Obama. El tema de la jornada era «Una visión audaz para elfuturo de EEUU», que, según los demócratas, peligra si el rival republicano regresa a la Casa Blanca. Tanto el exmandatario Barack, como la que fue la primera dama,

Michelle, han participado en las últimas cuatro Convenciones Demócratas. El expresidente además también pronunció el discurso de apertura en el encuentro del partido de 2004 en Boston. Una muestra más del cariño y admiración que este país tiene por los Obama, hasta el punto de que muchos demócratas le pidieron a Michelle que presentara su candidatura a la presidencia cuando Joe Biden se retiró de la carrera a la Casa Blanca. Pero ella siempre ha dejado claro que no tiene intención de volver a la política, más allá de apoyar a su partido en los momentos clave, como el de anoche.

La vieja guardia demócrata no ha dudado en apoyar a los suyos en un momento crítico, con las encuestas favoreciendo a su candidata, pero aún muy ajustadas cuando quedan 77 días para los LA RAZÓN • Miércoles. 21 de agosto de 2024



## Un ejército de «influencers» en Chicago

Unos 200 creadores de contenido están acreditados en la Convención Demócrata

M. Sala, CHICAGO

Por primera vez, un ejército de «influencers» de las redes sociales ha sido acreditado para asistir a una Convención Demócrata. Son cerca de 200 los seleccionados que podrán mezclarse con más de 15.000 periodistas acreditados y 4.400 delegados. Gracias a una acreditación oficial que recibieron en junio, los creadores de contenidos seleccionados van a poder pasearse por el United Center los cuatro días que dura el evento y seguir de cerca los discursos de los asistentes, además de contar con un estudio de grabación dentro del espacio y acceso a los delegados que les concedan unos minutos de entrevista.

Harrisse ha propuesto competir contra el maestro de las redes sociales hasta ahora, Donald Trump, y apoyarse en un público joven millennial al que tratará de conquistar a golpe de lo que llaman «espacios instagrameables» (perfecto para hacer fotos «posteables») en la Convención, para que su impulso en las encuestas se mantenga.

El objetivo es llegar a las nuevas generaciones hablando su idioma. «La gente en general obtiene sus noticias en plataformas como Tik Tok, y los jóvenes en particular están desarrollando opiniones políticas en estas plataformas de redes sociales», ha explicado a los medios Deja Foxx, un «influencer» con más de 53K seguidores en su cuenta de Instagram.

Por si fuera poco, algunos de las personas más influyentes en redes sociales también hablarán en la Convención, los organizadores prometieron incluir en la agenda a uno de ellos cada noche. Se trata de la misma Deja Foxx, Nabela Noor, Carlos Eduardo Espina, Olivia Julianna y John Rusell, un grupo de millennials de la Generación Z, que en su conjunto suman más de 24 millones de seguidores virtuales.

A algunos ya los vimos en la

Convención Republicana, que solo invitó a 70 de ellos. En ambos eventos se les pide que su número de seguidores sea tremendamente elevado, porque «traer a los creadores a nuestra convención multiplicará nuestro alcance y garantizará que todo el mundo pueda ser testigo de la democracia en acción», ha señalado la directora de estrategia del comité de la Convención Demócrata, Cayana Mackey-Nance.

Los resultados de esta nueva estrategia no están del todo claros, aunque según los estudios más recientes, los estadounidenses confían relativamente poco en los medios de comunicación tradicionales y cada vez consumen más noticias a través de las nuevas plataformas.

#### Análisis

## Conquistar a los independientes

Thomas Whalen

¿Cómo valora el inicio de la Convención Demócrata bajo la batuta de Kamala Harris?

La vicepresidenta se enfrenta a una dura tarea el jueves por la noche. Barack Obama dijo una vez que hay que hacer campaña en poesía y gobernar en prosa. Pues bien, Harris tiene que hacer ambas cosas en su discurso: tiene que animar a la base demócratay, al mismo tiempo, demostrar que es una opción política viable para los votantes independientes y los republicanos contrarios a Trump, con propuestas políticas específicas que no los alienen. Tiene que mantener el impulso que su campaña ha generado hasta ahora. No es tarea fácil.

#### ¿Qué le pareció el discurso de Joe Biden?

Me sentí mal por el presidente. El Comité Nacional Demócrata lo trató bastante mal y lo relegó a un discurso tardío fuera del horario de máxima audiencia la primera noche. La mayoría de los estadounidenses probablemente estaban durmiendo cuando pronunció su discurso. Se merecía algo mejor, dada la repercusión de su presidencia. La política es cruel.

#### ¿Qué similitudes y diferencias encuentra entre esta convención y la histórica convención de 1968? ¿Le pasará factura a Harris la postura de Biden en Gaza?

La historia puede repetirse, pero no este año. Aunque se ha hablado mucho de la reedición de 1968, el lunes se demostró lo errónea que es esa comparación. El impacto de la guerra de Gaza no se acerca ni de lejos al impacto de Vietnam. El partido se estaba destrozando dentro y fuera de la sala de convenciones en 1968.

**Thomas Whalen** es profesor asociado del Departamento de Ciencias Sociales de la Univ. de Boston

comicios. Por eso el lunes los asistentes pudieron escuchar el discurso de la primera mujer que se convirtió en candidata presidencial demócrata, la ex primera dama y antigua secretaria de Estado, Hillary Clinton, que pidió a Kamala Harris que hiciera lo que ella no consiguió, «romper el techo de cristal» y vencer a Trump para convertirse en la primera mujer presidenta. Su marido, el expresdiente Bill Clinton, participará hoy en la Convención.

Mucho más personal fue la intervención de la primera dama, Jill Biden, que hizo un recorrido por la vida que ha compartido con su marido en los casi 50 años que llevan juntos. Desde sus hijos hasta el ascenso a la vicepresidencia y la llegada del matrimonio a la Casa Blanca. «Hay momentos en los que me vuelvo a enamorar de él»,

dijo sobre el escenario, «como cuando hace unas semanas lo vi adentrarse en lo más profundo de su alma y decidir no buscar más la reelección y apoyar a Kamala Harris». Jill enfatizó la generosidad de su esposo, asegurando que «ha hecho cosas más grandes por los demás que por sí mismo», como dar un paso al lado para dejar que Harris tomara el relevo. «Con fe y convicción, Joe sabe que la fortaleza de la nación no proviene de la intimidación o la crueldad, sino de los pequeños actos y amabilidad que sanan heridas profundas», dijo la primera dama. «Kamala Harris sabe esto también».

Con el público con las emociones a flor de piel, sin duda el momento más emotivo hasta ahora ha sido la intervención de Joe Biden en un discurso que, claramente, formaba parte del inicio de su despedida de la vida política tras más de 50 años de carrera. Tuvo que secarse las lágrimas con un pañuelo blanco cuando su hija Ashley le presentó como el 46º presidente de EE UU y sobre el escenario el pabellón pudo ver a un

Hillary Clinton pide a Harris «romper el techo de cristal» y vencer a Trump el 5 de noviembre

«No puedes decir que amas un país solo cuando ganas», dice Biden refiriéndose al líder republicano presidente emocionado que les preguntaba directamente «¿estáis listos para votar por la libertad de EE UU?», dijo antes de recordar el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. «No puedes decir que amas un país solo cuando ganas», dijo refiriéndose a Trump. «No hay lugar para la violencia política», aseguró recordando el pasado profesional de su sucesora. «El crimen seguirá disminuyendo cuando pongamos a una fiscal en la Oficina Oval en vez de a un criminal convicto», subrayó.

Todo ante la atenta mirada de Harris, la gran estrella de esta Convención, cuya intervención, en principio, estaba reservada como broche final para el jueves. Pero la candidata demócrata no quiso esperar para saludar a los suyos y el primer día ya saltó al escenario. Allí, con apoyo sincero

a su antecesor, disipó todas las dudas sobre si el relevo de cargo podría haber traído rencores dentro de las filas demócratas o entre ellos. Kamala empatizó con un discurso que sonaba a temprana despedida. «EE. UU, le di lo mejor de mí durante 50 años», dijo Biden. «Ha sido el honor de mi vida servir como presidente, pero amo más a mi país», aseguró confesando que no estaba enfadado con las personas que le habían pedido que no buscara la reelección, a pesar de que reconoció más tarde ante los periodistas que, desde que tomó la decisión de retirarse, no había vuelto a hablar con su gran amiga Nancy Pelosi, expresidenta de la Cámara de Represarte y voz crucial para que dentro del partido quedara claro que la trayectoria política de Biden había llegado a su fin.

#### Guerra en Europa 🍕





## Ucrania avanza hacia una «zona tapón» en Kursk

Civiles rusos desplazados de las zonas fronterizas con Ucrania reciben ayuda humanitaria

El Ejército ucraniano, en cambio, pierde terreno en el frente de Donetsk ante las tropas rusas

Rostyslav Averchuk. LEÓPOLIS

Ucrania ya controla más de 1.260 kilómetros cuadrados y más de 93 aldeas en Kursk, donde busca crear una «zona tapón» a lo largo de su frontera, empleando una defensa activa para reducir el potencial bélico ruso, según sus líderes. «Con el fin de crear una zona segura y detener los bombardeos de objetivos civiles en la región de Sumi desde el territorio de la Fe-

deración Rusa, así como para arrebatarle la iniciativa al enemigo, grupos de las Fuerzas de Defensa están llevando a cabo una defensa por ofensiva en Kursk», dijo ayer el comandante en jefe del Ejército ucraniano, Oleksandr Sirski.

Sus fuerzas han penetrado ya hasta 35 kilómetros en el territorio ruso y lo que pasa ahora dependerá de «las circunstancias», ya que Rusia continúa trasladando reservas a la zona, según el general.

Por ahora, Ucrania amenaza con rodear a varios grupos de fuerzas rusas, cerca de Korenevo, en el norte de la zona atacada, y en el distrito de Glushkovo (oeste), donde varios miles de soldados rusos corren el riesgo de ser rodeados. Las fuerzas ucranianas han capturado unos 11,5 kilómetros de territorio cerca de Tetkino al oeste de Glushkovo, una ciudad a unos

35 kilómetros de la zona de su ataque en curso cerca de Sudzha.

También han destruido los tres puentes sobre el río Seim, fundamentales para la logística rusa, y siguen atacando objetivos militares rusos en la zona con la aviación. Sin embargo, sigue siendo una pregunta abierta sí Ucrania tiene suficientes fuerzas para atacar activamente aquí.

Al menos uno de los objetivos de Ucrania en Rusia es crear «una zona tapón» y disminuir activamente su potencial bélico, reveló anteriormente Volodimir Zelenski. Ucrania no habría tenido que invadir Rusia si sus socios le hubieran permitido protegerse empleando misiles occidentales de largo alcance contra las bases, aeródromos y logística al otro lado de la frontera, subrayó.

El presidente está convencido de que el éxito inicial en Kursk mostró cuán «ingenuo» era el concepto de «líneas rojas», que dominaba la percepción de la guerra por Occidente. El miedo a una respuesta rusa habría impedido que Ucrania atacara en Kursk, por lo que la preparación a la operación se realizó en secreto, subrayó.

Zaporiyia

CRIMEA

Anexada por

Rusia en 2014

han capturado unos

11,5 km2 de territorio

cerca de Tetkino al

Odesa

oeste de Glushkovo

Negro

Jersón

Zelenski ha instado a los aliados a que finalmente permitan a Ucrania atacar más profundamente en Rusia, diciendo que ahora es fundamental para las posibilidades de su país en el campo de batalla. Dada la continua presión rusa y el progreso en partes de Donetsk, en el este, más demoras por parte de los socios se convertirían en «una piedra angular» de la agresión rusa, advirtió Zelenski. Insistió que «la región de Kursk demuestra que no hay ninguna razón racional

Kyiv ya controla más de 1.260 kilómetros cuadrados y 93 aldeas en la región rusa fronteriza

#### Kyiv prohíbe la iglesia ortodoxa afín a Moscú

Ucrania también toma medidas para aumentar su «independencia espiritual de Rusia». Ayer, el Parlamento ucraniano aprobó una ley que allana el camino a una posible prohibición de una de varias Iglesias ortodoxas locales que tiene fuertes vínculos con Rusia. La Iglesia ortodoxa, afiliada a Moscú, ha sido duramente criticada por no condenar de manera inequívoca la invasión rusa y cortar todos los vínculos con Moscú, así como por su cooperación con Rusia en los

territorios ocupados.
Cientos de sus
parroquias se han
s pasado desde
entonces a la
Iglesia
ortodoxa
dirigida por
Kyiv.

Lugansk

Donetsk

de Azov

parano permitimos serverdaderamente fuertes, verdaderamente de largo alcane».

Mientras tanto, Rusia ha logrado nuevos avances cerca de Pokrovsk, donde sus fuerzas están ya a ocho kilómetros de Pokrovsk, uno de los bastiones controlados por Ucrania en la región de Donetsk. Los ataques contra la ciudad se han intensificado, mientras que la sunidades ucranianas, superadas en número, luchan por contener los ataques constantes de la infantería rusa. Los grupos rusos avanzan en unidades pequeñas, lo que dificulta la tarea del Ejército ucraniano, que carece de munición de artillería.

Los residentes de la ciudad tienen una o dos semanas para evacuar de manera más o menos ordenada, advirtió su alcalde, Sergiy Dobriak, señalando que se espera que los servicios de la ciudad se cierren gradualmente. Por ahora, los bomberos se apresuraron a minimizar los efectos del ataque con misiles rusos, que «sacudió toda la ciudad» por la noche. Las familias con niños son obligadas a evacuar, mientras que las autoridades locales instan al resto a que huyan a zonas más seguras. LA RAZÓN • Miércoles. 21 de agosto de 2024

INTERNACIONAL 19

## Carlos III visita a las víctimas del apuñalamiento de Southport

PEl rey vuelve a poner el foco en el duelo de las familias de las niñas muertas y el dolor de la comunidad

#### Daniel Postico, LONDRES

La visita del rey Carlos III a Southport, la ciudad del norte de Inglaterra donde se produjo el apuñalamiento masivo el pasado 29 de julio, ha vuelto a poner el foco en lo realmente importante, en el duelo de las familias de las niñas muertas, en el dolor de los supervivientes, en la unidad y solidaridad de la comunidad, después dela violencia y los disturbios de la extrema derecha que conmocionaron el país.

Carlos llegó a Southport a las tres de la tarde, dos semanas después de los disturbios, para expresar en persona su apoyo a los afectados. El ataque se produjo en un centro infantil donde había clases de yoga y música de Taylor Swift, cuando un joven con la cara tapada irrumpió en su interior y empezó a apuñalar niños y a las madres e instructores que trataban de defenderlos. El resultado fue de tres niños muertos de 6,7 y 9 años de edad, y otros ocho niños y dos adultos gravemente heridos que ya han sido dados de alta en el hospital local.

El agresor fue un británico de origen ruandés de 17 años, pero, tras los asesinatos, empezó a circular el bulo de que se trataba de un inmigrante de origen musulmán que había llegado en patera y que era un solicitante de asilo. Esto provocó ataques a centros de inmigrantes y mezquitas. Empezaron en Southporty se expandieron por todo el país durante una semana y terminaron con vehículos y bibliotecas quemadas, policías heridos, saqueo de tiendas y cerca de 1.200 detenidos y 600 acusados.

Dos semanas después de los disturbios, el rey ha visitado Southport. Desde la Casa Real explicaron que Carlos fue informado diariamente sobre el desorden público y que esperaba a que disminuyeran los disturbios para pronunciarse y hacer la primera visita oficial. Carlos y Camila enviaron sus condolencias el mismo día del ataque a las familias afectadas y declararon sentirse «conmocionados», pero nada más. No es habitual que el monarca se entrometa en cuestiones políticas. La difunta reina Isabel visitó las comunidades afectadas por los disturbios de 2011 generados por la muerte de un joven negro en manos de la Policía cuando ya se habían calmado los ánimos.

Este silencio y este distanciamiento fueron criticados durante los disturbios por algunos sectores de la sociedad como el grupo antimonárquico Republic, que lo acusó de «cobarde». «Se supone que el monarca es una figura decorativa que une a la nación, pero cuando la nación está en crisis no se le ve por ninguna parte», dijo su líder, Graham Smith. También la historiadora Kate Williams aseguró entonces que el rey debería hablar para promover la cohesión comunitaria. Esta idea fue rechazada por el historiador Sir Anthony Seldon, que dijo que aquel no era el momento para que el rey como jefe de Estado se involucrara y que era el primer ministro el que debía gestionar la crisis. «El momento para que el rey hable, si es que lo hace, es cuando todo se haya calmado de nuevo», declaró Seldon a la cadena BBC. Otros expertos constitucionales declararon que no era el momento.

Su visita a Southport empezó en la plaza del Ayuntamiento, donde pudo contemplar la grandiosa alfombra de flores en tributo y respeto a las víctimas. Después se fue a tomar el té con las niñas que ha-

El monarca recibirá hoy en Londres a las familias de las tres niñas, olvidadas en los disturbios racistas bían sobrevivido al ataque y pudo conocer a algunos de los héroes que habían quedado olvidados en medio de la violencia posterior como John Hayes, un empresario de 63 años que fue el primero en lanzarse contra el agresor para proteger a los niños y fue malherido en una pierna. En su momento, se acusó a la extrema derecha de no respetar el duelo por los muertos en Southport.

Después Carlos se dirigió al parque de bomberos donde se encontró con bomberos, personal médico y policía para agradecerles su servicio y también con políticos locales y con líderes musulmanes. La comunidad musulmana fuero objeto de la ira de la extrema derecha. Fue una visita larga a una zona pobre, olvidada, que sigue recuperándose emocionalmente y que agradeció la presencia del rey y el tiempo que les dedicó. Hoy recibirá en Londres a las familias de las tres niñas asesinadas.

#### Starmer se reúne con la líder de Gales

▶El «premier» Keir Starmer se reunió por primera vez en Cardiff con la recién nombrada primera ministra de Gales, Eluned Morgan, con el empleo, la energía y la industria del acero en la región como puntos principales de sus conversaciones. Morgan, que se convirtió en la primera ministra mujer de la historia de Gales el pasado 6 de agosto tras la dimisión de su predecesor Vaughan Gething, dio la bienvenida a Starmer en galés y le estrecho la mano, a lo que el «premier» británico le respondió: «Ahora podemos trabajar juntos de verdad», pues ambos pertenecen al Partido Laborista. Según el Gobierno, ambos líderes conversaron sobre la importancia de «resetear» las relaciones.



El rey Carlos III visita a los vecinos de Southport, donde la muerte de tres niñas provocó una ola de disturbios racistas en toda Inglaterra

#### Escalada en Oriente Medio 🖘



#### Antonio Navarro. RABAT

Las Fuerzas de Defensa de Israel confirmaron ayer haber recuperado los cadáveres de seis rehenes de Hamás durante una operación en la noche del lunes al martes en la ciudad de Jan Yunis, en el sur de la franja de Gaza. Mientras tanto, el secretario de Estado de EE UU. Antony Blinken, prosigue su novena gira regional con el afán de lo-

grar un acuerdo entre las partes para la liberación de los rehenes que aún permanecen en la Franja y el alto el fuego después de una nueva negativa de Hamás, que asevera que la última propuesta difiere de la que se presentó el pasado 2 de julio.

Los israelíes muertos a manos de los islamistas palestinos en Jan Yunis son Alexander Dancyg, de 75 años; Yagev Buchshtav, de 35; Chaim Peri, de 79; Yoram Metzger, de 80; Nadav Popplewell, de 51, y Avraham Munder, de 78, todos ellos secuestrados por Hamás durante el ataque del pasado 7 de octubre. El Ejército israelí ha señalado que Dancyg y Buchshtav habría muerto a finales de julio, mientras que Peri, Metzger y Popplewell fallecieron un mes antes, si bien se desconocen por ahora las causas. En cuanto a Munder, han sido sus familiares quienes confirmaron el deceso a varios medios de comunicación israelíes.

El hallazgo de los cuerpos se produjo en la noche del lunes en uno de los túneles subterráneos que Hamás tiene en Jan Yunis, en plena operación del

Ejército contra el grupo islamista por todo el sur de la Franja de Gaza. «Nuestros corazones están con las familias de estas víctimas del terrorismo», expresaban las FDI ayer en un comunicado.

Las autoridades israelíes enviaron sus condolencias a los familiares, entre ellos el primer ministro, Benjamin Netanyahu, quien también ha agradecido a los militares por su valentía durante la recuperación de estos cadáveres. «El Estado de Israel seguirá haciendo todos los esfuerzos posibles para

## Israel recupera los cadáveres de seis rehenes en plenas negociaciones

Al menos una decena de muertos en otro bombardeo del Ejército israelí contra una escuela en la franja de Gaza

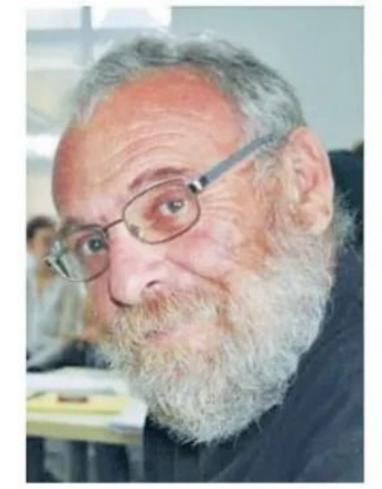

**Alexander Dancyg** 

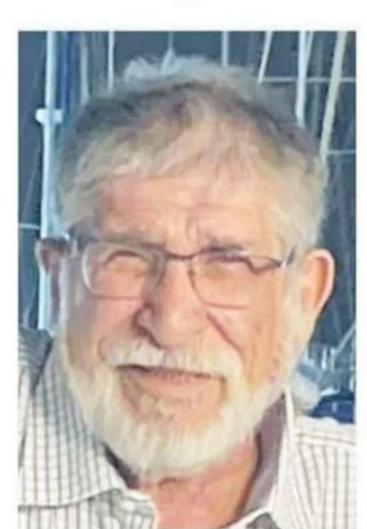

Yoram Metzger



Chaim Peri



Yagev Buchshtav

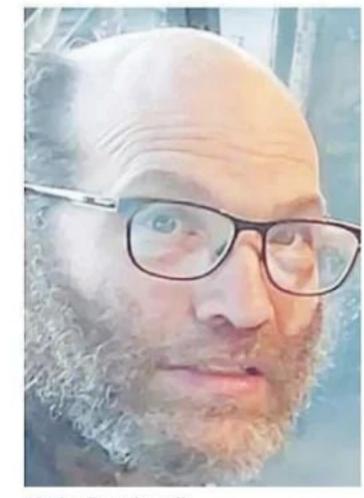

Naday Popplewell



Avraham Munder

#### Irán retrasa su prometida represalia

Irán dio ayer motivos para la esperanza. El régimen de los ayatolás aseguró-en la línea de los últimos díasque la prometida represalia a Israel por el asesinato en Teherán del líder de la oficina política de Hamás, Ismail Haniyeh, podría esperar un «largo» tiempo. «Tenemos el control de los tiempos», aseveraba ayer el

portavoz de la Guardia Revolucionaria, Ali Mohamad Naeini. Desde el régimen teocrático se ha transmitido en los últimos días el mensaje de que de haber acuerdo en Egipto para el cese el fuego entre la milicia palestina de Hamás e Israel podría no haber una represalia bélica contra Tel Aviv.

recuperar a todos nuestros secuestrados, tanto los vivos como los caídos», afirmó este martes Netanyahu.

El propio primer ministro admitía ayer tras un encuentro con familiares de los rehenes -se estima que unos cien permanecen con vida en Gaza-la posibilidad de no llegar a un acuerdo con Hamás, según han contado algunas personas. Los familiares que se han reunido con Netanyahu forman parte de un grupo partidario de insistir en la vía militar para recuperar a sus seres queridos, en contraposición con aquellos que defienden una salida diplomática.

En un testimonio seleccionado por Europa Press, Zvika Mor, que tiene a su hijo Eitan bajo cautiverio, ha asegurado que tras verse con Netanyahu tiene la sensación de que no «habrá un acuerdo», recogía el medio local «The Times of Israel». Por otra parte, Einav Zangauker, madre de un rehén, reveló que el líder del Mossad, Da-

vid Barnea, le aseguró personalmente que era «imposible» alcanzar un acuerdo con Hamás. Unas declaraciones que, según recogía ayer el diario «Haaretz», la oficina del primer ministro israelí negó tajantemente.

El hallazgo de los seis rehenes muertos tiene lugar en medio de la intensificación del operativo contra Hamás en distintos puntos de Gaza. Fuentes de la organización islamista palestina revelaban ayer que un bombardeo israelí contra una escuela que servía de refugio a familias en el oeste de la ciudad de Gaza dejó al menos diez muertos. Como otras veces, la versión del Ejército israelí fue la de que su objetivo era atacar una base de Hamás incrustada en un centro educativo. Además, las FDI aseguraron haber acabado con 40 miembros de la organización palestina en Rafah. Los mandos del Ejército reportaban también ayer haber registrado el lanzamiento de 55 cohetes desde el sur de Líbano contra comunidades del norte de Israel. No se hubieron de lamentar víctimas.

Mientras tanto, en El Cairo, el jefe de la diplomacia estadounidense se reunía ayer con el presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, quien ha subrayado el riesgo de «ampliar el alcance del conflicto a nivel regional», pues, a juicio del mandatario árabe, ello «traerá consigo unas consecuencias difíciles de imaginar». A juicio de Al Sisi, «hay que hacer valer la voz de la razón». Blinken continuará hoy miércoles la gira regional en Doha en lo que define como la «última oportunidad» para un acuerdo de paz.

LA RAZÓN • Miércoles. 21 de agosto de 2024

INTERNACIONAL 21

# Taiwán muestra músculo militar en medio de las provocaciones de China

Prueba con éxito sus misiles tierraaire Tien-Kung III (Sky Bow III) y los Patriot PAC-II de EE UU

#### M. Sánchez-Cascado, HONG KONG

Taiwán hizo gala ayer de su capacidad de lanzamiento de misiles, disparando una batería de misiles tierra-aire ante la atenta mirada de periodistas durante una visita a un lugar de pruebas situado en una remota zona de la costa suroriental de la isla. Este «show» fue una clara señal de la determinación de la isla democrática de fortalecer su capacidad disuasoria frente a la cada vez más asertiva postura china en el estrecho.

Las fuerzas armadas taiwanesas exhibieron sus capacidades en precisión de misiles disparando su proyectil tierra-aire autóctono Tien-Kung III (Sky Bow III) y los Patriot PAC-II de fabricación estadounidense que impactaron con éxito en sus respectivos blancos teledirigidos. Mientras, un buque de guerra situado frente a la costa disparó misiles RIM-66 Standard.

Esta ronda de ensayos tuvo lugar a primera hora del martes en los alrededores de la base de Jiupeng, al sur del condado de Pingtung. Este campo de maniobras ha sido utilizado durante décadas por el ejército y su principal unidad de desarrollo de armamento, el Instituto Nacional Chung-Shan de Ciencia y Tecnología (NCSIST). Sin embargo, rara vez se han hecho públicos este tipo de ejercicios. De hecho, fue en 2012 cuando se celebraron por última vez en esta localización ejercicios de precisión con misiles de fuego real abiertos a medios informativos.

Al parecer, cabe la posibilidad de que los efectivos también hubiesen probado la versión ampliada del Hsiung Feng II-E o «Brave Wind II-E» desde el mismo lugar a primera hora del martes. Sin embargo, esa parte de las maniobras no estuvo oficialmente abierta a los medios. El Hsiung Feng II-E es un sistema de misiles de crucero de ataque terrestre superficie-superficie. Al parecer, el alcance previsto de su variante expandida es de 1.200 kilómetros, lo que implica que las provincias del interior de China, por ejemplo, estarían dentro de su radio de acción.

El líder chino, Xi Jinping, ha intensificado sus amenazas al declarar inevitable la «reunificación» del gigante asiático con la isla. Además, ha subrayado su disposición a utilizar la fuerza para lograr este objetivo mediante el envío de un número creciente de aviones de guerra y buques de la armada, para bloquear o sondear las defensas de la isla. Por su parte, las autoridades taiwanesas han tratado de reforzar sus capacidades defen-

#### Un ejército armado por EE UU

Estos paquetes de defensa incluyeron cazas F-16, tanques Abrams y misiles antiaéreos Stinger, reforzando significativamente las capacidades militares de la isla. La tendencia se ha mantenido con Biden, con la casa Blanca reafirmando su compromiso de proporcionar los medios necesarios para la defensa taiwanesa. Esto ha incrementado aún más la percepción en Pekín de una isla cada vez más independiente. A pesar de los reiterados llamamientos chinos para frenar los envíos de armamento, no parece probable que Washington vaya a renunciar.

> Un misil Patriot es lanzado desde la base de Jiupeng (Taiwán)

sivas ampliando el servicio militar obligatorio y modernizando la formación continua de los reservistas, en el marco de un cambio más amplio de su estrategia militar, cuyo propósito es que el régimen de Xi recapacite antes de apostar por el uso de cualquier tipo de artimaña.

Cabe destacar que el Ejército Popular de Liberación ha intensificado sus «patrullas conjuntas de preparación para el combate» alrededor de Taiwán desde que William Lai, del Partido Democrático Progresista y de tendencia independentista, fuese elegido el pasado mes de enero como nuevo líder de la isla de 23 millones de habitantes. Apenas tres días después de que el presidente asumiera el cargo, se llevaron a cabo dos días de ejercicios a gran escala alrededor del territorio, en una maniobra similar a un bloqueo, como respuesta a la afirmación del mandatario de que Taiwán y China «no están subordinados el uno al otro», una postura que la parte continental considera inaceptable.

Desde que asumió el cargo en mayo, Lai ha hecho hincapié en seguir adelante con las reformas de su predecesora Tsai para impulsar la preparación frente a una posible invasión del gigante asiático, y ha advertido al ejército que deben evitar una actitud «derrotista». Asimismo ha advertido a las tropas de que no pueden dar por sentado que «la primera de las batallas será la última» en caso de que se produzca un ataque chino. Por otra parte, el controvertido Lai se enfrenta a la feroz oposición del partido Kuomintang, afín a Pekín, que controla el Poder Legislativo y que ha acusado al gobernante Partido Democrático de convertir a Taiwán en un «polvorín».

Frente a la creciente beligerancia china, las autoridades taiwanesas están trabajando en la preparación de los servicios públicos y las infraestructuras para que funcionen en tiempos de guerra. La agenda de reformas incluye propuestas para aumentar el personal de defensa civil, incrementar las reservas de alimentos y energía y la capacidad médica de emergencia así como reforzar la infraestructura de comunicaciones.

Los estrechos lazos de seguridad entre Taiwán y Estados Unidos han sido un factor determinante en el reciente aumento de las acciones de Pekín en la «zona gris» del interminable conflicto. Durante la Administración de Donald Trump, Washington aprobó importantes ventas de armamento avanzado a Taipéi por un valor aproximado de 10.000 millones de dólares.



El dato

2.531

dólares por onza cotiza el oro

El precio del oro, uno de los activos refugio, mantiene su tendencia alcista y encadena máximos históricos impulsado por las incertidumbres geopolíticas y por la confianza en la bajada de los tipos de interés en EE UU.

22%

se ha revalorizado en lo que va de año 2024



La empresa

EXPRESS.

Iberia Express ofrecerá a todos sus pasajeros la posibilidad de realizar sus pedidos de comida desde sus dispositivos móviles y los reciban directamente en su asiento, de modo que no será necesario que pase el tradicional carrito.

La balanza



El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha pedido subir aún más los impuestos. «Hay que entrar a analizar los problemas de financiación de los servicios públicos del país, y la primera cuestión es recaudar más. Recaudamos poco», asegura el líder sindical.



OHLA, a través de su filial estadounidense, ha entregado las cuatro primeras estaciones del proyecto South Corridor Bus Rapid Transit (sistema de tránsito rápido de autobuses), en Florida, un corredor exclusivo de 32 kilómetros para este medio de transporte.

Puente culpa a los nuevos Talgo, pero el 7% de sus trenes de alta velocidad ya se retrasaban más de 15 minutos el año pasado, frente al 5% de la competencia

## Renfe, la operadora más impuntual antes incluso de los Avril

R. L. Vargas. MADRID

scar Puente, ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, ha encontrado en Talgo y las obras de mejora de la red los chivos expiatorios a los que endosar el rosario de percances que está sufriendo Renfe este verano y que ha provocado el retraso de cientos de trenes de la operadora pública. Pero la realidad es que ya antes de que la compañía recibiera los tan criticados S106, conocidos como Avril, Renfe era la compañía de las tres que operan que más retrasos acumulaba en los servicios de alta velocidad.

Según el Balance de la Liberalización Ferroviaria del año 2023 publicado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el pasado ejercicio, casi un 7% de los trenes de Renfe (6,95%, exactamente) acumuló retrasos superiores a los quince minutos. Frente a este porcentaje, su competidora francesa Ouigo acumuló demoras en el 4,89% de sus trenes y la hispanoitaliana Iryo en el 4,95%.

En términos generales, la

CNMC asegura que la competen- cios que presta es igualmente mucia ha incrementado el tráfico en los corredores de alta velocidad, lo que supone «un mayor reto en la gestión de la red y la puntualidad de los servicios». Por eso, y de acuerdo con la información que aporta el sistema de incentivos, Competencia consignó que el año pasado el número de trenes retrasados más de 15 minutos en los servicios comerciales de alta velocidad se incrementó en 5 puntos porcentuales y el tiempo de retraso promedio aumentó un 21% en 2023 con respecto a 2019 (un 19% con respecto a 2022).

Aunque el informe no entra a valorar el detalle del número de circulaciones que realiza cada compañía y su posible impacto en las demoras, cierto es también que las probabilidades de que Renfe sufra retrasos son más elevadas que las de sus competidores debido a que el número de servi-

Los AVE impuntuales suben 5 puntos desde 2019 y el retraso medio aumenta un 21%, según la CNMC

cho más elevado. Así, el año pasado, el número de trenes de alta velocidad circulado por la empresa pública alcanzó los 57.088, por los 19.877 de Iryo y los 7.265 de Ouigo. Tanto Iryo como Ouigo tienen menos servicios en circulación porque durante el proceso de liberalización lanzado por Adif, se adjudicaron paquetes con menos surcos-capacidad de infraestructura necesaria para que un tren se desplace de un punto a otro de la red, en un periodo de tiempo determinado- que Renfe.

#### Casi 4.000 retrasos de Renfe

En total, los trenes con retrasos de más de quince minutos de Renfe sumaron 3.967 el año pasado, por los 984 de Iryo y los 355 de Ouigo. En cuanto al retraso medio por incidencia, en el caso de la operadora española fue de 21 minutos, por los 28 de Iryo y los 39 que sumó Ouigo.

A pesar de que el documento no desgrana por compañías las causas que condujeron a estos retrasos, sí que denuncia el hecho de que la mayoría de las demoras (63%) se debieron a problemas de las compañías con su material rodante o con su política comer-



Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible

ECONOMÍA 23

## Opinión Mosca, agujero y dinero

Jesús Rivasés

rthur Schopenhauer (1788-1860) fue un filósofo, tan brillante como pesimista, para quien este mundo es el peor de los posibles. La parte esencial de su pensamiento se concentra en «El mundo como voluntad y represen-

tación», aunque tiene otros libros y una inmensa colección de citas y aforismos, entre las que figura que «la mosca debe ser tomada como el símbolo de la impertinencia y la audacia». Algo de todo eso se espera del symposium de bancos centrales que comienza hoy en la remota localidad de Jackson Hole (Wyoming), bajo el lema «reevaluar la eficiencia y la transmisión de la política monetaria». Es decir, cómo influyen -y a qué ritmo-en la economía las subidas y bajadas de tipos de interés. El plato fuerte llegará el viernes, a las diez de la mañana, hora local, servido por Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal Americana (FED). Miles de millones de personas en todo el mundo,

aunque lo ignoren, se verán afectadas por lo que diga. No anunciará ninguna medida, pero sus palabras serán un indicio de si la FED bajará el 18 de septiembre los tipos de interés 25 puntos básicos, 50 o -lo menos probable-los deja igual. Mercados, inversores y gobiernos suspiran por esa reducción, que quizá facilitaría otra en Europa. Por si acaso, Mary Daly, presidenta de la Reserva Federal de San Francisco, recuerda que hay actuar con prudencia. El premio Nobel, Paul Krugman, reclama bajadas de tipos para evitar la recesión, mientras que Connor O'Keeffe, del muy liberal Mises Institute, sostiene que unos tipos más bajos no solucionarán los problemas económicos y que

solo benefician a los gobiernos. El Symposium de Jackson Hole (el agujero de Jackson), que camina hacia el medio siglo de existencia, se celebra allí porque los organizadores querían la asistencia, en la primera edición, de Paul Volcker (1927-2019), mítico presidente de la Fed y un forofo de la pesca con mosca. Celebrar las jornadas en Jackson Hole, ideal para la pesca con mosca en esta época del año, fue el cebo que le lanzaron a Volcker y que, él, feliz, picó sin saber quizá que haría historia como la hizo cuando controló la inflación USA de hace 50 años. Ahora, todo el mundo espera que Powell dé una pista, incluso con «impertinencia y audacia», como la mosca de Schopenhauer.



cial. El resto, añade, lo fueron por causas imputables al administrador de infraestructuras, Adif, la mayor parte de ellas derivadas de problemas en la infraestructura (30%) y, en concreto, en los equipos de señalización (23%).

Adif está teniendo que afrontar un creciente desgaste de la red de alta velocidad debido al mayor uso de la misma que ha comportado la llegada de Iryo y Ouigo y la extensión de sus servicios a cada vez más destinos. En la temporada 2023/2024, se superaron las 100.000 circulaciones anuales. Una cifra que choca con las menos de 40.000 del periodo 2020/2021, justo antes de que Ouigo -en la diana de Puentedesembarcase en España, si bien estos dos años estuvieron marcados por la menor movilidad derivada de la pandemia del coronavirus. En el 22/23, con el tráfico ya más normalizado, tampoco alcanzaron siquiera las 80.000.

#### Desgaste añadido

Además de un mayor número de circulaciones, la red también está teniendo que soportar cada vez más un material rodante más pesado y, por tanto, que ocasiona más desgaste debido a que los trenes tanto de Iryo como de Ouigo transportan más viajeros. De hecho, la mayor capacidad de los trenes, junto con una mayor disponibilidad de material rodante, que permite más circulaciones en doble composición -dos trenes enganchados en un mismo convoy-, incrementó en 2023 entre un 11% y un 18% la media de plazas por circulación.

Ante la insistencia de la oposición encabezada por el PP y la repercusión social que han provocado la oleada de percances de las últimas semanas en la red, Puente comparecerá este viernes en el Senado para dar explicaciones de lo sucedido.

## Los billetes baratos para jóvenes se disparan un 46%

Renfe vende más de 2 millones de asientos rebajados para pasajeros de entre 18 y 30 años

#### I. Bermejo. MADRID

Renfe hace el «agosto» con el programa Verano Joven. El operador ferroviario ha vendido más de 2 millones de billetes con descuentos para pasajeros de entre 18 y 30 años en el marco del programa Verano Joven desde el pasado 19 de junio, lo que supone un incremento del 46% respecto al mismo periodo del año pasado (se vendieron 1,37 millones en los primeros dos meses del programa), con una media de más de 32.000 billetes diarios.

Asimismo, la cifra de ventas de este año ya roza el mismo número de billetes que se vendieron en la edición completa del programa durante el año pasado, 2,1 millones desde el 6 de junio al 15 de septiembre, según destacó Renfe en un comunicado publicado ayer, anticipando así un mayor éxito de la iniciativa este año, que se extiende desde el 1 de julio al 30 de septiembre para viajar por España y Europa.

Además de las rebajas aprobadas por el Gobierno, Renfe incluye una promoción adicional para jóvenes de entre 18 y 30 años que sean miembros de su plan de fidelización Más Renfe con un viaje gratis. Gracias a esta promoción, cada dos viajes realizados entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2024, los viajeros obtienen un código de descuento del 100% para comprar un billete en trenes seleccionados de AVE y Larga Distancia en los siguientes tres meses.

Los billetes para los jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y 30 años cuentan con rebajas del 50% en trenes de Alta Velocidad (AVEyAvlo) y Larga Distancia, con un descuento máximo de 30 euros por título. Los descuentos ascienden también al 50% para los billetes sencillos Avant y al 90% para el resto de los servicios de Media Distancia o de la red de Ancho Métrico. Además, el programa ofrece descuentos del 50% en el Global Flexible de Interrail de 10 días en 2 meses, siempre que se adquiera a través de Renfe, para que los jóvenes de 18 a 30 años puedan viajar por Europa.

Para aprovechar la medida, los jóvenes españoles o extranjeros con residencia legal en España, nacidos entre 1994 y 2006, deben registrarse en el formulario disponible en la página web del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para confirmar que reúnen los requisitos exigidos.

En caso de cumplirlos, obtendrán un código personal e intransferible que podrán utilizar para adquirir los billetes con descuento y el pase Interrail. Tras el registro deben pasar, al menos, 24 horas antes de realizar la primera compra de un billete para comprobar que se cumplen los requisitos de elegibilidad. 24 ECONOMÍA

## La Seguridad Social pierde más de 241.800 ocupados en un mes

Se aleja el avance hacia los 22 millones de cotizantes con los datos a mitad de agosto

H. Montero, MADRID

La Seguridad Social ha perdido más de 241.800 ocupados al pasar de los 21.416.521 cotizantes inscritos el pasado 15 de julio a 21.174.657 a 14 de agosto, según refleja la estadística diaria de afiliación publicada ayer por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Descontando la estacionalidad y el efecto calendario, la Seguridad Social ha perdido en esa misma franja (mediados de agosto sobre mediados de julio) un total de 13.017 cotizantes, lo que augura unos flojos datos laborales para el presente mes.

Y eso pese a que se ganaron 6.349 afiliados en la primera quincena de agosto respecto al cierre de julio. En concreto, a 14 de agosto, el sistema tenía 21.174.657 cotizantes, frente a los 21.168.308 contabilizados al finalizar julio.

Como era de esperar, el Gobierno prefirió destacar que, dentro de la serie desestacionalizada, el número total de afiliados a la Seguridad Social ha aumentado en 478.241 en el último año, y en 1,81 millones de personas desde antes del inicio de la pandemia.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, resaltó que el mercado de trabajo «mantiene las cifras más altas de su historia en un mes de agosto», según recoge Europa Press. «A mitad de este mes nos mantenemos cerca de los 21,2 millones de ocupados si descontamos la estacionalidad y el efecto calendario», ha añadido.

El departamento de Saiz también remarcó que desde el arranque de 2024 se han creado 324.976 empleos, cifra que –según el Ministerio– está en línea con los niveles prepandemia y que deja el total de afiliados, en la serie desestacionalizada, en 21.167.912 afiliados al término de la primera quincena de agosto.

En julio ya se perdieron 9.783 ocupados, un descenso del empleo que se tradujo en el peor mes de julio en dos décadas por la pérdida de cotizantes de la serie histórica –al margen del año pandémico– en plena temporada alta del turismo y con unos datos desestacionalizados que han ralentizado su progresión.

Esta pérdida del 0,05% de los cotizantes se produjo principalmente por la crisis en el sector agrario, que perdió 39.000 ocupados, un descenso del 5,81% en tasa mensual y el sector de la educación, que se dejó 122.551 afiliados por el fin del curso escolar, lo que demuestra la elevada temporalidad que estos sectores acumulan históricamente. Además, el del Hogar continúa en caída libre y registró 4.462 bajas (-1,21%).

Se ha pasado de 21.416.521 cotizantes inscritos el pasado 15 de julio a 21.174.657 a 14 de agosto En cualquier caso, en julio para sacar a una persona del paro se necesitaron firmar 140 contratos, 54 de ellos indefinidos.

Desde enero de 2022 el número de afiliados indefinidos a tiempo parcial se ha disparado desde los 1,714 millones hasta los 2,458 millones, más de 744.000. En cuanto a los fijos discontinuos, su progresión ha disminuido aunque su número mantiene un crecimiento exponencial. En el inicio de año de 2022, este tipo de contrato sumaba 370.384 trabajadores, mientras que en la actualidad se ha elevado a 911.668, casi 541.000 más.

Los empresarios ya alertaron de que los datos de afiliación de julio «denotan una desaceleración en la creación de empleo en la que inciden factores como el aumento de los costes empresariales y la incertidumbre regulatoria».

La CEOE considera «imprescindible poner fin a los continuos cambios normativos» por parte de Trabajo, que «deterioran la confianza, implican rigidez, mayores costes y cercenan la capacidad de adaptación entre empresas y trabajadores».

## España sigue en el top 10 de los países europeos con mayor inflación

Los precios suben un 2,9%, por encima de la media de la UE y la eurozona

Inma Bermejo. MADRID

La inflación de la zona euro repuntó un 2,6% interanual en julio, una décima por encima de la subida de los precios observada en junio (2,5%), y volvió al mayor nivel registrado desde marzo, según los datos confirmados de la oficina de estadística comunitaria Eurostat. En el caso de la inflación de la Unión Europea, el alza fue de dos décimas, desde el 2,6% del junio al 2,8% de julio. No obstante, Eurostat destaca que estas tasas, pese a ser mayores, están muy alejadas de las registradas en el mismo mes de 2023: los precios subieron un 5,3% en la zona euro en julio del año pasado, mientras que en la UE crecieron un 6,1%.

En España, la inflación se moderó al 2,9%, frente al 3,6% de junio, pero esta tasa sigue superando la media de la eurozona y de la UE y mantiene a nuestro país dentro del top 10 de países de la UE con mayor inflación. Además, está a la cabeza de las cuatro grandes economías del euro, ya que tanto Francia (2,7%), como Italia (1,6%) y Alemania (2,6%) registraron tasas más bajas.

Por países, Rumanía registró la tasa de inflación más alta de la UE (5,8%), seguida de Bélgica (5,4%) y Hungría (4,1%). Completan el top 10 Polonia (4%), Países Bajos y Estonia (3,5% en ambos casos), Croacia (3,3%), Eslovaquia y Grecia (3% ambas) y España y Austria (2,9% en ambos casos). En el lado contrario, los países con menor inflación fueron Finlandia (0,5%), Letonia (0,8%) y Dinamarca (1%), los único tres países en los que está por debajo o en el 1%.

Por su parte, la inflación subyacente de la zona euro – que excluye la energía, los alimentos frescos y el tabaco por su volatilidad, y es la referencia que utiliza el Banco Central Europeo (BCE) para fijar su política monetaria – se mantuvo estable en el 2,9% por tercer mes consecutivo.



La inflación en la eurozona repuntó al 2,6%, una décima más, y la de la UE subió dos décimas, al 2,8%

LA RAZÓN • Miércoles. 21 de agosto de 2024

### Xiaomi quiere traer a Europa sus coches eléctricos

El primer modelo del fabricante chino, el SU7, arrancaría desde 27.400 euros

#### Paula Carreño, MADRID

Un alto directivo de la compañía china Xiaomi, conocida mayormente por sus teléfonos móviles, asegura que la tecnológica está esperando el momento adecuado para introducir sus vehículos eléctricos al mercado europeo, según el portal de noticias local Sina.

El presidente de Xiaomi, Lu Weibing, aseguró que la división automotriz del grupo está «estudiando cuándo entrar en el mercado europeo» a pesar de que la transición al vehículo eléctrico está siendo más lenta que en China. Lu realizó estas declaraciones junto al fundador y consejero delegado de Xiaomi, Lei Jun, después de que ambos viajaran juntos a Europa para reunirse con automotrices como BMW, Ferrario Lamborghini para tratar posibles puntos de colaboración.

A finales de julio, apunta Sina, Xiaomi mostró su primer eléctrico, bautizado como SU7, en un evento especial en París, lo que incitó muchas especulaciones sobre una posible entrada al mercado europeo, tras lo que la compañía explicó que todavía no tenía planes de vender automóviles en el extranjero. Sin embargo, el mes pasado Lei indicó que el plan de la tecnológica es entrar en el mercado automotriz europeo antes de 2030, ya que pretende convertirse en una de las cinco marcas de vehículos más importantes del mundo en los próximos 15 o 20 años.



Presentación del coche eléctrico Xiaomi SU7

El pasado mes de abril, la responsable de mercadotecnia de Xiaomi en Europa Occidental, Jia Wei, indicó en un foro que «España, desde luego, va a ser de los primeros países» a los que llegue el SU7, pero tampoco dio más detalles al respecto.

El SU7, modelo que supone la entrada de la empresa china en el «España va a ser de los primeros países» en recibir el SU7, que tuvo 50.000 reservas en solo media hora sector automovilístico, fue presentado el pasado 28 de marzo con un precio de partida de 215.900 yuanes, que equivalen a unos 30.200 dólares o 27.400 euros, y registró 50.000 reservas en los primeros 27 minutos, informa Efe.

Este vehículo cuenta con motores eléctricos denominados de «súper potencia», un V6 o V8 según el modelo, y ofrece una aceleración de 0 a 100 km/h en apenas 2,78 segundos, además de una velocidad punta de 265 km/h en su gama más alta.

Elfundador de Xiaomi pretende superar las 100.000 entregas en 2024 y aclaró que, en los próximos tres años, se iban a centrar únicamente en el mercado nacional. «Hacemos negocios en más de 100 países, tenemos una presencia global y una base de aficionados de Xiaomi. Cuando estemos listos para dar el salto al mercado internacional será un paso natural», explicó Lei.

En España, el despliegue del coche eléctrico está siendo más lento de lo esperado, en parte por el alto precio de este tipo de vehículos. En este sentido, solo el 3% de los hogares españoles tiene un coche híbrido o eléctrico, un producto de lujo al alcance de pocos.



## LA BUENA VIDA CON ESTILO

RECETAS • RESTAURANTES • POSTRES • REGALOS • DESTINOS • CHEFS

elle.es/gourmet

26 ECONOMÍA

Miércoles. 21 de agosto de 2024 • LA RAZÓN

## Nueve de cada 10 españoles se visten con moda «rápida»

El 20% de la población gasta más de 50 euros al mes en estas cadenas de ropa

Inma Bermejo. MADRID

Poco sostenibles, con cuestionables condiciones laborales y con productos de baja calidad pero líderes por sus precios imbatibles. Las cadenas de moda rápida y ultrarrápida como el gigante chino Shein han ganado cuota de mercado como la espuma. Tanto que actualmente el 90% de los españoles las eligen para vestirse, según un estudio de conductas sostenibles elaborado por la entidad de banca ética Triodos Bank.

Su popularidad creció entre los más jóvenes mediante agresivas campañas de promoción por redes sociales y ahora está extendida entre prácticamente toda la población, que tiene más en cuenta sus bajos precios en el actual contexto inflacionista, la variedad de tallas y la facilidad de compra online, que sus impactos negativos en materia medioambiental, laboral e incluso psicológica, al favorecer las compras compulsivas y emocionales. Y es que quien compra en estas cadenas baratas lo hace de forma frecuente.

El 20% de la población española gasta más de 50 euros al mes en «fast fashion» y el 51% reconoce que compra ropa todos los meses. El consumo masivo de ropa es más común entre las mujeres -un 54,9% admite que invierte parte de su presupuesto mensual en la adquisición de ropa, frente al 46,9% de los hombres-y son los jóvenes los que optan en mayor medida por los retailers de bajos precios, no solo por tener menor renta, sino también para no quedarse fuera de ninguna tendencia. De esta forma, los resultados globales del estudio permiten formar el

perfil comprador de «fast fashion»: mayoritariamente mujeres, menores de 40 años, con formación superior, trabajadoras activas y que no viven solas.

Solo el 34% de las personas encuestadas tiene en cuenta que las empresas fabricantes cumplan los

derechos laborales y las políticas medioambientales de los países donde producen, aunque el 57 % estaría dispuesto a pagar más por prendas respetuosas con el

medioambiente. Pese a que son las que más consumen, las mujeres también son las que más concienciadas están con la sostenibilidad de los materiales de la ropa que compran (28,4%), cinco puntos por encima de los hombres. Asimismo, las personas mayores de 56 años son las que demuestran más concienciación, con un 60%.

#### Galicia es más sostenible

El perfil del

comprador:

mujeres de menos

de 40 años y

trabajadoras

Los gallegos son los que tienen mayor interés y son más proclives a pagar por ropa sostenible, con

un 64,4% de las personas consultadas que así lo afirman. Le siguen el País Vasco, con un 62,1%, y Cataluña, con un 61,3 %. En el lado contrario, A n d a l u c í a

(48,6%), Cantabria (49,8%) y La Rioja (52,8%) son las comunidades autónomas cuya ciudadanía manifiesta menor interés y menor predisposición a gastar más dinero en la compra de prendas más respetuosas.

## HELVELLA, S.L. (Sociedad Escindida totalmente) HELVELLA INDUSTRIAL, S.L. y HELVELLA PATRIMONIAL, S.L. (Sociedades Beneficiarias de nueva creación)

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 del Real Decreto Ley 5/2023, de 28 de junio, de transposición de Directivas de la Unión Europea en materia de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles (el "RDL 5/2023"), se hace público que la Junta General Extraordinaria de Socios de "HELVELLA, S.L.", en fecha 5 de agosto de 2024, acordó aprobar la Escisión Total (la "Escisión") de HELVELLA, S.L. ("HELVELLA" o la "Sociedad Escindida"), junto con la creación de dos nuevas sociedades, HELVELLA INDUSTRIAL, S.L. y HELVELLA PATRIMONIAL, S.L. (en adelante, las "Sociedades Beneficiarias"), en virtud de la cual la Sociedad Escindida se extingue, dividiendo su patrimonio en dos partes, cada una de las cuales será transmitida en bloque y por sucesión universal a las Sociedades Beneficiarias, recibiendo los socios de la sociedad que se extingue la totalidad de las participaciones sociales de las Sociedades Beneficiarias de nueva creación.

La Escisión ha sido aprobada conforme al proyecto común de escisión redactado por el Organo de Administración de la Sociedad Escindida, el día 30 de junio del 2024 (el "Proyecto de Escisión").

En consecuencia, a los socios de la Sociedad Escindida se le atribuirán la totalidad de las participaciones sociales de las Sociedades Beneficiarias de nueva creación, según criterios de proporcionalidad en función de la participación poseída en la Sociedad Escindida, por lo que la Escisión seguirá el régimen simplificado previsto en los artículos 53 y 71 del RDL 5/2023 y, en consecuencia: (i) no se han incluido en el Proyecto de Escisión las menciones dispuestas en el artículo 53.1.1º; (ii) no es necesario informe de administradores ni de expertos independientes sobre el proyecto de escisión; y (iii) no es preceptivo el balance de escisión. No obstante, para establecer las condiciones de la Escisión, se ha utilizado el balance cerrado a 31 de diciembre de 2023 de la Sociedad Escindida.

Adicionalmente, se hace constar que dado que la Sociedad Escindida cuenta con trabajadores se ha puesto a disposición de éstos los documentos a los que se refiere el artículo 46 del RDL 5/2023 (por remisión del artículo 63), así como la comunicación al respecto, por aplicación del artículo 9.2. del RDL 5/2023.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a los socios y a los acreedores de la Sociedad Escindida, de obtener, de forma gratuita, el texto íntegro de los acuerdos adoptados por la Junta General de Socios de la Sociedad Escindida, del balance de escisión y del Proyecto de Escisión, los cuales se encuentran a su disposición en el domicilio social de HELVELLA.

Para el ejercicio de los derechos referidos, las comunicaciones deberán dirigirse a la siguiente dirección:

 Calle Galileo Galilei, n.º 8, 1ª, 15008 A
 Coruña, a la atención del Presidente del Consejo de Administración, D. Manuel Maneiro Guillán.

En A Coruña, a 6 de agosto de 2024, D. Manuel Maneiro Guillán, como Presidente del Consejo de Administración de HELVELLA, S.L.

### BESLAN, S.L. (Sociedad Escindida totalmente) Y ANKER HEALTH, S.L. y BESCORP HEALTH, S.L.

(Sociedades Beneficiarias de nueva creación)

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 del Real Decreto Ley 5/2023, de 28 de junio, de transposición de Directivas de la Unión Europea en materia de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles (el "RDL 5/2023"), se hace público que la Junta General de Socios de "BESLAN, S.L.", en fecha 12 de agosto de 2024, decidió, por unanimidad, aprobar la Escisión Total (la "Escisión") de BESLAN, S.L. ("BESLAN" o la "Sociedad Escindida"), junto con la creación de dos nuevas sociedades, ANKER HEALTH, S.L. y BESCORP HEALTH, S.L. (en adelante, las "Sociedades Beneficiarias"), en virtud de la cual la Sociedad Escindida se extingue, dividiendo su patrimonio transmitida en bloque y por sucesión universal a las Sociedades Beneficiarias, recibiendo los socios de la sociedad que se extingue las participaciones sociales de las Sociedades Beneficiarias de nueva creación, de manera proporcional a la participación que tenían en la Sociedad. La Escisión ha sido aprobada conforme al proyecto común de escisión redactado, por el Órgano de Administración de la Sociedad Escindida, el día 10 de junio del 2024 (el "Proyecto de Escisión").

Al concurrir la circunstancia de que a los socios de la Sociedad Escindida se le atribuirán en igual proporción las participaciones sociales de las Sociedades Beneficiarias y, por tanto, teniendo las sociedades de nueva creación los mismos socios con idéntica participación que en la extinguida, la Escisión seguirá el régimen simplificado previsto en los artículos 53 y 71 del RDL 5/2023 y, en consecuencia: (i) no se han incluido en el Proyecto de Escisión las menciones dispuestas en el artículo 53.1.1º; (ii) no es necesario informe de administradores ni de expertos independientes sobre el proyecto de escisión, en concreto la parte relativa a los socios; y (iii) no es preceptivo el balance de escisión. No obstante, para establecer las condiciones de la Escisión, se ha utilizado el balance cerrado a 31 de diciembre del 2023 de la Sociedad Escindida.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a los socios y a los acreedores de la Sociedad Escindida, de obtener, de forma gratuita, el texto íntegro de los acuerdos adoptados por la Junta General de la Sociedad Escindida, del balance de escisión y del Proyecto de Escisión, los cuales se encuentran a su disposición en el domicilio social de la Sociedad.

Para el ejercicio de los derechos referidos, las comunicaciones deberán dirigirse a la siguiente dirección:

 Calle Henares, número 16, Velilla de San Antonio (Madrid), a la atención de cualquiera de los administradores solidarios, doña María Samantha Mate Nankervis y don Jasón-Fernando Mate Nankervis.

En Velilla de San Antonio (Madrid), a 12 de agosto de 2024, doña María Samantha Mate Nankervis y don Jasón-Fernando Mate Nankervis como Administradores Solidarios de BESLAN, S.L.



Tienda efímera de Shein, el gigante chino de moda barata, en Madrid

### Comercializadoras de luz solo podrán cerrar contratos por teléfono si el usuario lo pide

R. E. MADRID

El Gobierno prohibirá que las comercializadoras eléctricas realicen publicidad o prácticas de contratación no solicitadas por el usuario por vía telefónica, salvo que exista una petición expresa por parte del consumidor o la llamada sea originada por su propia iniciativa. Es uno de los puntos que incorpora el proyecto de real decreto por el que se aprueba el Reglamento General de Suministro y Contratación de energía eléctrica, en fase de consulta pública hasta el próximo 13 de septiembre, que busca adaptar el actual marco normativo para dar respuesta a los desafíos y objetivos en política energética. De acuerdo con la propuesta, en esos casos, el comercializador deberá grabar la totalidad de la llamada, independientemente de quién la origine, incluyendo toda la información facilitada al consumidor y, de darse, la precontractual con las características básicas de la oferta.

En su sección tercera sobre la actividad de comercialización de energía eléctrica, el texto incorpora una serie de derechos y obligaciones para los agentes que intervienen en este negocio.

Entre otras cuestiones, las comercializadoras deberán comunicar sus ofertas comerciales, tanto
las nuevas como cualquier posible
modificación de las existentes, a la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC),
con una antelación de, al menos,
diez días a la fecha en que serán
efectivas. El organismo gestionará
un comparador de precios sobre
la base de esta documentación,
que será confidencial hasta su difusión pública, y elaborará un informe anual, informa Efe.

ECONOMÍA 27

| LA BO      | DLSA              |                 |          |         |                    |                    |                         |              |                      |          |                 |                  |            |                     |          |                   |            |
|------------|-------------------|-----------------|----------|---------|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------|----------------------|----------|-----------------|------------------|------------|---------------------|----------|-------------------|------------|
|            | IBEX 35<br>Madrid | CAC 40<br>Paris |          |         | TSE 100<br>Londres | DAX i<br>Fráncfort | DOW JONES<br>Nueva York |              | NASDAQ<br>Nueva York |          | NIKKEI<br>Tokio | PETRÓLE<br>Brent | 0          | EURÍBOR<br>12 meses |          | ORO<br>Dólar/onza |            |
| Cotiz.     | 11.087,80         |                 | 7.485,73 |         | 3.273,32           | 18.357,52          | 40.834,97               |              | 19.719,82            |          | 38.062,92       | 77,28            |            | 3,183               |          | 2.505,98          | Cotiz.     |
| Día        | -0,13%            |                 | -0,22%   | ▼       | -1,00%             | -0,35%             | -0,15%                  | $\mathbf{v}$ | -0,24%               | <b>V</b> | 1,80%           | -0,38 %          | <b>V</b>   | 1,40%               | <b>A</b> | 0,07%             | Día        |
| Año        | 9,76%             |                 | -0,76%   |         | 6,98%              | 9,59%              | 7,70 %                  |              | 14,68 %              |          | 13,74%          | -0,49%           |            | -9,39%              |          | 21,40%            | Año        |
| IBEX 35    |                   |                 |          |         |                    |                    |                         |              |                      |          |                 | * /              |            |                     |          |                   |            |
|            | Última            | Ayer            |          | Ayer    | 25                 | Última             |                         | Ayer         |                      | dia .    | Últim           |                  | a          |                     | Ayer     |                   |            |
|            | Cotización        | 96 Dif.         | Máx.     | Min.    | Volumen €          |                    | Cotización              | % Dif.       | Máx.                 | Min.     | Volumen €       |                  | Cotización | % Dif.              | Máx.     | Min.              | Volumen €  |
| ACCIONA    | 122,500           | 0,00            | 122,700  | 121,700 | 10.121.774         | CELLNEX            | 34,260                  | -0,29        | 34,620               | 34,230   | 16.330.516      | LOGISTA          | 27,360     | -0,58               | 27,700   | 27,360            | 2.573.549  |
| ACCIONA EN | NERGIA 20,880     | 1,56            | 20,880   | 20,520  | 5.308.192          | ENAGAS             | 13,560                  | -0,73        | 13,700               | 13,510   | 4.695.630       | MAPFRE           | 2,222      | -0,89               | 2,250    | 2,210             | 2.530.398  |
| ACERINOX   | 9,130             | -1,19           | 9,265    | 9,115   | 3.411.157          | ENDESA             | 18,255                  | -0,65        | 18,440               | 18,175   | 9.698.865       | MERLIN           | 10,710     | 0,09                | 10,760   | 10,660            | 6.623.963  |
| ACS        | 40,580            | -0,10           | 40,940   | 40,520  | 8.460.859          | FERROVIAL          | 36,440                  | -0,55        | 36,960               | 36,380   | 14.362.783      | NATURGY          | 22,880     | -0,52               | 23,000   | 22,800            | 5.300.351  |
| AENA       | 176,300           | 0,34            | 176,500  | 175,100 | 20.022.948         | FLUIDRA            | 21,840                  | -0,27        | 22,220               | 21,720   | 3.005.187       | PUIG             | 24,700     | 2,49                | 25,070   | 24,250            | 14.391.486 |
| AMADEUS    | 58,640            | -0,03           | 59,280   | 58,480  | 18.748.028         | GRIFOLS-A          | 8,876                   | 2,05         | 8,950                | 8,690    | 12.617.344      | RED ELECTRICA    | 16,840     | 0,24                | 16,860   | 16,740            | 6.772.947  |
| ARCELORMI  | TTAL 20,540       | -0.68           | 20,890   | 20,510  | 2.735.520          | IBERDROLA          | 12,525                  | -0.20        | 12,570               | 12,435   | 82.003.857      | REPSOL           | 12,685     | -1,17               | 12,780   | 12,650            | 39.354.745 |
| B SABADEL  | 1,901             | -0,47           | 1,918    | 1,886   | 15.202.716         | INDITEX            | 48,140                  | 1,35         | 48,250               | 47,740   | 70.827.919      | SACYR            | 3,128      | -1,32               | 3,182    | 3,128             | 3.887.814  |
| B. SANTAND | ER 4,240          | -1,05           | 4,296    | 4,218   | 59.260.066         | INDRA              | 16,420                  | -0.24        | 16,630               | 16,320   | 6.459.792       | SOLARIA          | 11,410     | 1,33                | 11,430   | 11,240            | 4.422.808  |
| BANKINTER  |                   | 0,15            | 7,862    | 7,796   | 13.654.998         | INMOB. COLONIA     | 5,500                   | 0,27         | 5,535                | 5,450    | 3.959.407       | TELEFONICA       | 4,086      | -1,14               | 4,136    | 4,051             | 29.940.614 |
| BBVA       | 9,336             | -0,68           | 9,448    | 9,284   | 41.957.554         | IAG                | 2,034                   | 0,64         | 2.049                | 2.028    | 11,189,441      | UNICAJA          | 1,202      | -0,83               | 1,220    | 1,198             | 2.564.709  |
| CAIXABANK  |                   | -0,41           | 5,378    | 5,276   | 26.643.642         | LAB. ROVI          | 76,750                  | 0,26         | 77,000               | 76,300   | 1.810.095       |                  | 44.04      |                     |          | 4,4,4             |            |

#### **Empresas**



Aviación

## Boeing continúa con su calvario interminable

Obligada a parar las pruebas del 777X y a revisar 895 aviones del modelo 787

R. L. Vargas. MADRID

Boeing sigue sumando nuevos capítulos en laya casi interminable crisis que vive desde finales de 2018, cuando un avión de su modelo 737 MAX se estrelló en Indonesia provocando la muerte de 189 personas. Ayer trascendió que el fabricante estadounidense ha tenido que detener el desarrollo de uno de sus nuevos modelos y dejar en tierra centenares de aparatos de otro tras un nuevo accidente. Según informó Bloomberg, la compañía ha detenido las pruebas de vuelo de su nuevo avión 777X al encontrar una pieza dañada tras la inspección de una flota de cuatro aeronaves en busca de grietas en un componente estructural que monta los motores de General Electric en las alas del avión. El fabricante estadounidense tiene previsto sustituir la pieza y reanudará las pruebas de vuelo cuando esté listo.

La compañía ha informado a la Administración Federal de Aviación (FAA) y a sus clientes del problema en el soporte del motor, diseñado a medida para el 777-9, el primer avión de la familia 777X.

Este problema se suma al sinfín de contratiempos que está encontrando Boeing para certificar su mayor avión de pasajeros, cuyo desarrollo acumula un retraso de cinco años.

Junto a los problemas del 777X, hoy también ha trascendido que la FAA ha ordenado la inspección inmediata de 895 aparatos de la familia de aviones 787 de Boeing para verificar el funcionamiento de los asientos de pilotos y copilotos tras el incidente que en marzo sufrió una aeronave de la compañía Latam Airlines.

La FAA informó de la emisión

50 heridos provocó el incidente de Latam Airlines que ha llevado a la revisión de los 787 El 777X acumula un retraso de cinco años en su desarrollo

de «una Directiva de Aeronavegabilidad efectiva inmediatamente» para algunos aviones de Boeing 787-8, 787-9 y 787-10. La orden señala que las compañías que operan estos aviones deben inspeccionar en treinta días los asientos del capitán y copiloto para detectar la falta, o rotura, de tapas de interruptores.

En marzo, un 787-9 de Latam Airlines se desplomó en el aire cuando volaba de Australia a Nueva Zelanda, causando 50 heridos. Tras investigar el incidente, la FAA determinó que el incidente se produjo porque un miembro de la tripulación tocó de forma inadvertida un interruptor situado en el asiento del piloto que no contaba con una tapa para evitar su activación accidental. El interruptor desconectó el autopiloto del avión y provocó finalmente el desplome del aparato. La FAA ha recibido informes de incidentes similares en otros aviones Boeing 787.

Desde el accidente de Indonesia, los accidentes e incidentes en Boeing se han sucedido. En un reciente reportaje publicado por el diario «The New York Times», más de una docena de ex trabajadores de la compañía apuntan a lo mismo: «el nivel de experiencia laboral ha disminuido desde el inicio de la pandemia», a lo que se suma que la velocidad de producción muchas veces ha provocado que los proveedores de piezas tengan «dificultades para cumplir con los estándares de calidad mientras producían piezas al ritmo que Boeing quería», anteponiendo la velocidad de producción a la seguridad de los pasajeros.

R. Rosado. TOLEDO

Ipresunto asesino de Mateo, el niño de 11 años apuñalado mortalmente en Mocejón (Toledo), confesó el crimen en su primera declaración prestada tras ser detenido en casa de su padre, han informado a Efe fuentes próximas a la investigación.

Los registros policiales se llevaron a cabo tanto en la casa del padre como de la abuela, adonde los agentes de la Guardia Civil acudieron con el detenido para llevar a cabo la inspección del domicilio.

En casa de la abuela el presunto agresor se habría cambiado de ropa, aunque se desconoce si antes o después de cometer el crimen

Las fuentes consultadas han indicado que el detenido deliraba al hablar y no mantenía un discurso coherente, lo que podría indicar que sufra algún trastorno. Según ha publicado «El Periódico de España», el joven aseguró en su declaración que el crimen lo había cometido «mi otro yo, ha sido mi copia».

El domingo, las cámaras del pueblo captaron al detenido con la camiseta con la que se tapó la cara para no ser reconocido. Además, los niños que se encontraban con Mateo en el campo de fútbol reconocieron al agresor cuando se les mostraron las imágenes de la cámaras de seguridad.

Diversas dotaciones de la Guardia Civil se siguen centrando en rastrear el canal de riego de Mocejón, que fue vaciado ayer. Varios agentes inspeccionan el canal con sus manos, si bien en la búsqueda también se ha utilizado una máquina que extrae el barro del fondo -el cauce era de un palmo de agua embarrada- y tiene un imán para detectar objetos metálicos.

La Guardia Civil ha apelado a la colaboración ciudadana en la búsqueda del arma utilizada. El instituto armado ha recordado en un comunicado el teléfono de urgencias (062) y la existencia de la aplicación de móvil gratuita «Alertcops» para que ante cualquier eventualidad puedan ponerse en contacto con los cuerpos de seguridad del Estado.

En esta búsqueda, la Guardia Civil cuenta con el apoyo del Grupo de Especialistas en Actividades Subacuáticas (GEAS) de Valdemoro (Madrid) y el Grupo de Apoyo Operativo (GAO), mientras que la autoridad judicial tiene declarado secreto de actuaciones.

La Fiscalía estudia los mensajes

«Mi otro yo, ha sido mi copia» afirmó a la Guardia Civil el detenido de 20 años por el crimen cometido el domingo con un arma blanca en Mocejón (Toledo)

# El asesino de Mateo deliraba al ser detenido

«falsos» y de «odio» que circulan por las redes sociales en los que se criminaliza de forma generalizada a personas extranjeras, especialmente menores.

Fuentes del Ministerio Público informaron a Efe de que la Unidad de Delitos de Odio estudia «la trascendencia jurídico penal» de determinados mensajes difundidos en los últimos días para ver «hasta dónde se puede llegar penalmente», si bien precisan que no se han abierto diligencias al respecto.

Se trata de mensajes difundidos fundamentalmente a través de redes sociales en los que se crimi-



Velas y flores en homenaje a Mateo ante el polideportivo Ángel Tardío en Mocejón (Toledo)

SOCIEDAD 29

naliza de forma generalizada a personas extranjeras a través de «mensajes falsos», dirigidos especialmente «contra menores sin referentes familiares en España».

Todo ello, «con el propósito deliberado de despertar entre la población sentimientos de odio, hostilidady discriminación contra este colectivo».

Precisamente, este martes la delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, ha criticado a los «sembradores de odio» que han aprovechado el crimen para intentar relacionar a la inmigración con el asesinato. Así, ha hecho un llamamiento a quienes «aprovechan la desgracia humana» como la muerte de un niño para «soltar todo su odio» en las redes sociales y convertirlas en «un vertedero de inmundicia» por parte de quienes, desde el anonimato, tratan de culpar a gente con diferente color de piel o religión, e incluso atacan al portavoz de la familia. «¿Se puede ser más cruel y miserable?», se preguntó.

#### «Sembradores de odio» han aprovechado el crimen para atacar a ciertos colectivos

Cuestionada por si el Gobierno va a tomar alguna medida contra estos «sembradores de odio», como Tolón los ha calificado, ha respondido que esto es una cuestión de la sociedad civil y «de todos», por lo que ha reiterado el llamamiento a la «sensatez».

Y es que en algunos perfiles de redes sociales se especuló con que el presunto asesino se trataba de un magrebí, una persona extranjera o incluso un «mena» –un acrónimo que suele emplearse de forma despectiva para referirse a los menores extranjeros no acompañados–trasladado recientemente al municipio.

Entre quienes también ha sido objeto de mensajes figura el portavoz de la familia del pequeño Mateo, quien explicó en la Cadena Cope las dificultades por las que estaba atravesando ante las críticas que recibía en redes sociales tras pedir que no se acusara a nadie por su raza o color de piel.

Asell Sánchez pidió el domingo prudencia ante los mensajes que circulaban en redes y pidió no hacer caso hasta que no hubiera comunicados oficiales sobre las investigaciones. El detenido por el crimen es un joven de 20 años de nacionalidad española.



E. Caballero. MADRID

Hace 16 años, a las 14:24 horas del 20 de agosto de 2008, el avión que hacía la ruta Madrid-Gran Canaria se estrelló en su despegue dejando 154 víctimas mortales y 18 heridos. Ayer, los familiares de los fallecidos y los supervivientes realizaron un homenaje tanto en Madrid como en Canarias para recordar a todos los que perdieron la vida en aquel fatídico vuelo JK5022. Unos segundos después de despegar saltaron los avisos en el interior del avión, el cual, cuando estaba a poco más de 10 metros de altura, se desvió, perdió altitud y se estrelló en la propia pista de despegue del aeropuerto de Madrid-Barajas.

Según la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (CIAIAC), la causa del accidente fue un fallo humano ya que los pilotos no desplegaron los flaps y slats.

Después de este accidente que mantuvo en vilo a España durante el verano de 2008, ahora, los supervivientes, a través de la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022 de Spanair, y de una manera privada, han dado el relevo a una

## Último homenaje público a las víctimas del vuelo de Spanair

En el 16º aniversario de la tragedia piden privacidad y anuncian la creación de una fundación de seguridad aérea

fundación que promoverá la cultura de la seguridad aérea.

Tal y como recoge Efe, se trata de la Fundación A20 Seguridad Aérea, que pretende dar respuestas a los retos y desafíos que quedan por afrontar, siguiendo el camino iniciado por la asociación, y que se presentó ayer en una rueda de prensa en Madrid coincidiendo con el aniversario de la tragedia. «Nace con una misión clara y ambiciosa y aspira a convertirse en el referente de la seguridad aérea en nuestro país», apuntó Pilar Vera, presidenta de la asociación, quien

«Queremos ser referente de la seguridad aérea en España», dijo Pilar Vidal Familiares de las víctimas depositaron ayer flores en el aeropuerto de Barajas

añadió que «también lo hace con el objetivo de prevenir los accidentes aéreos y defender los derechos de las víctimas y de sus familiares»

De igual modo, Vera comunicó a los medios la decisión adoptada por la mayoría de los socios de la asociación de no volver a conmemorar de manera pública el accidente del avión de Spanair y lo justificó por las «secuelas psicológicas que tiene para los afectados visibilizar su dolor año tras año. Es el momento de cortar el duelo público», puntualizó.

«La asociación ya no pide a las familias que hagan el sacrificio de exponer su dolor públicamente. Esto es lo que está detrás de la decisión», dijo la presidenta en declaraciones recogidas por Efe. La presidenta de la asociación, al mismo tiempo lamentó que 16 años después no se haya hecho justicia. «Es un triste balance», aseveró Vera, quien confía en que algún día algún responsable explique «esta impunidad».

La Fiscalía archivó la denuncia presentada según el dictamen de la comisión de investigación del Congreso de los Diputados que concluía que la tragedia fue provocada por un fallo sistémico en la seguridad aérea española.

Aunque la iniciativa de crear una fundación ya fue anunciada el pasado año, Vera detalló que se necesitaban fondos y «el empujón» llegó de la mano de Ángeles Piretti León, quien perdió a su única hija y su nieto de dos años en el accidente.

Desde Gran Canaria, la asociación también recordó a las víctimas con ofrendas de flores en los monumentos a su memoria e insistió en la necesidad de una mayor seguridad aérea. El portavoz de la asociación, Federico Sosa, celebró la puesta en marcha de la fundación, que «va a luchar por la seguridad, por la investigación y por el desarrollo de políticas que implementen una mejora en la seguridad en el vuelo».

Estos 16 años han sido un camino «duro» en el que se ha podido
demostrar que el avión que cubría
la ruta Madrid-Gran Canaria «no
llegó a la isla, no por culpa del piloto, sino porque se produjeron
una serie de fatales errores y una
cadena de irresponsabilidades
que condujeron a que la aeronave
volara sin tener que haberlo hecho», denunció.

30 SOCIEDAD



## Mpox: las autonomías adelantan a Sanidad en sus estrategias

Reforzar la vacunación e incluir a los viajeros a zonas de riesgo, entre las medidas que proponen

Marta de Andrés. MADRID

A la espera de que Sanidad haga hoy sus propuestas en la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del SNS para mejorar la prevención y protección de la población española ante el rebrote del virus mpox, las comunidades autónomas han adelantado ya algunas de sus estrategias de salud pública.

En concreto, éstas se centrarán en abrir nuevos centros de vacunación, ampliar las agendas de citas o recaptar pacientes que se han puesto una sola dosis. Recordemos que, en España, el país de Europa con más casos registrados desde 2022, solo la mitad (20.900) de los que iniciaron su proceso de vacunación ante el brote de ese año (40.610) han completado la pauta.

Rescatar a estas personas pertenecientes a grupos de riesgo-principalmente, hombres gais y bisexuales- para que se inmunicen con una segunda dosis es clave ya que la evidencia científica señala que la protección a largo plazo de una sola dosis es desconocida.

Otro de los aspectos en común que defienden al unísono las comunidades autónomas es recomendar a las personas que tienen previsto viajar a alguno de los países afectados por la epidemia actual que acudan a los Centros de Vacunación Internacional para que se valore si deben inmunizar-se. Una recomendación que avanzó también la ministra de Sanidad, Mónica García, en su cuenta de X el pasado sábado.

Sin embargo, una red social no parece el lugar adecuado para compartir el criterio del ministerio ya que esa es la única comunicación que el departamento de García ha hecho hasta ahora, cuando ya ha pasado una semana de la declaración del mpox como emergencia sanitaria de importancia internacional por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

#### Una semana de retraso

Una tardanza que ha criticado la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, señalando que «la reunión –la de hoy– llega tarde. No podemos esperar a que se reúnan después del puente y sin prisas. Tenía que haber sido el mismo día, sobre todo después de haber experimentado una pandemia como la de la covid», destacó.

De hecho, Madrid lleva reclamando desde el pasado viernes «el refuerzo en la vigilancia y el con«No podemos esperar a que se reúnan después del puente y sin prisas. Tenía que haber sido antes»

El PP exigirá la comparecencia de García en el Senado por la «inacción» de su departamento CC AA y PP han mostrado su alarma ante la falta de respuestas de Mónica García en Sanidad

trol en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas para controlar los casos de mpox», según recordó ayer la consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert.

«Nosotros queremos evitar que haya cualquier tipo de posibilidad de extensión o contagio. Más vale prevenir que curar», señaló.

Pese a que el Comité de Seguridad Sanitaria de la UE desaconsejó el lunes la necesidad de controles en las fronteras o de extender la vacunación a la población general, la Comunidad ha pedido al Gobierno que esta vigilancia se haga de un modo selectivo.

«No pedimos que a todo el mundo le tengan que hacer una prueba de control, pero sí a aquellas personas que muestren síntomas o que vengan de lugares de especial peligro o donde está la epidemia», matizó Albert.

#### «Inacción» de Sanidad

Ayer mismo la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, exigió la comparecencia de la ministra de Sanidad en el Senado debido a su «inacción ante el incremento de casos de mpox en España».

En total, se han detectado un total de 268 en 2024, lo que suma 8.108 positivos desde 2022.

Por ahora, no se ha registrado en nuestro país ningún caso de la cepa Ia (la que ha generado la alerta en África por ser más trasmisible y grave); todos son de la cepa II.

#### Campañas de captación

Regiones como Andalucía, Galicia y la Comunidad Valenciana anunciaron ayer que pondrán en marcha campañas de captación y contactarán con las personas todavía pendientes de recibir una segunda dosis, y ampliarán los puntos actuales de vacunación, según informó Efe.

Para Cataluña no es necesario tomar medidas extremas, pero sí plantea incluir en la estrategia de vigilancia y protección a quienes vayan al centro de África para hacer cooperación sanitaria y atender a personas infectadas.

Baleares, Canarias, Asturias y Extremadura, por su parte, prefieren esperar a escuchar al ministerio. En Aragón confían en llegar a un consenso en toda España.

Navarra y La Rioja abogan por la coordinación entre comunidades, el refuerzo de la vigilancia y que en la toma de decisiones se primen los criterios técnicos. SOCIEDAD 31

Mar S. Cascado. HONG KONG

El virus mpox, también conocido como viruela del mono o símica, ha logrado traspasar las fronteras de África Central y Occidental, donde tradicionalmente se había confinado, para hacer su aparición en diversas naciones de Asia y Europa. Este peligroso primo de la viruela, que permaneció prácticamente desconocido hasta su descubrimiento en 1958, ha desencadenado una profunda preocupación en la comunidad médica y científica internacional.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado de nuevo el mpox como una emergencia sanitaria mundial que se extiende por África central, incluso en países donde nunca antes se había detectado. Tras advertir de la rápida propagación de la mortífera variante de clado 1b desde la República Democrática del Congo (RDC) a otros países africanos, la OMS ha instado a las empresas farmacéuticas a aumentar la producción de vacunas. Mientras tanto, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC), con sede en Estocolmo, elevó el pasado viernes su nivel de riesgo de «bajo» a «moderado», un día después de que se confirmara la primera infección causada por una nueva cepa del virus fuera de África, en Suecia, y que fue sucedida por la reaparición de más casos esporádicos en la UE.

Es la segunda vez en tres años que la OMS declara una epidemia de viruela símica como una emergencia de salud pública internacional. La primera fue en julio de 2022, cuando el brote llegó a afectar a casi 100.000 personas en 116 países, y causó alrededor de 200 muertes. Ahora, la amenaza se ha vuelto aún más grave. Desde principios de este año, tan solo en la República Democrática del Congo se han registrado unos 15.600 ca-

## Asia se prepara para contener el avance de mpox

La magnitud de la población y la escasez de vacunas contra el virus en este continente desatan las alarmas entre los expertos

sos y 537 fallecimientos. Los grupos más vulnerables son las mujeres y los niños menores de 15 años.

En el caso de Asia, la magnitud de la población y el limitado despliegue de la vacuna contra el mpox han generado inquietud en la comunidad médica internacional. Tras la notificación del primer caso de la nueva cepa en Europa, se puso de manifiesto la capacidad para propagarse rápidamente a través de las fronteras. Entretanto, la región pakistaní de Khyber Pakhtunkhwa ha confirmado la aparición de tres casos. Si bien países como la India y los Emiratos Árabes Unidos (EAU) aún no han reportado nuevos casos, han elevado los niveles de vigilancia debido al gran volumen de viajeros internacionales que reciben. Por su parte, Filipinas detectó un nuevo caso, el primero desde diciembre del año pasado, según informó

el lunes su departamento de salud. Se trata de un varón filipino de 33 años sin antecedentes de haber viajado fuera del país.

En el caso de China, está adoptando un enfoque proactivo para tratar de contener la propagación del virus dentro de sus fronteras, e implementando estrictos controles sanitarios en sus pasos fronterizos. Las autoridades aduaneras informaron de que todos los vuelos y embarcaciones, incluyendo cargay contenedores procedentes de países o regiones afectados, deberán cumplir con estrictas medidas de control sanitario al ingresar al país. Aquellas personas que hayan estado en contacto con casos confirmados o que presenten síntomas relacionados deberán declararlo a su entrada al gigante asiático. Estas medidas de control tendrán una vigencia de 6 meses, y la lista de países afectados se actualizará periódicamente de acuerdo a la información proporcionada por la OMS sobre la evolución de la situación epidemiológica a nivel global.

El brote global de mpox de 2022 permitió a los expertos identificar un patrón característico de presentación de la enfermedad. Los síntomas iniciales incluyen fiebre alta, dolores de cabeza, dolores musculares, inflamación de gan-

#### China ha implementado estrictos controles sanitarios en sus pasos fronterizos

glios linfáticos y agotamiento. Posteriormente aparece una erupción cutánea que comienza en la cara y se extiende al resto del cuerpo, incluidos los genitales. Las lesiones cutáneas evolucionan de manchas a vesículas dolorosas que luego forman costras. La infección suele durar de 2 a 4 semanas, y los pacientes pueden contagiar hasta que remiten los síntomas. Algunas complicaciones documentadas incluyen problemas gastrointestinales, neumonía e infecciones bacterianas que pueden derivar en sepsis.

Actualmente existen tres vacunas que protegen contra la viruela símica: la MVA-BN (fabricada por Bavarian Nordic), la LC16 (fabricada por KM Biologics) y la OrthopoxVac (autorizada en Rusia).



Unidad de aislamiento hospitalaria contra mpox en Peshawar (Pakistán)

### La presencia de gripe aviar en la Antártida no es puntual

Científicos españoles han descubierto otros 14 nuevos casos de animales infectados

#### F. Molinero. MADRID

Un equipo de científicos ha identificado 14 nuevos casos positivos del
virus de la gripe aviar altamente patogénica (HPAI H5N1) en pingüinos, palomas antárticas y lobos
marinos, lo que indica que la expansión del virus en la región austral es
mayor de lo esperado. La presencia
del virus en la Antártida fue confirmada en febrero por investigadores
del Centro de Biología Molecular
Severo Ochoa (CBMS-CSIC) que,
meses después, el pasado julio, con-

firmaron el primer caso en un mamífero (un elefante marino).

Los 14 nuevos casos positivos se han confirmado al repetir los análisis de muestras de animales recogidas por la Expedición Australis, un proyecto internacional que rastreó la presencia del virus en la península antártica y la zona norte del mar de Weddell. Para los científicos, los nuevos resultados reflejan una importante dispersión del virus al norte de la península antártica.

Este hallazgo se ha presentado en el Scientific Committee on Antarctic Research (SCAR), la mayor confe-

rencia científica mundial sobre ciencia antártica que se celebra en Chile entre el 19 y el 23 de agosto. El equipo del CSIC liderado por Antonio Alcamí ha expuesto los datos iniciales que confirmaban la presencia de gripe aviar altamente patogénica en muestras de 13 skuas (págalos) y un elefante marino. A este hallazgo se suman dos casos adicionales reportados por equipos científicos chilenos y británicos. «Estos resultados indican que el virus ya se ha transmitido a varias especies animales y es posible que cause altas mortalidades en el próximo verano austral, especialmente en pingüinos, con un efecto devastador», advierte Alcamí.

«Estas muestras presentaron señales muy débiles en los ensayos iniciales realizados a bordo del velero Australis durante la expedición en la Antártida, y se consideraron negativas. Una vez las muestras llegaron a Madrid, y tras la optimización de los protocolos de PCR y la secuenciación de la zona que define el virus HPAI, se ha demostrado la presencia del virus de alta patogenicidad en estos animales», señalan los investigadores. 32 SOCIEDAD

Miércoles. 21 de agosto de 2024 • LA RAZÓN



En Andalucía superarán varios días los 38°C. Ayer, Sevilla rozó los 40°C

## Calor y tormentas para la recta final de agosto

En Andalucía se superarán los 38°C, en Madrid los 35°C y los expertos no descartan nuevos episodios de DANA

#### A. G. MADRID

Durante el día de ayer, cinco comunidades autónomas: Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Madrid, estaban en alerta por calor, mientras que en Canarias se activaron avisos además de por las altas temperaturas, por tormentas y vientos con rachas fuertes.

Este es el panorama que más o menos va a darse en todo el país de manera generalizada en la penúltima semana de agosto, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Altas temperaturas e importantes chubascos, entre estas variables se había movido el último mes entero del verano y entre ellas también se despedirá.

Un frente atlántico dejará débiles precipitaciones por el norte del país, que ya comenzaron ayer a caer sobre algunas zonas. El jueves, además, llegará a la Península Ibérica una vaguada débil con aire relativamente frío, lo que provocará tormentas por la tarde en zonas del sur y este peninsular, según informaba ayer para Ep el portavoz de la Aemet, José Luis Camacho. En Canarias se esperan tormentas que podrían ser localmente fuertes en las islas más montañosas, dando lugar también a fuertes ráfagas de viento.

Por la tarde se producirán estos chubascos en la Península, en zonas de montaña del sureste. Alguna de ellas serán secas, y podrán afectar a otras zonas del este de Andalucía, Región de Murcia y sureste de Castilla-La Mancha.

En lo que respecta a las temperaturas, las máximas aumentarán hoy en Baleares, nordeste y Levante, pero bajarán en Canarias, noroeste peninsular y el golfo de Cádiz. Así, se prevé superar los 36°C en amplias zonas de la vertiente atlántica sur y localmente en el sur de Gran Canaria. Los valles del Tajo, Guadiana y Guadal-

quivir podrían ver los termómetros, otra vez, por encima de los 38°C.

Mucho calor también se espera para la jornada de hoy en Madrid donde, según pronostica la Aemet, se superarán los 35°C en el sur y centro de la región. Esto hallevado a la agencia meteorológica a activar el aviso amarillo (el más bajo en una escala de tres niveles), de 13 a 21 horas, por riesgo de altas temperaturas en toda la provincia, a excepción la sierra.

#### ¿Otra DANA?

Víctor González, portavoz de Meteored, indicaba ayer que no se puede descartar la formación de una nueva DANA en la Península, pues se han registrado anomalías térmicas extraordinarias en la temperatura superficial del mar, tanto en el Atlántico como en el Mediterráneo, donde los valores en áreas próximas a la Península superan los 3 °C por encima de lo normal.

El experto detalla que la presencia de unos mares extraordinariamente cálidos implica que las tormentas contarán con mucha energía adicional.

### Los efectos de la DANA no se notan en los embalses

Están al 52,3% de su capacidad tras bajar 813 hm3 en los últimos ocho días

A.G. MADRID

A pesar de las precipitaciones registradas durante la semana pasada, la reserva de agua en los embalses españoles desciende nuevamente, encontrándose al 52,3% de su capacidad. Acumula un total de 29.312 hectómetros cúbicos (hm3), tras experimentar una bajada de 813 hm3 en los últimos 8 días.

Según datos facilitados ayer por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco), y recogidos por Ep, las precipitaciones han afectado considerablemente a toda la península tras el paso de la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) que afectó principalmente a Baleares y las zonas mediterráneas de Valencia y Murcia. El índice máximo de precipitación se produjo en Mahón (Menorca) con 113,0 litros por metro cuadrado (l/m²).

No obstante, el nivel de acumulación de recursos hídricos desciende en todas las cuencas, a excepción de las internas del País Vasco, que se mantiene en el 90,5%.

Las cuencas que más han bajado son las de Tinto, Odiel y Piedras, que han pasado del 79,5% de la semana pasada, al 69,0% de esta.

Las cuencas que afrontan mayor crisis de recursos son las del Segura, que está al 18,3%, seguida de Guadalete-Barbate (23,2%); Mediterránea Andaluza (26,0%) e Internas de Cataluña (32,3%).

Incluso las que usualmente acumulan mayor cantidad de agua se encuentran por debajo del 80% en este segundo período del mes de agosto, como es el caso de la del Cantábrico Oriental, que se sitúa al 79,5% de su capacidad; el Cantábrico Occidental (79,2%); el Miño-Sil (77,1%); y el Duero (71,7%).

La reserva hídrica nacional en esta 34ª semana del año fue más alta en 2020 (52,34%), pero más baja en 2021 (43,96%), 2022 (36,90%) y 2023 (38,79%).

Aunque es un 2,76% superior

a la media del último decenio, y se mantiene el superávit alcanzado tras la pasada Semana Santa por primera vez desde mediados de diciembre de 2018 (el déficit llegó a ser de un 36,1% menos delo habitual a mediados de octubre de 2022), la situación se antoja compleja, en vistas de que las torrenciales lluvias que sacudieron el ala mediterránea del país no fueron suficientes para librar a sus embalses de la situación crítica que viven.

Los pantanos de la cuenca del Segura cuentan con reservas de 209 hectómetros cúbicos, 8 menos que la semana pasada. Los embalses disponen de 110 hectómetros menos que en la misma fecha del año anterior, y 195 menos que la media que suelen almacenar en esta época (404 hectómetros cúbicos).

Incluso los que normalmente acumulan más agua están ahora por debajo del 80%

La situación sigue siendo preocupante en el Segura, que está solo al 18,3% de su capacidad

La semana pasada ya se había decretado la situación de sequía extrema en la cuenca del Segura, lo que conllevaba un aumento de las restricciones en el regadío para agricultores y ganaderos, principalmente.

El alcalde de Elche, Juan de Dios Navarro, pedía ayer, tras conocerse los datos, que el Gobierno «asegure la disponibilidad de recursos hídricos para nuestra agricultura, sin las restricciones impuestas durante los últimos años», a lo que añadía que «no recorte derechos de aguaya consolidados de los agricultores y consumidores en un momento en el que la necesidad de agua es innegable».



Varios afectados, ayer, en la estación de Clara Campoamor

J. V. Echagüe. MADRID

odos los pasajeros que vayan a Vigo a las 17:08, con el billete por delante, por favor. No pueden pasar acompañantes. Viajeros hacia Vinaroz, a las 15:30, Alicante, a las 15:45; también pueden pasar». Un empleado de Adif, megáfono en mano, trataba de poner orden frente al nuevo caos que sufrió la estación de Chamartín-Clara Campoamor. Una marabunta de viajeros que se agolpaba en las puertas de embarque a la espera de unos trenes que parecían no salir nunca. «Caos, agobio, calor, multitud, lipotimias...», resumía uno de los centenares de afectados. Cuarenta y cinco, cincuenta minutos, una hora... La espera no tenía fin y los ojos renunciaban a prestar atención a unos paneles informativos en los que la palabra que más se repetía era «demorado», acompañando a ciudades como Valladolid, Alicante o Valencia. Sin butacas libres para sentarse, los más jóvenes acapararon el suelo, utilizando las mochilas como improvisadas almohadas. Sabían cuándo habían

Cientos de pasajeros del AVE sufrieron ayer retrasos en la estación debido a una electrificación que dejó en fuera de juego a tres de sus ocho vías

## El caos que nunca acaba: nueva avería en Chamartín

llegado... pero no cuándo saldrían.

Lo cierto es que el día ya empezó torcido en la capital, al menos en lo que se refiere a sus infraestructuras ferroviarias. Pasadas las dos de la tarde, los trenes de la red de Cercanías y líneas de Media Distancia con paso por Atocha quedaron detenidos durante media hora. El motivo, según concretó Adif, se debió a una «falta de tensión generalizada» en la catenaria que afectó a la red en su totalidad. Sin embargo, la situación vivida ya entrada la tarde en Chamartín superó con creces lo vivido en la céntrica estación.

El fallo afectó a trenes de Valencia, Alicante, Murcia, Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco

De acuerdo a Adif, los retrasos medios fueron de entre treinta y cuarenta minutos

Según informaron fuentes de Adif, esta nueva incidencia afectó a la electrificación de Madrid Chamartín-Clara Campoamor, ocasionando demoras y retrasos en trenes de alta velocidad, tanto con destino como con origen a la estación.

Más concretamente, la avería, registrada pasadas las 15:30 horas, dejó sin servicio a las vías 19, 20 y 21 de alta velocidad con origen o destino en Chamartín. Al menos hasta las 18:00 horas, se vieron afectados un total de seis trenes, con retrasos medios «de entre 30 y 40 minutos», según fuentes de Adif consultadas por Efe. Con esas

tres vías fuera de servicio, solo quedaban otras cinco disponibles para trenes de alta velocidad.

Así, la incidencia afectaba a trenes de alta velocidad de la línea Madrid-Levante (Valencia, Alicante y Murcia), y Madrid-Norte (Galicia, Asturias, Cantabriay País Vasco).

«El personal de Adif trabaja ya para solucionarla en el menor tiempo posible», afirmaba el organismo estatal, al cierre de esta edición. Al respecto, desde Adif señalaron que el protocolo puesto en marcha ayer consiste en regular los accesos para evitar aglomeraciones de viajeros en el embarque, mientras se derivan patrullas de seguridad que se encuentran en la traza de la vía a la estación. Su objetivo, incrementar el número de personas que asisten a los pasajeros. Dicho protocolo incluye que se solicite la presencia de Fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, brigada móvil y unidad de intervención de la policía nacional.

Por otro lado, se reforzó el personal de atención al cliente y los mensajes de megafonía con información actualizada. Igualmente, se ha asistido a los viajeros con movilidad reducida.

Continúa en la página siguiente

Viene de la página anterior

El Ayuntamiento de Madrid, representado por el delegado de
Medio Ambiente, Movilidad y Urbanismo, Borja Carabante, criticó
a través de la red social X lo que ya,
tristemente, no consideran una
novedad. «La estación de Chamartín, colapsada y los ciudadanos, atrapados. Da igual cuando lo
leas mientras Puente sea ministro.
En cualquier Gobierno normal, ya
hubiera sido cesado», afirmó Carabante.

Precisamente, hoy, LA RAZÓN, en sus páginas de Economía, informa de que, si bien el ministro de Transportes culpaba recientemente de los constantes retrasos a los «problemas» con los nuevos modelos de Talgo, el siete por ciento de los trenes de Renfe ya se retrasaban el año pasado más de 15 minutos, un porcentaje que bajaba al cinco por ciento en los trenes de la competencia.

Las últimas incidencias graves se registraron el pasado 14 de agosto, con dos incidentes. El primero se produjo cuando un tren Intercity Madrid-Sevilla, que partió de Atocha a las 9:27 horas de la mañana y que tenía llegada prevista a Sevilla a las 12:25, sufrió una



avería en el sistema eléctrico, dejando a cientos de pasajeros sin aire acondicionado durante casi tres horas. Una incidencia que, de acuerdo al operador, se produjo «en el sistema de electricidad que ha dejado al tren sin tensión». Tras comunicarse la avería, «se envió el

«La estación colapsada: da igual cuando lo leas», dijo el Ayuntamiento en redes adaptador desde Sevilla para remolcar el tren y sacarlo de la zona neutra para que coja tensión».

El segundo percance se produjo, ese mismo día, después de que un tren de mercancías de la compañía portuguesa Medway descarrilara en Torrejón de Ardoz, afectanUn grupo de viajeras, ayer por la tarde, a la espera de sus trenes

do la circulación de las líneas C2, C7 y C8 de Cercanías. Los trenes de las tres líneas afectadas de Cercanías circulaban por vía única en la estación de Torrejón, por lo que se produjeron demoras.

#### Cientos de casos

Estos incidentes se suman a los cientos que se han registrando en la totalidad de la red ferroviaria durante este verano. Ante estos hechos, Óscar Puente reiteró que las mejoras en la prestación del servicio ferroviario español se van a notar en los «próximos meses» gracias a la inversión y al nuevo material que va a llegar, en un contexto marcado por las incidencias que se han estado produciendo últimamente, como en la estación de Chamartín. «Poco a poco saldremos de esta situación que, desde luego, es tremendamente desagradable y por la que vuelvo a reiterar mi petición de disculpas a los usuarios», afirmó la pasada semana el ministro durante una entrevista en el programa de Antena 3 Espejo Público.

## Cibeles insiste: el cantón no se para

El Ayuntamiento asegura que se esperará a los análisis, pero reitera que la posible fosa con brigadistas no afectaría a la construcción de esta infraestructura de Montecarmelo

M. B. MADRID

Habrá cantón de limpieza en Montecarmelo. Tras meses de disputas, verbales y epistolares, con el Ministerio de Memoria Democrática, el Ayuntamiento de Madrid no desiste en su previsión. Sobre todo después de que la «anomalía» detectada en la zona se encuentre fuera de la «sombra» en la que se construirá la infraestructura.

Así lo reiteró ayer el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, que afirmó que el Consistorio «continuaría» con el proyecto, aunque se «esperará» a los resultados de los estudios que está llevando a cabo el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

«Los distintos estudios que ha hecho el Ayuntamiento han determinado que bajo la sombra donde iría el futuro cantón no hay ninguna evidencia, ninguna anomalía que pudiera prever que hubiera ninguna fosa, como es el caso de los Brigadistas, aunque, en todo caso, esperaremos a lo que digan los nuevos estudios», ha señalado el delegado, en declaraciones recogidas por Europa Press.

A preguntas de los medios tras su visita al Centro Deportivo Municipal de Barajas, Carabante explicó que los estudios han detectado una «anomalía» fuera de la «sombra» en la que está previsto ejecutar el cantón. Y ahí es donde podría encontrarse dicha fosa. «Por eso se ha dado permiso al

EFE

THE STANDARD RED

Ministerio para que haga las excavaciones necesarias, para determinar si efectivamente está ahí».

En este sentido, el delegado ha recalcado que este hecho «no paralizará» las actuaciones al encontrarse fuera del perímetro. «Eso no va a paralizar las actuaciones, pero sí queremos hacerlo con plena transparencia y por eso el Ayuntamiento ha aportado al Ministerio todos los estudios y se les ha permitido además acceder a la totalidad de la parcela para que hagan los estudios y excavaciones que consideren oportunas».

#### Falta de cortesía

En relación a los trabajos que está desarrollando el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática en Montecarmelo, Carabante ha tildado de «sorprendentes» las declaraciones del secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, y ha afeado su visita a esta parcela «sin advertirlo» previamente al Ayuntamiento, acompañado de la portavoz municipal socialista, Reyes Maroto. «Al menos debía haber avisado al Ayuntamiento, no solo por un simple hecho de cortesía sino también por un respeto institucional, cosa que no hizo», reprochó el delegado.

LA RAZÓN • Miércoles. 21 de agosto de 2024

#### Martín Benito. MADRID

La gestión del arbolado en la ciudad de Madrid es uno de los caballos de batalla de la oposición en Cibeles. Los reproches en torno a las talas, motivadas por proyectos urbanísticos, suelen ser objeto de candente debate en los plenos madrileños. Sin embargo, el Ayuntamiento ha reivindicado su labor en ese sentido, frente a los ataques del partido que, hasta el desembarco de José Luis Martínez-Almeida en 2019, gobernó la capital.

Así lo ha hecho el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, que recordó que en la capital se han plantado 210.000 árboles en los últimos cinco años, lo que supone 94.000 ejemplares más respecto a los 116.000 que «desaparecieron» en la ciudad entre 2015 y 2019, durante el mandato de Manuela Carmena, entonces al frente de Ahora Madrid.

#### Ni un nuevo parque

«Hay un equipo de gobierno que está apostando por generar nuevas infraestructuras verdes, por

## 94.000 árboles más de los 116.000 perdidos con Carmena

Cibeles saca pecho de su gestión del arbolado frente a las críticas de la oposición: 210.000 en cinco años

generar nuevo arbolado, por generar nuevos parques y por tanto una ciudad más verde, más saludable y más sostenible», subrayó Carabante durante una visita al Centro Deportivo Municipal (CDM) de Barajas, más conocido como «el barco», en la que ha estado acompañado por el concejal del distrito de Barajas, Juan Peña, informa Europa Press.

«El único mandato a lo largo de la historia de la ciudad de Madrid en el que no se ha inaugurado ni un solo parque fue precisamente el mandato de 2015 a 2019 con Manuela Carmena», ha recordado Carabante durante la visita.

Durante su intervención, reiteró el compromiso para este mandato de plantar medio millón de árboles. «Ya se están generando nuevas zonas verdes, nuevas infraestructuras y mantenimiento en los parques, generando, como digo, un mayor número de árboles junto a la construcción de nuevos parques en la ciudad de Madrid, como pueden ser los que se van a desarrollar en esos nuevos desarrollos

del sureste». Un argumento que, en su opinión, sirve para dar por «zanjado» el debate sobre el arbolado en la ciudad «con datos».

Respecto al proyecto de cubrición de la M-30 a su paso por Ventas, el delegado de Urbanismo ha explicado que el anteproyecto contempla una estimación de 54 árboles que sevan a tener que talar pero ha subrayado que está previsto «no solo reponer el número de los árboles que se han talado sino además incrementarlo en un número importante».

«Es una infraestructura que no viene a perjudicar al arbolado, sino más bien viene a generar una zona verde y, por tanto, es positiva desde el punto de vista del incremento del arbolado de las zonas verdes en la ciudad de Madrid. Además, va a permitir conectar dos barrios que están separados ahora mismo por la brecha de la M-30 y, por tanto, es una obra buena y positiva», ha explicado.

En esta línea, Carabante ha recordado que la Oficina del Defensor del Pueblo que encabeza Ángel Gabilondo, «que fue el candidato socialista a la Comunidad de Madrid», ha sostenido que «las obras de infraestructura que vienen a mejorar las condiciones de la ciudad de Madrid, si tienen afección al arbolado, es una afección asumible porque el retorno de esa infraestructura, en este caso, el cubrimiento de la M-30, es beneficiosa para los vecinos».

#### Zonas ajardinadas

Hay que recordar que el espacio creado sobre la M-30 se conectará con los márgenes a través de ocho caminos y contará con zonas peatonales, ajardinadas y estanciales en las que se plantarán más de 200 nuevos árboles. Además, se instalarán juegos infantiles, equipamientos de calistenia y una pequeña zona de actuaciones al aire libre con un graderío de poca altura.

La nueva plataforma, de 200 metros delongitud, se situará unos 300 metros al sur del puente de Ventas, en las inmediaciones de la pasarela Ramón de Aguinaga. El proyecto incluirá la reurbanización de algunas de las calles de ambos laterales de la nueva plataforma para una mejor integración y conexión. En el flanco de Salamanca, se remodelarán la calle Alejandro González, la plaza de la América Española, el parque infantil del final del parque de la Quinta de Fuente del Berro y la calle Ramón de Aguinaga.



Borja Carabante, ayer, durante su visita al mejorado Centro Deportivo Municipal de Barajas

#### Nuevas pistas deportivas en Barajas

Acompañado por el concejal del distrito, Juan Peña, Carabante visitó ayer el Centro Deportivo Municipal de Barajas, donde comprobó el estado de los trabajos que la junta municipal ha iniciado este verano con el objetivo de mejorar las instalaciones y ampliar la oferta de actividades disponibles para la ciudadanía. En el mes de julio, según ha explicado Carabante, comenzaron las obras dirigidas a la construcción de dos nuevas pistas de pádel acristaladas (una de ellas con iluminación) y una nueva pista de pickleball, también iluminada, a la vez que se ha iniciado la repavimentación de la pista de pádel existente, y la adecuación de la pista de patinaje para la práctica del hockey

sobre patines, además

de otras obras.

**36** MADRID



Nacho Paunero, impulsor del proyecto, posa con Niña

# Proyecto Amparo, el «refugio» para animales de personas sin hogar

La negativa de los albergues a acoger animales hacía que personas siguiesen sin techo para evitar el abandono

#### Rodrigo Carrasco. MADRID

La protectora El Refugio ha puesto en marcha «El Proyecto Amparo» para los animales de personas sin hogar que no pueden acceder a albergues municipales e iniciar la búsqueda de una familia que quiera adoptarlos. En la capital las personas sin hogar responsables de perros o gatos que solicitan acceder a los albergues municipales con sus pequeños han de enfrentarse a un intrincado laberinto de requisitos, «que probablemente concluye en una injusta situación de desamparo». Así lo ha transmitido Nacho Paunero, presidente de El Refugio, quienes han acogido

esta semana a Niña, una perrita de 16 años que ha compartido toda su vida con una pareja, ahora sin recursos, que solicitó la ayuda de la protectora.

Nieves y Ginés tenían una vida como la de la mayoría de la gente, con un trabajo que les daba para su manutención, y para tener una casa en la que poder vivir. El infortunio produjo que perdieran el trabajo y tras él, todo lo demás: se vieron los tres viviendo en la calle. En un principio, solicitaron al Ayuntamiento de Madrid una plaza en alguno de los albergues municipales, pero les dijeron que el acceso a los mismos no era posible con su perrita. Separarse de su pequeña era lo último que ellos harían en la vida y, ante la negativa, decidieron continuar los tres juntos viviendo en la calle. Un matrimonio que colabora con El Refugio los conoció en la calle, y conmovidos por su situación, les hablaron de la labor que realiza El Refugio, y contactaron con ellos para solicitar ayuda. Para intentar ayudar a paliar las consecuencias que estos animales sufren por esta realidad han creado «El Proyecto Amparo», un programa que ofrece a personas sin hogar que lo soliciten la posibilidad de que su perro o gato sea acogido por nosotros para iniciar la búsqueda de una familia que quiera adoptarlo, «garantizando así que tenga una vida sana, segura, y feliz».

De esta forma, ellos tienen la tranquilidad de que su pequeño

«Separarse de su mascota era lo último que harían y decidieron continuar en la calle»

Con este programa los dueños tienen la seguridad de que sus mascotas están en un buen hogar

estará bien, y podrán acceder a solicitar plaza en algún albergue municipal, mejorando así su situación personal. Paunero ha manifestado que la cantidad de plazas en albergues municipales para personas con animales les parece «insuficiente» para una población como la de Madrid, en la que hay tantos hogares con perros y gatos. «Y resulta improcedente que faciliten información falsa o confusa a las personas que la solicitan, y que intentar cumplimentar los requisitos que exigen sea como encontrar la aguja en el pajar», ha criticado.

Desde El Refugio han querido comprobar por sí mismos si realmente era tan difícil conseguir una plaza en un albergue para una persona con un perro, y por ponertan sólo un ejemplo, el primer requisito que les pusieron fue «que tenían que llevar un mes empadronados en la ciudad de Madrid, o un mes viviendo en la calle». «Seamos sensatos: si te has quedado sin hogar, no puedes llevar un mes empadronado en Madrid porque para hacerlo, es imprescindible tener un domicilio fijo. Y a este nivel de surrealismo, el resto de pasos que nos hicieron dar, para no conseguir absolutamente nada que no fuera perder nuestro tiempo. Nos enviaban de un centro a otro, del otro al primero, luego a un tercero, sin efectividad, ni coordinación. Parece una yincana», denuncian.

#### Seis heridos al colisionar un autobús y un coche en Ventas

C. Sánchez. MADRID

Seis personas resultaban heridas la mañana de ayer, martes, entre ellas un niño de 5 años, al colisionar de forma frontolateral un autobús de la Empresa Municipal de Madrid (EMT) con un turismo a la altura del Puente de Ventas. El accidente tuvo lugar por causas que están siendo investigadas sobre las 13.45 horas en la calle Alcalá.

En concreto, se trató de una colisión frontolateral entre el autobús de la EMT y un turismo con mucha transferencia de energía y que acababa provocando importantes daños en este último vehículo. Como consecuencia del fuerte impacto, han resultado heridas seis personas, entre ellas un niño de 5 años, con contusiones diversas, aunque el estado de todas ellas en principio no reviste gravedad. Se trata de los tres ocupantes del turismo, el menor y dos mujeres de mediana edad, así como tres pasajeros del autobús de la EMT.

Cuatro de ellos han requerido traslado hospitalario, entre ellas la copiloto del turismo, evacuada por sanitarios del Samur-Protección Civil con preaviso al Hospital Gregorio Marañón por una otorragia (sangrado en el oído). Al lugar han acudido efectivos de la Policía Municipal, que se han encargado de regular el tráfico en la zona durante la asistencia sanitaria, con cortes en la circulación para facilitar su trabajo, y se han hecho cargo del atestado.

La imagen de varias ambulancias en la zona y el tráfico cortado en esa arteria de la movilidad madrileña hacían presagiar peores noticias, aunque a fortuna damente no hubo mayores consecuencias. Todos los servicios de Emergencias reaccionaron al instante y no tardaron en llegar al suceso más relevante del día, especialmente por la cantidad de pasajeros involucrados en este tipo de accidentes de transporte público, bastante inusuales en la capital.

MADRID 37

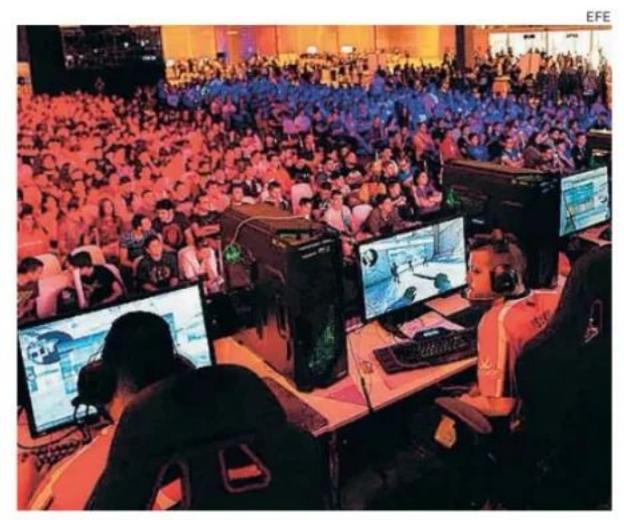

Imagen de la pasada Madrid Games Week en Ifema

### Madrid in Game, en la mayor feria europea de «gaming»

La Gamescom acoge cada año a las mejores startup de la industria de los videojuegos

#### Rodrigo Carrasco. MADRID

Madrid in Game, iniciativa del Ayuntamiento de Madrid, estará presente del 21 al 23 de agosto, y por segundo año consecutivo, en la Gamescom 2024, la feria de videojuegos para profesionales y público general más importante de Europa, donde se desvelarán las novedades de la industria para los próximos meses y se desarrollarán diferentes ponencias, mesas redondas y competiciones con protagonistas de primer nivel.

Este evento, un escaparate ideal para grandes compañías y desarrolladores independientes, es uno de los más destacados de la industria del videojuego a nivel mundial. Se celebra anualmente en el Centro de Convenciones Koelnmesse en Colonia, Alemania, yatrae a programadores, distribuidores, medios de comunicación y aficionados de todo el mundo. En su edición de 2023 atrajo a 320.000 asistentes y 1.200 expositores, siendo 50 de ellos españoles.

Con su presencia, esta iniciativa del Ayuntamiento de Madrid con la que el consistorio está posicionando a la ciudad como capital mundial de la industria del videojuego, busca crear nuevas alianzas de gran valor estratégico entre líderes del sector y socios potenciales con las que abrir nuevas oportunidades de negocio y atracción de empresas.

Asimismo, la exposición del talento y creatividad del sector madrileño es otro de los grandes objetivos: Gamescom se erige como una plataforma global para mejorar la visibilidad y el reconocimiento de las empresas, talento y emprendedores españoles. Un ecosistema de innovación ineludible donde las startups que trabajan en el Campus del videojuego de Madrid podrán presentar sus juegos e ideas y conectar con el sector gamer más internacional.

Este año, Madrid in Game estará presente en la Zona Business del Pabellón de España, en el Hall 4.1 - C041-D050, ofreciendo un espacio estratégico para la promoción y el networking de 13 startups del Start IN Up Program, el programa de emprendimiento de la iniciativa del consistorio: los estudios de desarrollo videojuegos, Atabey Creations, Quan Studios Europe, Omaet Games, Tinny Feet Games, Good Game Generation, Scientific Videogames, Taika, Moithai DEV, Brave Zebra, Sphere Studios- Chronos Games; la empresa de eSports Kumiho Esports y las startups de tecnología aplicada Mixon y Meraki.

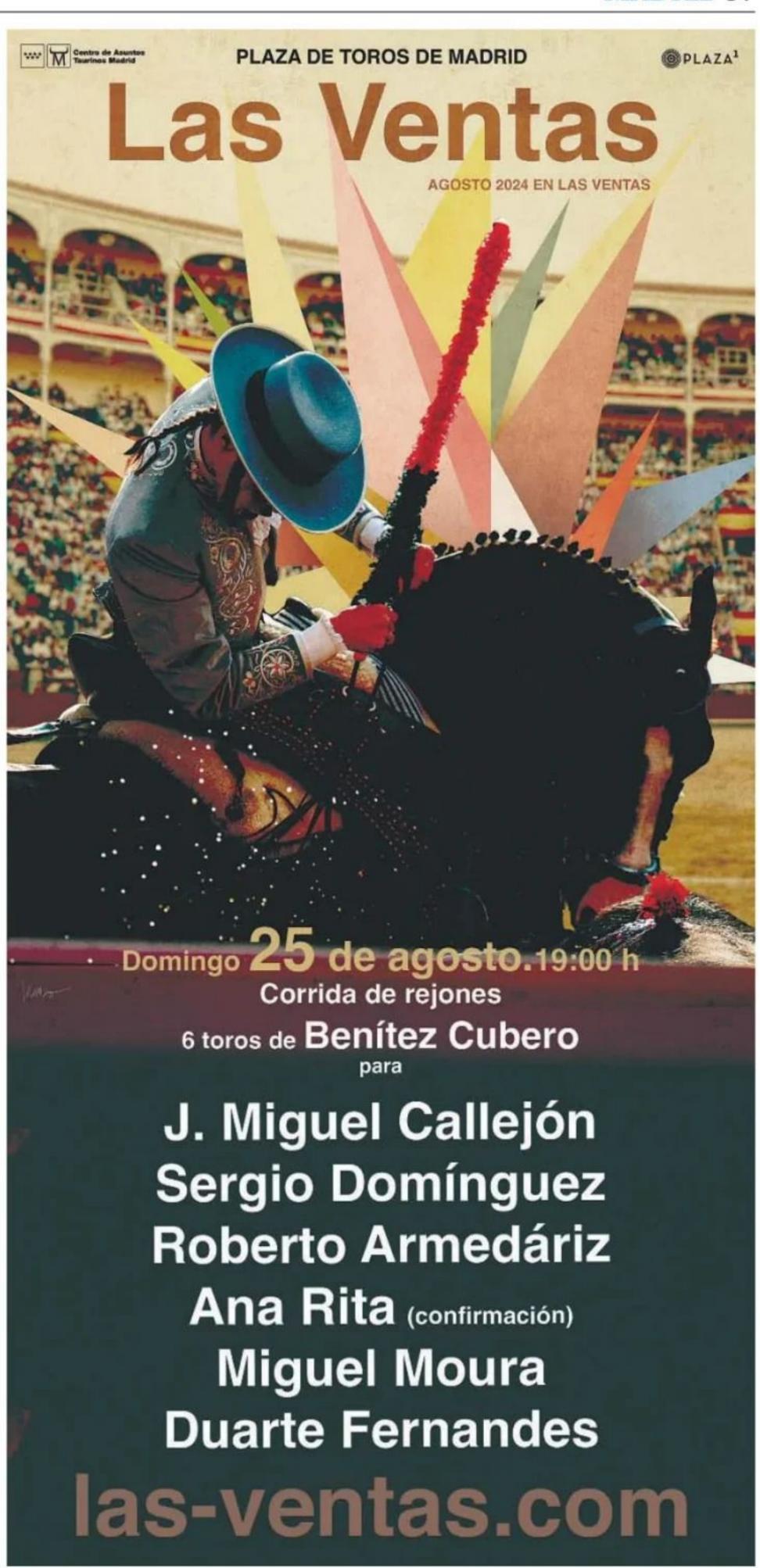

#### Madrileñear

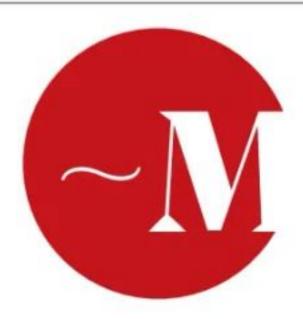

Escenarios Complutum

# Vuelven los talleres de arqueología para niños en Alcalá de Henares

Dónde Vega del río Henares Cuándo del 29 de agosto al 29 de septiembre

#### Rodrigo Carrasco. MADRID

La Comunidad de Madrid retomará a partir del próximo 29 de agosto los talleres del programa de educación patrimonial Arqueólogos por un día. En esta su novena edición, la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte ha ofertado 1.148 plazas gratuitas para niños de entre 8 y 14 años, que deberán estar acompañados por un adulto. La iniciativa, que comenzó el pasado mes de junio y se extenderá hasta el 29 de septiembre durante los fines de semana, tiene como objetivo favorecer el aprendizaje en familia sobre las labores investigación y conservación del patrimonio regional.

Las familias participantes trabajan en todos los aspectos relacionados con la arqueología, durante un tiempo aproximado de dos horas y media. La actividad comienza con una visita de media hora de duración a los yacimientos, donde se explica el proceso de excavación de los restos arqueológicos. A continuación, los participantes acuden a la excavación recreada para la actividad donde trabajan en labores de etiquetado, documentación, fotografía y dibujo de los restos extraídos.

Los talleres se llevan a cabo en el Parque Arqueológico de la Ciudad Romana de Complutum, en Alcalá de Henares. Allí, los participantes visitan los emplazamientos donde descubren los aspectos más interesantes de los vestigios conservados y el proceso de excavación. Complutum fue uno de los principales núcleos urbanos del interior de España. La urbe, ubicada a poco más de 20 kilómetros de Madrid, en la vega del río Henares, fue construida en época del emperador Augusto (siglo I d.C.). Entre sus diversos edificios singulares se encuentra una vivienda señorial privada, conocida como Casa de los Grifos, que conserva casi en su totalidad un programa pictórico decorativo.

El yacimiento arqueológico de La Cabilda forma parte del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. Se trata de un yacimiento vivo, que se excava cada año con la colaboración de los voluntarios que ayudan a los arqueólogos a sacar a la luz en cada campaña nuevos datos que ayudan a entender mejor cómo sería la vida en esta aldea visigoda datada en el siglo VII



Imagen de los talleres de arqueología para niños de la temporada pasada

d.C. Por otra parte, Una de las principales ciudades romanas del interior de España. La ciudad se ubica en la fértil vega del Rio Henares por medio de dos fundaciones sucesivas: la primera, en época del emperador Augusto, hacia el cambio de Era. La segunda, hacia 50/60d.C. En esta ciudad de cerca de 50 hectáreas, el foro ocupaba el centro, como espacio público principal, rodeado de edificios con funciones administrativas, judiciales, comerciales y religiosas. La Casa de los Grifos incluye pinturas con representaciones arquitectónicas, cacerías, divinidades o seres mitológicos como la pareja de grifos que dan nombre a la vivienda.

#### Otras iniciativas en Complutum

Y es que hace solo cuatro meses, inauguraban la cuarta edición de Complutum Renacida, (Alcalá de Henares) una iniciativa que traslada al visitante a la antigua Roma pues incluye un campamento romano con recreaciones históricas, un mercado romano, el gran Circus Maximus y desfiles militares, además de conferencias y visitas guiadas y turísticas. El público respaldaba con su asistencia la apertura de Complutum Renacida, que se consolida como una fiesta de recreación histórica a nivel regional y nacional, en una ciudad, Alcalá de Henares, con dos mil años de historia y que cuenta con la única urbe romana visitable de la Comunidad de Madrid. La propuesta cuenta con un programa muy variado que va de lo académico al entretenimiento para todos los públicos.

La alcaldesa Judith Piquet animaba a todos los madrileños a visitar «los orígenes de nuestra ciudad romana, la más importante en el centro de la península hace cerca de dos mil años, con instalaciones ampliadas, renovadas y mejoradas, como la espectacular Casa de Hippolytus». «Trabajaremos para que esta fiesta romana de todos los madrileños sea reconocida como Fiesta de Interés Turístico Regional», añadía la regidora, que considera Complutum Renacida la mejor ventana para

asomarse «a la historia viva, palpitante e inspiradora de la madre romana de nuestra ciudad actual». Así, durante seis días, Alcalá será escenario de un viaje en el tiempo a la antigua Roma. El público podrá disfrutar de conferencias, un campamento romano con actividades organizadas por casi un centenar de recreadores históricos de toda España, un desfile militar, visitas guiadas y visitas teatralizadas en la ciudad romana y también en la Casa de Hippolytus, que celebra el 25 aniversario de su apertura, un mercado romano lleno de actividad y sorpresas y con un gran Circus Maximus que volverá a ofrecer espectáculos inolvidables.

De esta forma, Alcalá de Henares busca ser reconocida como un gran atractivo cultural y patrimonial de la Comunidad de Madrid, que comulgue el ocio con la docencia y el conocimiento, a través de experiencias para todos los públicos, haciendo de Complutum toda una verdadera huella de la Historia de la humanidad. LA RAZÓN • Miércoles. 21 de agosto de 2024

LA RAZÓN DEL VERANO

EGOS
La «reina de la ketamina», parte de la red que acabó con la vida de Matthew
Perry P. 46-47



CULTURA
Jesús María
Amilibia
publica
«Arrugas
interiores»,
un diario
novelado
P. 42

JUNTA DE ANDALUCÍA

Patricia Guerrero y Alfonso Losa, como Mariana Pineda y Pedrosa, en la obra del Ballet; en el detalle, un grabado de la granadina

# Mariana Pineda y el quejío por la libertad

Por Concha García

uedó grabada en las piedras del Albaicín la ansiada libertad de Mariana Pineda. Cada vez que allí doblan las campanas vuelve su recuerdo. «Ley. Igualdad. Libertad»: tres palabras que la histórica liberal

Los cánticos que

Lorca escuchaba

de niño sobre la

granadina los

plasmó en una

obra de teatro

medio bordó en una bandera que la llevó al cadalso, pero con la que forjó historia. Su lucha, discreta y pasional, aún resuena entre los rincones de Granada. Los cánticos que Federico García Lorca escuchaba de niño sobre la gran Mariana, los que tarareaban las mujeres entre sus quehaceres y labores, los desmenuzó, atrapó y acarició, como solo el poeta sabía hacerlo. En 1927 estrenó una obra de teatro basada en la historia de Pineda,

nacida en 1804 y ajusticiada en 1831. El escritor no concebía que una heroína como Mariana quedase en el olvido, y por ello incluyó su teatralidad a su lista de inmortales creaciones. Llevó a escena cómo la joven amó, lamentó, cuidó y combatió. Cómo su sueño de abrazar la libertad en pleno absolutismo de Fernando

VII le costó la vida. Cómo fue ejemplo de valentía, una mujer que, en el siglo XIX, con el mencionado y asfixiante régimen, y con la

> entonces costumbre patriarcal, desafió a base de creencias, sin una sola palabra indiscreta. Una dolorosa liberación cuyo eco ahora castañea, cada noche, entre los jardines del Generalife.

Hasta el 24 de agosto, los muros de la Alhambra enmarcan el espectáculo «Pineda. Romance po-

pular en tres estampas». Con Patricia Guerrero como directora artística y también protagonista del espectáculo, el Ballet Flamenco de Andalucía viene saboreando los quejíos de Pineda noche tras noche de verano. Un elenco de magníficos bailaores se reúnen, enmarcados en el programa«LorcayGranada», junto a un cuadro flamenco con composición musical de Dani de Morón y Agustín Diassera. Un espectáculo que alienta a un público

también sobrecogido, pues la historia de Pineda es bravura pero también dramatismo. Un contraste que, en el espectáculo, se vuelve tan visual como sonoro: la sobria puesta en escena se ve aliñada por los vuelos y colores de los vestidos de Pineda, por la embrujadora

y medida coreografía, por la percusión de David Chupete y la cálida voz de Amparo Lagares, por el impecable trío clásico de Gustavo Abela en el violín, Rosa de Valme García en el violonchelo e Isabel Junquera en el clarinete.

En la obra, que en septiembre y octubre girará por Sevilla, Málaga o Jaén, es la fuerza narrativa de la danza flamenca la que desgrana los pasos del vil Pedrosa -interpretado por un intachable Alfonso

Losa-, tras la combativa Pineda. Un baile coral que atrapa a través de la soleá o el gesto a la Mariana heroína, pero también a la enamorada, a la madre, a la bordadora, así como la forma en la que Lorca la retrató, según dijo, como una mujer que integró en sus pensamientos y acciones «la libertad en sí misma».



#### Cultura



Jesús Palacios. MADRID

ue la más taquillera de la saga y la peor recibida por la crítica. La más amada por los fans y la última película dirigida personalmente por su protagonista, Sylvester Stallone, hasta 2006. «Rocky IV» (1985) supuso la culminación de la primera vida de su héroe de ficción, Rocky Balboa, llevando al personaje hasta la arena del conflicto político internacional para ayudar a derribar el Muro de Berlín y a la antigua Unión Soviética, a tortazo limpio. Ahora, vuelve

# vuelve a Rusia más fuerte que nunca

Mientras las relaciones entre Estados Unidos y Rusia viven su peor momento, Rocky IV retorna para poner fin al conflicto por K.O. en este montaje del director que se reestrena el 23 de agosto con motivo del 35 aniversario de la mítica película a la pantalla grande en la versión del director, cuando la situación actual del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania ha llevado de nuevoa la división aparentemente irreconciliable entre Oriente y Occidente, entre la patria de Ivan Drago, «El Expreso de Siberia», y el «mundo libre». Rocky tiene todavía mucho trabajo que hacer.

#### El montaje del director

Pero «Rocky IV» retorna no tal y como lo conocimos en su momento, sino con el montaje del director que Stallone estrenó puntual y ocasionalmente en 2021, pero que hasta ahora había permanecido



Un breve recorrido por la cronología estelar del Dragón Rubio Dolph Lundgren, el armario rubio de ojos azules que diera vida a Ivan Drago, pesadilla y némesis de Stallone y Carl Weathers en Rocky IV, fue directamente catapultado al estrellato del cine de acción gracias a su más que sólida interpretación del personaje, un Terminator comunista elevado a la condición de übermensch en negativo. Por supuesto, Lundgren se parece tanto a un ruso como a un

luchador de sumo. Cinturón negro de kárate, licenciado en ingeniería química, aficionado al fútbol y al ajedrez, tras una carrera imparable como héroe y villano de acción, Lundgren volvería a trabajar con Stallone en la saga de «Los mercenarios». «La leyenda de Rocky» (2018), donde pasa el testigo a su hijo en la ficción, Viktor Drago (Florian Munteanu). La guerra continúa.

Nielsen, personaje que recibió más minutos de metraje de los que inicialmente le correspondían gracias a ser la esposa de Stallone y que ahora, años después de su divorcio, queda reducida a su mínima expresión. Obras son amores... A cambio, el espectador recibe casi media hora inédita de película, consistente sobre todo en un montaje extendido y mejorado de las escenas de combate, que ya en su día conquistaron al público por su espectacularidad. «Rocky IV» es una pieza histórica de puro cine de mediados de los ochenta: Stallone utilizó un estilo de edición propio del video clip más desatado, coreografiando las peleas más en la sala de montaje que sobre el plató, jugando también con unabandasonora de A.O.R. (Adult Oriented Rock), que se decía entonces, que nos regaló hits como «Living in America» de James Brown, el «Heart's on Fire» de John Cafferty y otros de Survivor o Kenny Loggins. Momentos clave de la película que también potencia el nuevo montaje.

#### Duelo de titanes

Pero lo que conquistó al público estadounidense en su día de «Rocky IV» fue su discurso de propaganda política nacionalista, pelón pero eficaz, que venía a vapulear desde la ficción a una Unión Soviéticaya en los estertores de su poderío. Rocky IV presenta a un villano, el gélido, hierático y estólido Ivan Drago, primer papel importante para el sueco Dolph Lundgren, que encarna con su gigantesco físico la idea hiperbólica, disparatada y exagerada de una máquina de matar comunista, desalmada y depurada científicamente de cualquier componente humano. La Unión Soviética, el comunismo y Rusia misma, se ofrecen como ejemplo por antonomasia del totalitarismo tecnocrático y distópico. Drago es entrenado usando las mejores máquinas e instrumentos científicos disponibles, de hecho, adelantados a su tiempo y que posteriormente se introducirían en el mundo del entrenamiento deportivo profesional. Pese a que sus instructores lo niegan, le inyectan también esteroides. Soldado además de atleta, es adoctrinado para mostrarse implacable en su misión no solo de

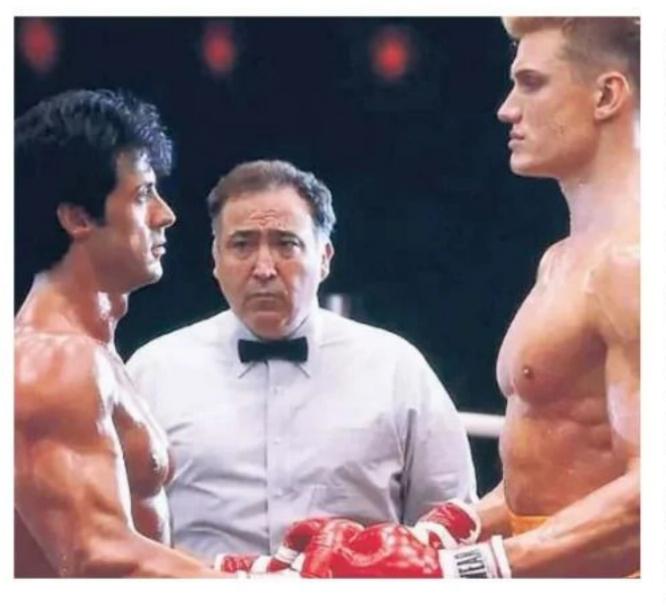

Sylvester Stallone y Dolph Lundgren enfrentados en «Rocky IV»

El discurso de política nacionalista de la película conquistó en su momento al público americano

En contrapartida a esta línea, Rusia aparece reflejada como el paradigma del totalitarismo

«"Rocky IV" será la última película del personaje», aseguró rotundo el propio Stallone

noquear a su oponente yanqui, sino de demostrar con ello la decadencia de la civilización capitalista. Por contra, su rival, Rocky Balboa, se entrena en plena naturaleza, usando la imaginación, el ingenio y los recursos que el terreno pone a su alcance, de forma orgánica, como un héroe de la Frontera americana. Su decisión de pelear contra Drago no es política, sino personal: la venganza o, mejor dicho, la vindicación de su amigo Apollo, muerto en combate por el Dragón comunista. A Stallone no le detienen pequeños detalles anacrónicos, como que la versión del himno soviético que se canta en el estadio ruso sea la estalinista, cambiada años antes, ni otros más evidentes, como que el físico y aspecto de Lundgren, alto, rubio y de ojos azules, resulte menos ruso que el del propio Stallone.

Junto a su esposa de ficción, Drago y Ludmilla parecen más bien villanos nazis de alguna entrega de Ilsa, la loba de las SS que una pareja de rusos, por deportistas que sean. De hecho, Stallone reconoció haberse inspirado para su guion en los combates de 1936 y 1938 entre el estadounidense Joe Louis y el alemán al servicio del gobierno nazi Max Schmelling. Pese a todos los defectos que se le puedan poner a «Rocky IV», no solo es un épico y divertido espectáculo visual, que convierte el drama de boxeo en algo más parecido al cómic de superhéroes o al viejo péplum (Stallone incluso rinde homenaje al Hércules de su amado Steve Reeves en una escena), que al cine deportivo, sino que su directory protagonista, menos «facha» de lo que quiere el sambenito crítico consabido, intentó también mediar de alguna forma en los últimos estadios de una Guerra Fría que no parecía destinada ya a durar mucho. A diferencia de la declaradamente anti-soviética «Rambo III» (1988), «Rocky IV» finaliza con un discurso más o menos pacifista y ciertos aires de reconciliación. Mostrando su heroísmo y resistencia, Rocky, ese hombre, se gana hasta el gélido corazón del público ruso, y corona su triunfo (que curiosamente es el de la voluntad) con una frase sabia y reflexiva: «Hoy aquí dos personas han intentando matarse la una a la otra, pero supongo que eso es mejor que veinte millones de personas».

Por desgracia, el traductor ruso del filme original tuvo un lapsus linguae y tradujo «supongo que eso es mejor que veinte millones de dólares», revelando inconscientemente el quizá verdadero espíritu del filme. Eso sí, no intenten encontrar la frase en el montaje del director, donde ya ha sido corregida. En el apoteósico clímax de «Rocky IV», incluso Gorbachov (encarnado por David Lloyd Austin, quien volvería a interpretarlo en Agárralo como puedas), aplaude las palabras conciliadoras de Rocky Balboa, el héroe del pueblo que un día fuera simplemente un boxeador italiano dispuesto a creer en el sueño americano, en la muy distinta Rocky (1976), pero que aquí es todo un mediador político internacional, una especie de Kissinger a tortazo limpio, que hasta parece inspirar al último presidente del Soviet Supremo su Perestroika, iniciada prácticamente ese mismo año de 1985. Ojalá que el estreno en nuestras pantallas de la versión del director de «Rocky IV» fuera también, como en su día el de la original, el preludio a la distensión, la conciliación y la paz entre Oriente y Occidente, entre Rusia y Ucrania. Por desgracia, parece tan poco creíble como las afirmaciones de Stallone en su día diciendo que «Rocky IV» sería la última película del personaje.

inédito en las pantallas cinematográficas de nuestro país. Con esta «nueva» versión, apenas dos minutos más larga que la estrenada originalmente, Stallone quiso acercarse más a su idea original: presentar con mayor fuerza dramática la relación entre Apollo Creed (Carl Weathers) y el propio Rocky, eliminando de paso elementos que resultan anacrónicos, como el robot que recibe Paulie (Burt Young) como regalo de cumpleaños, o que han perdido para su director y protagonista el relieve que tuvieran en su día. Es el caso de Ludmilla, la esposa de Ivan Drago, interpretada por Brigitte

#### Cultura

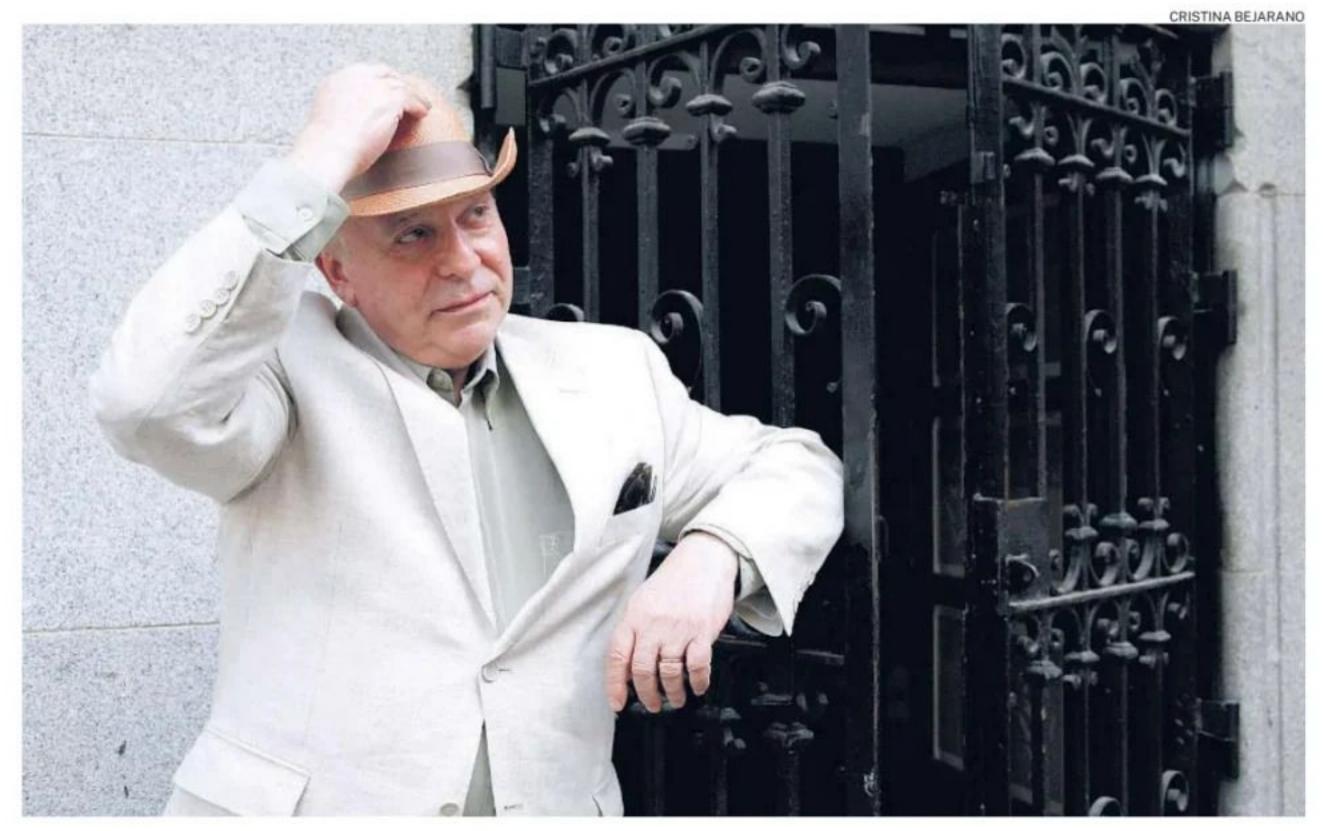

Manuel L. Sampalo. MADRID

esús María Amilibia (Bilbao, 1943) es un periodista y escritor todocampista. Tuvo lo que los modernos llaman su «prime» en los años de la Transición española, donde escribió para grandes revistas, periódicos y publicaciones satíricas. Mas a los 81 años, Amilibia, uno de los padres de los programas del corazón, sigue plantando batalla desde la retaguardia del plumilla, con sus columnas diarias para LA RAZÓN y sus libros como este que acaba de publicar con Almuzara, «Arrugas interiores», que ni él mismo es capaz de definir a qué género literario se adscribe.

Probablemente estemos ante un diario novelado o una novela a modo de diario, como prefieran, en el que el veterano periodista relata con mucho humor negro los pormenores de «la gran putada de la vejez». No se arruga precisamente Amiliba en «Arrugas interiores», contando con todo lujo (si se puede llamar así) de detalles sus desventuras sexuales a la tercera edad, sus achaques propios de la ancianidad no exentos del humor marrón de la escatología.

A este periodista, dietarista en esta casa, como en el poema de Alcántara, le gustan pocas cosas a esta altura vital: ver tenis, leer a Roberto Bolaño y a Jorge Luis Borges, ver pasar a las chicas «de culo gloJ.M. Amilibia Escritor y periodista

# «A los viejos deberían anularnos el deseo sexual»

En «Arrugas interiores» el mordaz plumilla cuaja una suerte de diario humorístico y cáustico de su vejez

rioso» sentado en una terracita madrileña, «La ruleta de la suerte» (sospecho que por Laura Moure, más que por esos concursantes con los que se despacha a gusto desde su sillón), coquetear con el suicidio y el güisqui, que ya no puede beber por consejo médico.

En cambio, a Amilibia le sublevan la clase política inepta, las tonterías de la modernidad, la burocracia, los patinetes eléctricos y que, con perdón, ya no se le ponga tiesa. De todo ello y mucho más, en pandemonio o maremagnum, trata «Arrugas interiores», a cuyo autor, como a Julio Camba, no debemos de tomarlo demasiado en serio ni demasiado en broma.



Cuando tienes más de ochenta años le has perdido el respeto a casi todo: dices las cosas como son» «Envejecer, según yo lo veo y lo sufro, es mucho peor que morirse, sobre todo porque el trance dura mucho más, el brete en el que la vidaparece regodearse haciéndote toda suerte de putadas: enfermedades, soledad y, sobre todo, la sensación de haberte convertido en el tipo que nunca quisiste ser. Lo peor de la vejez es, quizá, no sentirse viejo», introduce su autor.

#### Dígame algo bueno de la vejez.

¿Algo bueno? Es una maldición digan lo que digan; una putada.

#### Entonces ¿no celebra llegar con lucidez a esta edad?

Claro que sí. Aunque la lucidez también puede ser fastidiosa a la vejez, porque eres más consciente de la degradación. Tiene sus ventajas y sus desventajas.

#### ¿Es su humor una herramienta contra las «putadillas» de la edad?

El humor no es una herramienta; es La Herramienta. Sin humor la vejez sería insoportable. Con mi humor trato de darle la vuelta al calcetín de casi todo lo que pasa.

#### ¿Y qué hay del sexo en la vejez?

Una de las maldiciones de la vejez es que el deseo se mantiene, pero el miembro viril no responde. El problema del sexo en la vejez es que a los viejos les gustan los jóvenes y al revés no. A los viejos deberían quitarnos o anularnos el deseo sexual.

#### En su libro se habla explícitamente de sexo y de escatología... ¿Se debe a la desinhibición propia de la edad?

He procurado ser lo más libre posible dentro de lo que cabe. La libertad no sabemos lo que es. Quizás se trata de decir las cosas como son. No caer en la cursilería ni en el tópico. Hay que decir «follar», no «hacer el amor». Cuando tienes más de 80 años, le has perdido el respeto a casi todo. Si no has escrito lo que te da la gana, ¿cuándo lo vas a escribir?

#### ¿Qué le aporta la escritura, de sus artículos y de sus libros, a esta altura vital?

Escribir es una razón para seguir vivo.

#### ¿Cómo escribe?

Escribo a ráfagas, lo que se me ocurre. Y luego rectifico poco. Es un vicio del periodista convertido en escritor. La literatura cuando más confusa es y más larga tiene mucho prestigio. Yo tiendo a la brevedad y a lo conciso. Estoy tentado de volver a escribir a máquina.

#### Le pide a Dios que «me devuelva a los 20 años para arruinarme la vida de otra manera». ¿Se arrepiente de lo vivido?

Lo peor de arruinarte la vida es hacerlo por el mismo camino. Evitemos la monotonía. He sido un campeón cometiendo errores.

#### ¿Qué hay de la soledad en la vejez?

Con la soledad tengo enormes contradicciones. Soy una duda con patas. Lo malo de algunas palabras como la soledad es que son contradictorias: llegas a amar la soledad.

#### En su libro conversa a menudo con Amigo y con Amiga: ¿Son personas reales o personajes suyos?

Todos los escritores están afectados por la realidad, quieran o no. Todos los personajes de la novela son el propio autor.

#### ¿Qué le pide a la vida para los años que le quedan?

Pediría un libro de éxito, una mujer con sentido del humor y que tenga coche y carné de conducir.



«Arrugas interiores» J.M. Amilibia ALMUZARA 352 páginas 23 euros

Marta Moleón. MADRID

orirremediablemente frustrante que resulte admitirlo, las películas de Rohmer tienen un reverso de perversidad involuntaria, de trampa cruel y retorcida, algo malo -si acaso lo único- que se identifica con relativa facilidad: pese a la envoltura embrionaria de naturalidad que recubre su obra, todo es en el fondo tan idílico y perfecto y bello, que deseamos que sea real. Necesitamos creer que lo es, o incluso que puede llegar a serlo. Necesitamos que esas casas de campo con manteles de cuadros bordados en lino y siestas a la sombra de los naranjos y lecturas dilatadas y conversaciones de pulida intelectualidad existencialista nacidas en el seno de lo cotidiano y agradecidas intervenciones continuas de gente guapa que alambica sin vergüenza el torrente desbordado de la expresión de sus sentimientos formen parte de nuestra prosaica realidad, porque de lo contrario, qué limitación la nuestra, qué existencia tan absurdamente ordenada y ordinaria. «No creemos en la potencia milagrosa del montaje y exigimos cada vez más que la imagen robe al mundo la belleza con que éste se adorna», pronunció en su momento este practicante furtivo de la búsqueda de lo bello, este hedónico interventor tagonistas luzcan favorecedores

## Rohmer y el azar caprichoso de tres amores en un solo verano

Parte integrante de la tetralogía «Cuentos de las cuatro estaciones», el cineasta francés resignificaba con esta deleitable cinta los amores estivales

de la poesía subterránea de lo frecuente sabiendo que esa exigencia lograría materializarse y convertirse en hecho a través de su cine. Revisando la estructura narrativa de películas como «La coleccionista», «La rodilla de Clara», «Pauline en la playa» o incluso «Las noches de la luna llena» tiendo a inclinarme por la idealización constante de los entornos que configuran mi vida porque una cosa extraordinaria del personalísimo sello autoral del cineasta que reverbera a lo largo de toda su filmografía es que no importa en absoluto la época del año en la que transcurra la historia relatada, nos da exactamente igual que los pro-

jerseys de cuello cisne: en el cine de Rohmer siempre es verano. Teniendo en cuenta este condicionante estilístico único, es posible que de todos los afluentes naturalistas que componen la tetralogía «Cuentos de las cuatro estaciones» de Éric Rohmer, tal vez sea «Cuento de verano», cinta que nos ocupa en esta entrega de nuestra serie estival, una de las más gozosas, de

«Exigimos que la imagen robe al mundo la belleza con que éste se adorna»

las más ordenadas, de las más instintivas en términos de encapsulación de la vida, tarea en la que el realizador francés era un auténti-

#### No tener prisa nunca

co virtuoso.

Dan ganas repentinas durante el transcurso de cada escena llenada con la ligereza atrayente de Melvil Poupaud, Amanda Langlet, Gwenaëlle Simon y Aurelia Nolin de enamorarse con la inconsciencia loca y contradictoria de la juventud en una cafetería del idílico enclave bretón de Dinard, de no tener prisa nunca, de concederle un lugar privilegiado a la intervención arbitraria del azar en cada decisión tomada, de cometer el error anticipado de la duda, de dejarse mecer por el sonido hueco de un mar que no regresa, de atravesar el juego extemporáneo de la curiosidad multiplicada. La película, acompasada por una luz balsámica y unos encuadres de postal promovidos por la destacada directora de fotografía de confianza de Rohmer-tras el triste fallecimiento del sobresaliente Néstor Almendros con el que el realizador trabajó hasta su desaparición en el 92-, Diane Baratier, responde a esa estructura capitular tan típica de Rohmer (y de un gran referenciador de su obra como Jonás Trueba en «La virgen de agosto») comprendida entre el 17 de julio y el 6 de agosto. Esta horquilla de amor, igual que la vida.

tiempo le basta a un caprichoso y esparcido estudiante de matemáticas, Gaspard (maravilloso Melvil Poupaud) y aficionado a la composición musical que acude la sede de un renombrado balneario turístico como Dinard para encontrarse con la chica que él considera su novia, Lena (Nolin). Mientras espera su llegada y recorre solitario las calles de este paraíso costero conoce a la interesante Margot, una estudiante de etnología que trabaja como camarera para sacarse un dinero en verano en la «Créperie du Claire de Lune», la cafetería que regenta su tía, y a la irresistible So-

Veranos de cine

Gaspard juega de manera estratégica con la entrega más que evidente de las nuevas candidatas a colonizar su corazón preñado de estío, calor y oportunidades sabiendo en todo momento que cada una de ellas construye un vehículo alternativo de vidas posibles a las que apetece asomarse sin miedo a tener que pedir permiso. Qué glosario de caprichos afectivos tan inolvidable, qué efímero el verano y sus atributos. Qué ganas más tontas de cantar la canción de «Valparaíso» en el coche mientras nos dirigimos a visitar a un marino que estuvo en Terranova y ahora vive en la orilla del Rance y entona melodías viejas que se cantaban en el mar para levar anclas. No es real, pero podría serlo. Igual que el



#### **Toros**



Borja Jiménez salió a hombros al sumar tres trofeos, uno de cada uno de sus oponentes, ayer en Bilbao

# Puerta Grande de **Borja Jiménez** con un lote de triunfo de Fuente Ymbro

Solvente tarde de Daniel Luque, que lidió los tres toros más deslucidos, uno con un problema en la vista, de la tercera de las Corridas Generales de Bilbao

BILBAO. Tercera de las Corridas Generales. Se lidiaron toros de Fuente Ymbro, bien presentados. El 1º, flojo y de corta arrancada pero noble; 2º, noble y bueno; 3º, complicado; 4º, encastado y con mucho carbón; 5º, deslucido; 6º, de extraordinaria clase.

Daniel Luque, de obispo y oro, estocada (saludos); pinchazo hondo, estocada (silencio); pinchazo, estocada (silencio).

Borja Jiménez, de gris perla y oro, estocada (oreja); estocada (oreja y dos vueltas); pinchazo, estocada caída (oreja).

Patricia Navarro. BILBAO

a igual las veces que hayas pisado esta plaza que la arena negra de Vista Alegre será siempre un puñetazo de emoción. Entre lo tenebroso, la contención del miedo y el regresar al lugar donde has sido feliz tantas veces. Felicidad mayúscula. Morante, Diego Urdiales... no en tardes de triunfo sino históricas. No pasa desapercibido entonces el color de su arenaniel talante de sus gentes, menos ruidosos que en Madrid y más a favor de que ocurran cosas (es fácil si caemos en la comparación). Bilbao es un lugar al que peregrinar y ese sitio sagrado de tauromaquia que estamos obligados a cuidar, por tantísimos motivos.

Latercera de las Corridas Generales era un mano a mano entre dos sevillanos: Luque y Borja Jiménez. El primer Fuente Ymbro a decirverdad no podía estar mejor hecho. Era difícil encontrar un equilibrio más

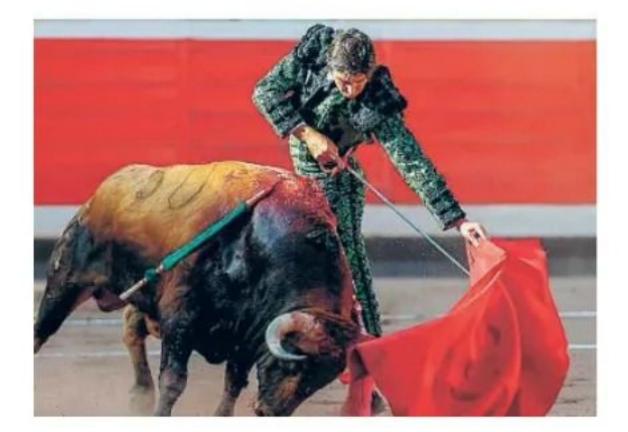

#### Llegan las figuras

Perera reaparece a pesar de su lesión

Llegamos al ecuador de las Corridas Generales y es el turno de las grandes figuras en la renovada plaza de Vista Alegre. Así, este miércoles, con los toros de Núñez del Cuvillo, harán el paseillo Sebastián Castella, Miguel Ángel Perera, quien será infiltrado en la mañana para cumplir con este compromiso, tras la doble fractura en las vértebras costales sufrida en Illumbe el pasado viernes, y cerrará cartel Emilio de Justo.

perfecto entre toro serio, astifino y con cara para Bilbao y a su vez, un toro bajito deverdad. Lástima que le fallaran las fuerzas y en la muleta le faltara un tranco, el mismo que le sumó Luque con un oficio y técnica tremendos. Solventó el de Gerena disfrutando de la puesta en escena, de su solidez con el toro, de los recursos para apuntar por aquí lo que faltaba por allá. Y así remontó una faena que no tenía todo de su parte cuando tomó la muleta. Al entrar a matar el toro perdió las manos, él se tropezó y la muerte no fue lo esperado. Accidentes.

Borja Jiménez se fue a portagayola en el segundo. En Bilbao. Nada menos. Y el de Fuente Ymbro se frenó al llegar al encuentro. Susto. Borja anduvo centrado con el toro, queriendo hacer las cosas despacio y bien. El animal tuvo franqueza y las emociones justasy Jiménez rebuscó en el toreo clásico los argumentos de la faena. Poco a poco construyó una labor de temple, que remató de una estocada efectiva y le valió para pasear el primer trofeo.

El tercero fue muy descarado de pitones, pero no era ese su mayor problema. El toro tuvo ya de salida una dificultad en la vista que hizo complicado todo. La lidia y las banderillas. Cuando Luque fue a comenzar la faena tenía una tarea jodida por el pitón derecho, que era por donde más sevencía. No fue una faena para la mayoría, porque no tenía emoción, pero tuvo importancia todo lo que hizo. Y fue como si no costara.

Aportagayolase fue Borja Jiménez con el cuarto. Quitó Luque y replicó Borja. Entre uno y otro se dirimía el toreo. El toro tuvo tela de carbón. Era importante, pero nadafácil estar por allí. A la casta del Fuente Ymbro le puso Borja la emoción de la incertidumbre, el querer y la raza. A veces se vio desbordado, pero nunca volvió la cara y se tiró derecho a matar. Una emocionante muerte del toro que le puso otra oreja más en la mano con petición de la segunda.

Luque tampoco tuvo suerte con un quinto, descastadete que le costaba la vida pasar. Serio con el animal. Alapuerta de toriles volvió a irse con el toro que cerraba plaza Borja, que fue extraordinario. Comenzó con un pase cambiado, pero la plenitud del toro se vio cuando se puso atorear. Tenía inercia en la distancia y cuando la tomaba con los vuelos clase infinita. Borja quiso cogerle el aire en el mismo centro del ruedo y ahí dejó muletazos infinitos en una faena que esta vez se hizo corta. La arrancada del toro era un fogonazo. La espada no tuvo tanta contundencia, pero no fue óbice para el trofeo y la Puerta Grande. Hubo compromiso del sevillano y un lote para un triunfo importante.

#### Gastronomía

#### Destinos con sabor **NAVACERRADA**

De Carlos Carande

## De Carande a Malabar Bistró y Alameda

El chef diseña la propuesta de su restaurante y nos desvela que le gusta escaparse a Santander y reservar en La Bombi

Tatiana Ferrandis. MADRID

a suya se basa es una cocina viajera y tiene un porqué: «Todo cocinero debe contar una historia a través de sus platos», dice al tiempo que nos recuerda que hace unos meses estuvo en Japón. De ahí que sus recetas ahora se basen en su fundamento, que no es otro que manipular el mejor producto posible y elevarlo a la excelencia, ya sea de cercanía o no, ya que como nos asegura, no prescinde de ninguno en todo su esplendor con el objetivo de cocinar una elaboración realmente especial. Además de los menús degustación (130 euros y 85) nos da la libertad de comer a la carta, fundamental. Las judías melocotón con papada ibérica con un consomé de borraja ibérica es un entrante imbatible como lo es la ensalada de tomates cherry confitados y pelados con un coulis de batata asada, queso feta y crujiente de parmesano y el tarantelo de atún rojo de almadraba sazonado con jugo de tomate navarro y soja fermentada. Entre los pescados, el carpaccio de alistado,



#### Su recomendación

#### No prescinde de los espárragos en todo suesplendor

- Dónde: Plaza del Dr. Gereda, 10. Navacerrada.
- Precio de los menús: 85 y 130 euros.
- 683 49 10 66 restaurantecarande. com

que acompaña de un jardín floral con brotes de siso, cilantro y mostaza rizada, para degustar con una emulsión de lima con la que pinta el carpaccio, otra hecha con las cabezas mientras que la última es un curry verde tailandés muy alegre y fresco. Su filosofía no es otra que aprovechar todo producto local, pero tampoco deja de mirar más allá, de ahí que su despensa la complete con hierbas aromáticas, setas, carne, cordero, cochinillo... También, es autor de numerosas obras de arte efímeras, una reinterpretación de una escalivada de verduras (pimiento, calabacín, berenjena y cebolleta) cada una elaborada de manera distinta, que culmina en la mesa con todos los jugos recuperados y sorprende tanto como el solomillo de apionabo.

#### Un bistró nómada

Su casa se encuentra en el centro de Navacerrada, donde frecuenta otro destino con sabor: El Mesón de Ana, templo en el que disfrutan quienes buscan unas recetas tradicionales y reconfortantes. La casquería es una de sus especialidades, así que los riñoncitos de cordero lechal y la oreja a la plancha son opciones que no fallan. Seguimos dando pistas, porque en Becerril de la Sierra Yago Márquez, de Malabar Bistró, espera con ansia a quien quiera descubrir su «bistró nómada» con una carta cambiante y una divertida selec-

ción de vinos imbatible. La trucha del Pirineo con una crema de garbanzos y bulgur, similar a la semilla de trigo, y el ceviche de vieira destacan entre sus recetas. En cuanto puede, tira hacia el norte para visitar el restaurante Alameda, en Fuenterrabía, un templo

que no olvida, ya que aún mantie-

ne en la retina dos platos, que re-

presentan su cocina de producto.

Uno son los guisantes de Getaria,

que no marea y sirve con una salsa

de sus pencas: «No hace falta nada

más. Saben cómo no tocar el pro-

ducto». Y, el segundo es un arroz

meloso de paloma. En cuanto a los vinos, «me dejo recomendar, porque suelen tener ejemplares muy especiales», nos explica al tiempo que reconoce escaparse a Santander con el aliciente de comer en La Bombi, donde reserva desde siempre, ya que, además de comerse las vistas, acostumbra a saborear el pescado del día (rodaballo, lubina...) acompañado de una ensalada de lechuga, cebolleta, vinagreta con mostaza, lima y parmesano. Y, si tira hacia el sur, la visita es a Aponiente para degustar las locuras creativas de Ángel León.



Carlos Carande tiene como objetivo aprovechar todo producto

#### Un verano rosado



Andrés Sánchez Magro

El verano de un gastrónomo a veces arroja momentos de melancolía. Todos los días del año del ajetreo burocrático hay lugar de cobijo para las sagradas artes del bebercio y del comercio. Pero si uno está depositado en la capital del reino durante el ecuador agosteño, o se acoge a la cocina de entretenimiento o rastrea lugares escabecheros y de pellizco fundamental como Amparito Roca.

Y ese embajador alcarreño llamado Jesús Velasco me susurra al oído diciéndome que llevo alguna añada perdida de uno de mis rosados favoritos de las última épocas como es Viña Aljibes. Y siguiendo con la melancolía y el verano perdido, hay pocos predios tan singulares en el centro de la península como el de la familia Lorenzo en la albaceteña Chinchilla de Montearagón. Monte bajo, caballos y ese paseo hermoso que desemboca en el viñedo. Y la interpretación del rosado gracias a la golosa variedad francesa, aqui bien aclimatada. En sus primeras vendimias se decantaba la pujante frambuesa y todos esos frutillas rojos que despuntan el aroma y el paso de boca. Pasa el tiem-



Bodega: Los Aljibes Vino: Rosado Viña Aljibes Syrah Rosado 2023 D.O.P.: V. T. Castilla Pvp: 6,40 euros

po, y no solo genera las marcas inevitables, sino también la capacidad de concentrar la expresión del vino. Y si se espera y se aguanta con paciencia, todavía mejor.

Al disfrutar de este campo, de extremo auténtico, estos bodegueros añaden carácter a sis vinos buscando en esta variedad de Syrah adaptada al paraje manchego y las indagaciones de nobles bodegueros. Un suelo calizo sin mucha materia orgánica y unas condiciones extremas que impiden un volumen y ofrecen un rendimiento naturalmente seleccionado, que hacen del término redondo una definición de estos grandes rosados que cada año se superan.

La tecnología aplicada a su concepción tradicional nos regala una garantía de calidad que siempre es un regalo a los sentidos cuerpos del disfrute.



#### **Egos**

#### Mamen Sala. Nueva York

a muerte del famoso actor de la serie «Friends», Matthew Perry, por una sobredosis de ketamina el pasado octubre ha destapado un negocio clandestino y oscuro dominado por una mujer con doble rostro. Jasveen Sangha, británicaestadounidense de 41 años, se movía en los clubes más selectos de Los Ángeles (California), al tiempo que dirigía la mayor red de venta de drogas y «productos de alta calidad», como ella describía su mercancía, para las celebridades de Hollywood. Sus gastos en caras peluquerías, manicuras y constantes tratamientos de belleza a base de bótox se pagaban con los miles de dólares que ganaba vendiendo drogas, sobre todo, ketamina.

Cuando el pasado 15 de agosto la Policía detuvo a Sangha y otros 4 implicados en la muerte del actor de 54 años, no era la primera que la mujer se enfrentaba a las fuerzas del orden. Ya había sido arrestada en el mes de marzo, por un caso federal, acusada de ser «una traficante de drogas de gran volumen», dice el escrito de la Fiscalía. En aquella ocasión, consiguió salir en libertad enseguida tras pagar una fianza de 100.000 dólares que abonó su madre, Nilem Sangha. La familia de la detenida contaba con el dinero suficiente gracias a su negocio en el mundo de la moda, al que Sangha rendía homenaje con un armario repleto de joyas y caros diseños que van desde Louis Vuitton a Channel.

Quizá la inusual «dealer» se confió demasiado, porque la «reina de la ketamina de Los Ángeles», que es como se la conoce en esos mundos, nunca dejó de vender sus drogas. Pero esta vez, cuando la detuvieron por la muerte del actor, la Fiscalía solicitó que no se le diera oportunidad de salir en libertad bajo fianza. Sangha tiene fijada su próxima audiencia para el 15 de octubrey se enfrenta a una pena de prisión que va desde los 10 años a la cadena perpetua. Insiste en que es inocente de 9 cargos de los que está acusada, relacionados con la distribución de ketamina y falsificación de documentos, pero durante el registro de su vivienda en la exclusiva zona de North Hollywood, desde donde dirigía su organización criminal, los investigadores encontraron una «significativa» cantidad de drogas y falsos documentos. Entre el alijo había «un kiloy medio de pastillas de metanfetamina falsas, casi 80 viales de ketamina, polvos del mismo medi-



# La «reina de la ketamina» y su lujoso tren de vida a costa de Perry

estafó al actor recientemente fallecido aprovechándose de su adicción. Detenida por la muerte de Matthew Perry se enfrenta a una pena de prisión que va desde los 10 años a la cadena perpetua



camento, hongos de psilocibina y cocaína», apuntaron los fiscales. Drogas que vendía por lo menos desde 2019, cuando convirtió su casa en un auténtico «escondite».

Sangha había sido discreta con

sus caprichos, no solía compartir detalles de su vida privada en las redes sociales, pero las pocas publicaciones que hacía derrochaban lujoy permiten hacerse una idea de su glamuroso estilo de vida con viaDurante el registro de su vivienda se encontró una «significativa» cantidad de drogas y falsos documentos

jes a playas de México y Japón (donde viajó apenas dos semanas después de que muriera Perry). En las fotos se la ve disfrutando de un Martini en el famoso hotel Mandarín Oriental, donde una suite ronda

los 1.847. Porque Sangha viajaba a «todo trapo» y se codeaba con «celebridades y personas de alto nivel», aseguró otro de los 5 detenidos. Y eso a pesar de que el único empleo que se le conocía era la dirección financiera de un salón de uñas en Studio City, llamado «Stiletto Nail Bar». Por eso los funcionarios del departamento de Justicia dijeron en el marco de la investigación que no estaba «claro cómo la demandada financia la propiedad» en la que vive, o su costoso «estilo de vida». Aseguran que alquilaba su hogar «por miles de dólares al mes», y que incluso su vehículo mejoró con los años. Ahora conducía un «BMW modelo 2024», que sustituía al anterior, «un Range Rover alquilado», el que tenía cuando se vio envuelta en otra muerte por la venta de su mercancía.

#### Causa de su muerte

En aquella ocasión, la víctima fue un joven de 33 años que se preparaba para convertirse en entrenador personal. Cody McLaury falleció tras consumir la ketamina de Shanga. Su familia empezó a sospechar que la muerte de Cody podría estar relacionada con la del actor cuando los agentes se personaron en su casa a principios de este año para hacerles algunas preguntas en el marco de la investigación. La hermana de la víctima, Kimebrly McLaury, ha explicado a la cadena CNN que cuando recibió los resultados de la autopsia de Cody hace 5 años le escribió un mensaje a la traficante. «Que sepas que la ketamina que le vendiste a mi hermano figura como la causa de su muerte». La detenida nunca contestó, pero los investigadores han descubierto que buscó en Google si eso era posible, «puede la ketamina quitar la vida», ese día la reina descubrió los devastadores efectos de su mercancía, pero no detuvo su negocio.

La ketamina es un medicamento que se utiliza como anestésico inyectable para humanos y animales, pero que posee efectos alucinógenos, según detalla la Administración de Control de Drogas de EE. UU. (DEA, por sus siglas en inglés), que también asegura que puede distorsionar la percepción de la vista y el sonido provocando que el consumidor se sienta desconectadode la realidady sin control. Sangha supo aprovecharse de la desesperación y adicción de Matthew Perry, han dicho los investigadores. Le estafó al actor miles de dólares y le cobró cada vial a 22.000 dólares, cuando su verdadero precio no supera los 12. En solo un mes, Perry llegó a pagar más de 55.000 dólares para frenar su estado depresivo.



#### Daniel Postico. LONDRES

La esperanza de encontrar los cuerpos con vida es nula. Los buzos de los equipos de rescate sicilianos siguen intentando entrar en el casco del Bayesian, el yate del magnate británico Mike Lynch, depositado en el fondo del mar en la costa de Palermo, a cincuenta metros de profundidad. Los buzos explican que debido a la profundidad solo tienen diez minutos cada vez que lo alcanzan antes de volvera subiry que no han podido acceder a su interior porque las ventanas y puertas están bloqueadas por muebles y objetos caídos. Pero no cesan en su afán.

La desaparición de Lynch, el llamado «Bill Gates británico» por su brillantez con los negocios, ha provocado una gran conmoción en el Reino Unido. Los buzos buscan a los seis desaparecidos, entre los que hay cuatro británicos: Lynch, su hija Hannah, de 18 años, Jonathan Bloomer, el presidente del banco Morgan Stanley International, y su esposa Judy, y Christopher Morvillo, abogado estadounidense de la prestigiosa firma legal Clifford Chase, y su esposa Neda, diseñadora de joyas. Recuperaron un cuerpo horas después del naufragio, que dicen que es el del cocinero del yate, pero todavía no ha sido nombrado.

Mike Lynch, de 59 años, nació en Irlanda y creció en Inglaterra.

# El presidente de **Morgan Stanley**, desaparecido en Palermo

**Entre los náufragos** se encuentra también el abogado del bufete Clifford Chance, Chris Morvillo, y Mike Lynch

Hijo de una enfermera y de un bombero, estudió física, matemáticas y bioquímica en la Universidadde Cambridge. Su tesis doctoral es una de las investigaciones más leídas de la biblioteca de la universidad. En 1996 creó Autonomy, una empresa tecnológica cuyo software era utilizado por empresas para analizar enormes cantidades de datos y que se basaba en el teorema bayesiano del matemático inglés del siglo XVIII Thomas Bayes, que expresa la probabilidad condicional de un evento aleatorio. El superyate de Lynch sellamaba Bayesian en su honor.

En 2011 la empresa informática estadounidense HewlettPackard (HP) compró Autonomy por 11.000 millones de euros. Pero acusó a Lynch y a su socio, el abogado Stephen Chamberlain, de haber manipulado las cuentas



para subir el precio. Fueron denunciados por quince cargos de fraude en EE UU con penas de más de veinte años de cárcel. Tras once años de batalla en los tribunales, Lynch y Chamberlain fueron absueltos en junio. Lynch había invitado a su equipo legal a su yate para celebrar la victoria. Bloomer se encargó de las auditorías de Autonomy y testificó a su favor. Morvillo fue su abogado. Casualmente, Chamberlain murió atropellado el fin de semana cerca de Cambridge.

El Bayesian era el yate con vela con el mástil más largo del mundo con 75 metros, que fue partido por la tormenta. Estaba a nombre de una empresa de su esposa. En el velero había 12 pasajeros y 10 tripulantes. Estaban durmiendo cuando les sorprendió la tormenta. Quince personas fueron rescatadas al conseguir montarse en un bote salvavidas. Entre los supervivientes estaban el capitán y una británica de 36 años, esposa de uno de los abogados, madre de una bebé que mantuvo alzada en el aire para que no se ahogara. También estaba la esposa de Lynch y madre de Hannah, Angela Bacares, de 57 años. Bacares explicó que estaba durmiendo en el camarote con su marido cuando les despertó la tempestad y que la embarcación estaba inclinada. Escuchó sonido de cristales rotos y salió a ver qué sucedía. Fue la última vez que vio a su marido.



#### **Egos**

#### Cuerpos y almas



#### Stella del Carmen anuncia su compromiso con Álex Gruszynski

Buenas noticias en el clan Banderas. Stella del Carmen y Álex Gruszynski se casan. Así lo han anunciado la hija del actor Antonio Banderas y Melanie Griffith y su pareja, al que conoce desde que eran niños. Una de las primeras que ha felicitado a los novios ha sido Melanie: «Os quiero mucho a los dos. ¡¡Enhorabuena otra vez!!». Alex y Stella eran compañeros de colegio y entre 2015 y 2019 mantuvieron una relación. Sin embargo el noviazgo no llegó a cuajar y emprendieron caminos por separado. La hija de Banderas conocía entonces a Eli Meyer, hijo de Ronald Meyer, uno de los magnates de la industria del cine en Hollywood. Pero siempre supo que el amor de su vida era Álex con el que ahora se ha comprometido en matrimonio. x.com/byncontelegram



#### William lo tiene claro: Harry no irá a su Coronación

La salida de los duques de Sussex de la Familia Real británica, abandonando su rol activo dentro de la monarquía provocó una brecha insalvable entre los Windsor. No han favorecido tampoco las entrevistas que Harry y Meghan concedieron para hablar de la Corona, sobre todo las confesiones que el matrimonio hizo a Oprah Winfrey. Medios alemanes como Bunte ha publicado que cuando el primogénito de Carlos III se convierta en Rey, Harry no estará presente en la ceremonia de Coronación «por su absoluto distanciamiento».

#### Los impresionantes posados de Hiba Abouk desde Ibiza

Mientras continúa protagonizando titulares desde que se la relacionara sentimentalmente con el jinete Álvaro Muñoz Escassi, la actriz se relaja en una de las islas favoritas de las estrellas, Ibiza, donde está disfrutando de unos días de vacaciones. Allí se encuentra con sus hijos, Amín y Naím, y algunos amigos. Abouk ha compartido fotos en las que aparece aprovechando su tiempo con ellos, pero también protagonizando impresionantes posados en la piscina, luciendo tipazo y presumiendo de abdominales.

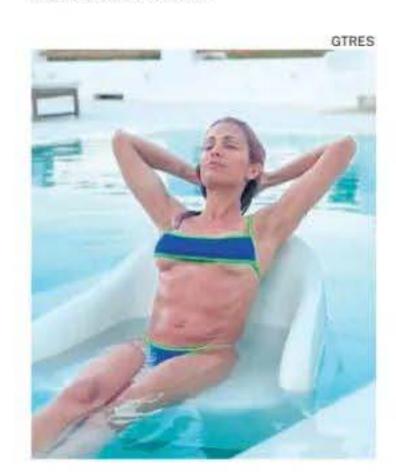

# X.cem/byneo/tel=

#### Gerard Piqué y Clara Chía, vacaciones de lujo en Grecia

Tras una temporada convulsa marcada por sus visitas a los juzgados, la pareja ha emprendido sus vacaciones y se relajan en Grecia. A pesar de que Piqué suele mantener su relación alejada de los focos, en esta ocasión ha hecho una excepción para presumir en redes sociales del entorno en el que han pasado los últimos días: un exclusivo resort en forma de Acrópolis moderna, cercano a Puerto Heli-lugar de veraneo de la Familia Real griega-y con precios que van desde los 6.000 a los 21.000 euros la noche. Todo un lujo.

#### Nada con sifón

#### A ver si Vicent me da pistas

#### Jesús Amilibia

Tomamos café juntos alguna vez, nos veíamos en el Gijón, pero nunca fuimos amigos. Solo conocidos. Me imagino que ya es tarde para remediarlo. El maestro de las columnas admirables, dóricas y mediterráneas, Manolo Vicent, ha dicho en una reciente entrevista que le están haciendo a modo de despedida anticipada: «El día que no pueda nadar en alta mar, montar en bicicleta, ni ponerme los calcetines, daré por terminado mi paseo por este planeta». Tendría que caerme de un barco para nadar en alta mar y no sé montar en bicicleta (en mi infancia, la bici era un lujo burgués), pero aún puedo ponerme los calcetines; con esfuerzo, pero puedo. Me gustaría que me ayudara un mayordomo inglés, pero carezco de posibles para tanto. Manolo podría, pero no sé si le placen el té a las cinco y las novelas de Agatha Christie.

Lo que quisiera saber es cómo proyecta Manolo dar por terminado su paseo por este planeta, mayormente por si puede ofrecerme pistas al margen de las clásicas. ¿Irá a Suiza, donde la eutanasia es tan dulce como su famoso chocolate? ¿Se montará en un velero en alguna playa de Valencia y pondrá proa al horizonte, sin más, como en un lienzo de Sorolla? Me acaban de operar de cataratas y veo mejor, pero no sé si eso es bueno a estas edades; ahora me miro al espejo y éste me devuelve un escupitajo: descubro con claridad que estoy mucho más estropeado de lo que creía. Visito más la Fundación Jiménez Díaz que los cafés. Me he puesto audífonos y en realidad solo oigo mejor el ruido. Cuando comento que hablo con un cactus, mis vecinas me recomiendan que adopte un perro, y que si quiero un encuentro estilo «First Dates», lo más práctico para ligar es ir de viaje con el Imserso.

Joder, qué panorama, Manolo. LA RAZÓN • Miércoles. 21 de agosto de 2024

# Disfruta de la oferta editorial completa de LARAZON 25

Llévate una revista los sábados y domingos con tu periódico



#### Sábados

Revista Mía, para la mujer práctica

#### Domingos

Fiel a tu cita de siempre, la revista **Diez Minutos** 

Revistas de venta opcional con el periódico La Razón. Oferta válida para todo el territorio nacional excepto Baleares, Canarias, Melilla, Navarra, País Vasco, Soria, Tarragona, Lérida y Gerona.

Disfruta más del fin de semana con



**50** 

# pasatiempos



#### Autodefinido

| Autoue                                               | iiiiuo      |                                               |                                        |                                              |                                              |                                                     |                                               |                                                 |                                          |                                      |                                         |                                          |                                               |                                                 |                                            |                                                 |                                                   |                                              |                                                   |
|------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                      |             |                                               |                                        | PERSONAJE<br>CAMBIAR<br>ALGO                 |                                              | SILENCIA EL<br>DISPARO<br>ESPACIO DE<br>TIEMPO      |                                               | HOGUERA<br>MUESTRAS<br>DE FALSEDAD              | •                                        | NI UN<br>ALMA<br>ESCULPIR,<br>TALLAR | <b>V</b>                                | TOSCO,<br>VULGAR                         | INFUSIÓN                                      | *                                               | PARTE<br>DE ASIA<br>DIERAN<br>COBIJO       | *                                               | AL REVÉS,<br>NUEVO                                | COMPRO-<br>MISOS<br>DE DAR                   | •                                                 |
|                                                      |             |                                               | V                                      | •                                            |                                              | ~                                                   |                                               | •                                               |                                          | <b>Y</b>                             |                                         | *                                        | LA BELLA DEL<br>NORTE<br>UN DÍA<br>COMPLICADO |                                                 | ▼                                          |                                                 | •                                                 | EL CENTRO<br>DEL CIRCO<br>ROMANO DE<br>COREA | •                                                 |
|                                                      |             |                                               | 9                                      | ALEGRÍA,<br>RISA<br>CAOS<br>EN JAEN          | •                                            |                                                     |                                               |                                                 |                                          |                                      |                                         |                                          | <b>V</b>                                      | SECCIÓN DE<br>SEÑORA<br>CONJUNTO<br>DE CLIENTES | •                                          | SONIDO<br>REPETIDO<br>PARTE DE<br>LISBOA        | •                                                 | <b>Y</b>                                     |                                                   |
|                                                      |             | The second second                             |                                        | •                                            |                                              |                                                     |                                               | VIVEZA,<br>ENTUSIASMO<br>DESORDEN<br>EN CASA    | •                                        |                                      |                                         |                                          |                                               | <b>V</b>                                        |                                            | ¥                                               |                                                   | SE PONE EN<br>MARCHA<br>TRÁGICOS,<br>TRISTES | •                                                 |
|                                                      | 1           | -                                             |                                        | PUNTA DE<br>CANÓN                            | •                                            | LA MITAD<br>DE NADA<br>LAS AFUERAS<br>DE ALAVA      | •                                             | ▼ Chon                                          | LIMPIA LOS<br>DIENTES<br>ESTA EN<br>RED  | <b>•</b>                             |                                         |                                          |                                               |                                                 |                                            |                                                 | ESTÁN EN<br>PELIGRO<br>HACE<br>MASA               | <b>&gt;</b>                                  |                                                   |
| HACE<br>PENITENCIA<br>ARREGLÁIS<br>UN MAL            | •           | PROSPERE,<br>SUBA<br>TANGIBLE,<br>PALPABLE    | •                                      | CAIMÁN,<br>ALIGATOR<br>SE PONE EN<br>MEDIO   | •                                            | V ALAVA                                             |                                               |                                                 | ▼ KED                                    |                                      | TROZO DE<br>LIMON<br>ACABA              | •                                        | LO ÚLTIMO<br>EN CIENCIA<br>NOMBRE DE          | •                                               |                                            | DENOTA<br>AUMENTO<br>LA                         | MAJA                                              |                                              |                                                   |
| ▶ ON MAL                                             |             | TALFADIL V                                    |                                        | ₩EDIO                                        |                                              |                                                     |                                               |                                                 | CUARTO SIN<br>ORDEN<br>VENTANA           | •                                    | SIEMPRE                                 |                                          | VARÓN                                         |                                                 |                                            | PRRIMERA                                        | TROZO DE<br>TARTA<br>ESTÁ EN<br>CALMA             | •                                            |                                                   |
| LOS PRINCIPIOS<br>DE NADAL<br>AL REVÉS,<br>CONVERSAR | •           |                                               |                                        | COLA DE<br>SERPIENTE<br>DOBLA EN             | •                                            | ESCRITO DE<br>LO TRATADO<br>EN LA JUNTA<br>FACUNDIA | •                                             |                                                 | ESTRECHA<br>▼                            |                                      | NOVENA<br>NUESTRAS<br>DE RUINA          | •                                        |                                               |                                                 |                                            | ESPACIO DE<br>TIEMPO<br>MANERA DE               | <b>*</b> *                                        |                                              |                                                   |
| ► CONVERSAR                                          |             |                                               |                                        | NADA<br>▼                                    |                                              | FACUNDIA                                            |                                               | LAS<br>HERMANAS<br>DE CARRERAS<br>JES LA BOMBA! | •                                        |                                      | V                                       | VOLCÁN DE<br>SICILIA<br>ACABAN<br>SOLOS  | •                                             |                                                 |                                            | CAMINAR                                         | HACE<br>TIEMPO<br>ENFADASEN,<br>IRRITASEN         | •                                            | CAMPANAS<br>DE CRISTAL                            |
| RÍO DE<br>CATALUNA<br>REVISAR<br>ALGO                | <b>&gt;</b> |                                               |                                        | METAL<br>PESADO<br>ESTAN EN EL<br>ARMARIO    | •                                            |                                                     |                                               | ES DA DUMBA:                                    |                                          | ES<br>ADORABLE                       | VOZ<br>TAURINA<br>CINEASTA<br>AMERICANO | Y                                        |                                               |                                                 | PINTURA<br>CANDOROSA<br>DIESEMOS<br>EMPLEO | •                                               | ▼ IRRHAJEN                                        |                                              | *                                                 |
| > ALGO                                               |             |                                               | FIN DE<br>FIESTA<br>DE MI<br>PROPIEDAD | ARMARIO                                      | HUECOS,<br>HINCHADOS<br>REGIÓN DE<br>FRANCIA | •                                                   |                                               |                                                 |                                          | *                                    | AMERICANO                               |                                          | RELATIVA AL<br>JUEGO                          | •                                               | ▼ V                                        |                                                 |                                                   |                                              |                                                   |
| AL REVÉS,<br>PINTALABIÓS<br>CAOS EN EL<br>TAXI       | ٠           |                                               | PROPIEDAD                              |                                              | ▼ RANCIA                                     |                                                     | MOSTRAR<br>FELICIDAD<br>ABRE LA<br>SESIÓN     | •                                               |                                          |                                      |                                         | PIEDRA<br>VALIOSA                        | PASARAN POR<br>EL HORNO<br>MOLLERA            | •                                               |                                            |                                                 |                                                   |                                              |                                                   |
| ) IHAI                                               |             |                                               |                                        | BRILLANTES,<br>BONITOS<br>ROMANO DE<br>CHILE | •                                            |                                                     | →<br>2531014                                  |                                                 |                                          |                                      |                                         | <b>V</b>                                 | •                                             | AL REVÉS,<br>HORNEARA<br>CIERRA LA<br>CUESTION  | •                                          |                                                 |                                                   |                                              |                                                   |
| AL REVÉS,<br>TREPE                                   | •           |                                               |                                        | ▼ CHILE                                      |                                              |                                                     | DE SAN<br>SEBASTIÁN<br>ESTÁN EN<br>EL AIRE    | •                                               |                                          |                                      |                                         |                                          |                                               | CUESTION                                        |                                            |                                                 |                                                   | ROMANO DE<br>ALEMANIA                        | •                                                 |
| FABRICACIÓN<br>DE UN TRAJE                           | RECEMOS     | ESCASO<br>NIVEL                               | MUERE                                  | MUESTRAS DE<br>ANARQUÍA<br>ACABA<br>SIEMPRE  | •                                            |                                                     | V LAINE                                       |                                                 | BEBIDA<br>FUERTE<br>AL REVES<br>OBEDECEN | <b>•</b>                             |                                         |                                          |                                               | NOMBRE DE<br>LETRA<br>IRLANDA                   | •                                          |                                                 |                                                   | ACABA<br>SIEMPRE<br>PUNTA DE<br>LANZA        | <b>M</b>                                          |
|                                                      | *           | <b>Y</b>                                      | ¥                                      | ▼                                            |                                              |                                                     |                                               |                                                 | <b>▼</b>                                 | SON DE<br>PELICULA                   | MECE MUY<br>MAL<br>VA EN<br>SERIO       | •                                        |                                               | *                                               |                                            | AL REVÉS,<br>PRECEDE AL<br>SANTO                | •                                                 | ▼                                            |                                                   |
| jES MUY<br>FELIZ!<br>INFUSIÓN                        | •           |                                               |                                        | LO MÁS FINO<br>DE SIRIA<br>HACEN<br>TILÍN    | •                                            |                                                     | SE PONEN<br>EN MARCHA                         | CAOS EN EL<br>CASERIO<br>FAMOSO<br>CANAL        | •                                        | *                                    | V Still                                 |                                          |                                               |                                                 |                                            | 3                                               | A A 3                                             | T 2 M A A A D D A D D D D D D D D D D D D D  | b 0 B C I                                         |
| •                                                    |             | ¡VAYA UNA<br>AMNISTIA!<br>EL NORTE DE<br>IRÚN | •                                      | ▼ Inclin                                     |                                              |                                                     | *                                             | ▼ VAINE                                         |                                          |                                      | UNA DE<br>TANTAS                        | FARSA SIN<br>LIMITES<br>ESTÁN EN<br>FLOR | •                                             |                                                 |                                            | 0 8 8 N W 8 8 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 | C S E B I<br>V N I S<br>O N E N                   | A B B B B B B B B B B B B B B B B B B B      | CONFE<br>ELAC                                     |
| EJEMPLO DE<br>DULZURA<br>PARTE<br>DE ALGO            | •           | ▼ Non                                         |                                        |                                              | EL NORTE<br>DE OSLO                          | CIERTA<br>CANTIDAD<br>SE PONEN<br>EN NADA           | •                                             |                                                 |                                          |                                      | •                                       | ¥ TLUK                                   | COLA DE<br>LIEBRE<br>ALGO DE<br>ALGO          |                                                 | EXISTE                                     | A D I G U<br>A D A A A B<br>A C A A A A         | 1 8 0 0 0 3 1 E                                   | N O 8 O<br>O W O 1 d                         | Y E R A I M R X X X X X X X X X X X X X X X X X X |
|                                                      |             |                                               |                                        |                                              | *                                            | ¥                                                   | EL FINAL DE<br>TRECE<br>ROMANO DE<br>LA CALLE | •                                               |                                          |                                      | DIOS<br>SOL<br>SECCIÓN DE<br>JOYERIA    | •                                        | ¥                                             | DOBLA EN<br>EL ESTE<br>LO ESTRECHO<br>DEL SIL   | Þ.V                                        | AT A 9                                          | 1 1 0 N 0 N V S S S S S S S S S S S S S S S S S S | T D A 3                                      | M q<br>0 3 M 3 8<br>0 A N<br>8 T 1 8              |
| LAS CURVAS<br>DEL SIL                                | •           | ENALTECIESE                                   | •                                      |                                              |                                              |                                                     | ▼ V                                           |                                                 |                                          |                                      | V                                       | FLOR<br>HERALDICA                        |                                               | ▼                                               |                                            | 9 02 A<br>9 02 A<br>0 03 2<br>M N 0 I           | M I M A C                                         |                                              |                                                   |



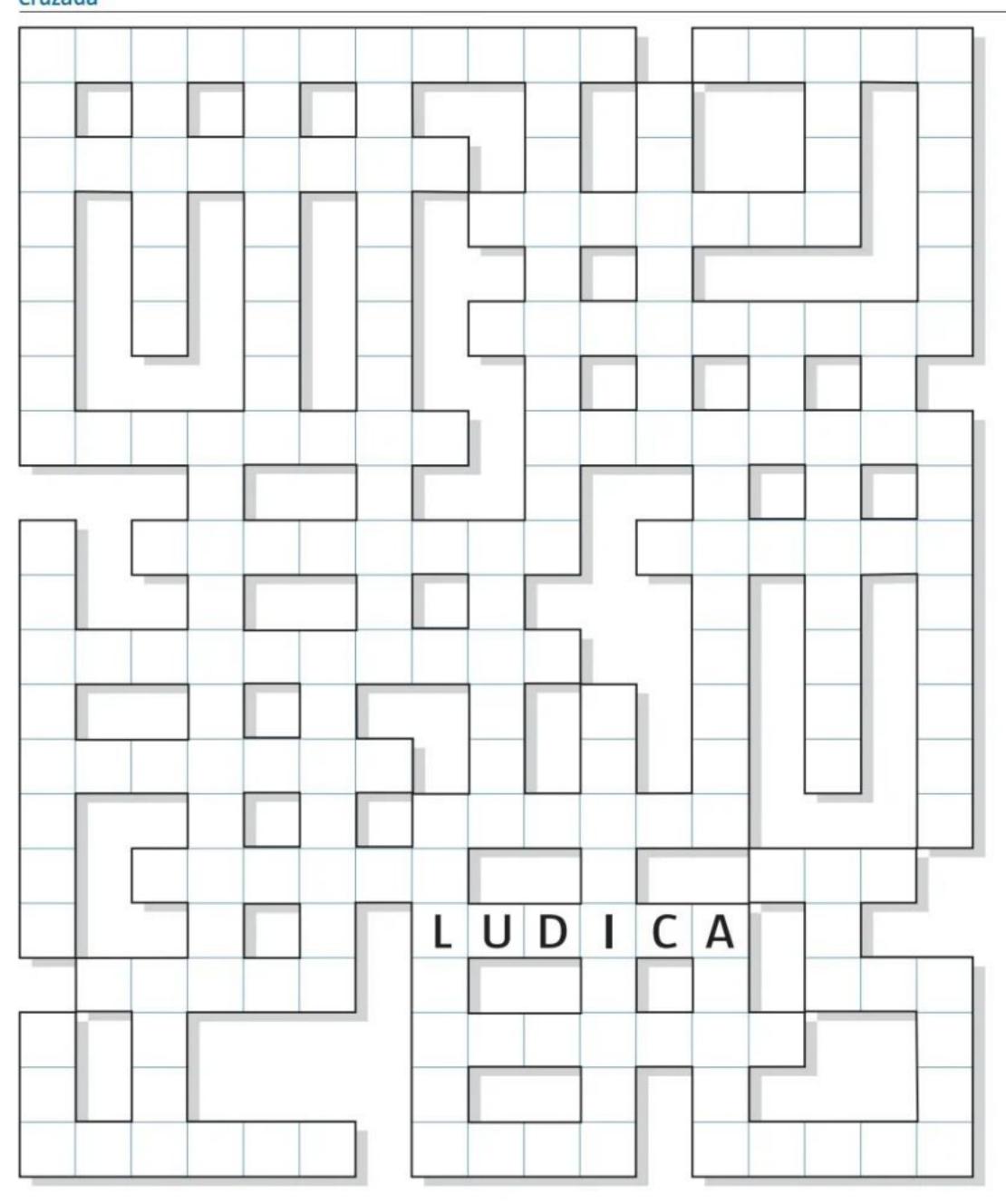

Sustituya los números por las letras que representan y podrá leer el texto. Como ayuda, hay varias letras en su lugar correcto

#### Coctelera

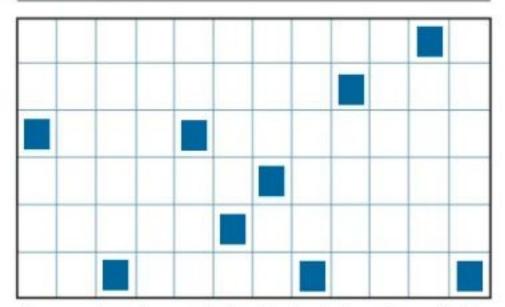

Ponga en su lugar las respuestas desordenadas de este crucigrama. Puede haber palabras al revés: Raros, taza, nao, ro, par, Arosa, corro, paz, Ítaca, rácano, ap, portera, frase, ot, asado, ron, hipo, Eolo, rozase, no, tapado, ara, a tiro hecho, eco, operar, rezase, patético

12 LETRAS: Movilización 11 LETRAS: Tratamiento, complemento 10 LETRAS: Trementina, corazonada 9 LETRAS: Propiedad, interesante 8 LETRAS: Imaginar, receptor, doctoral, lustroso, guarismo, pandilla, cualidad, agresivo, relación 7 LETRAS: Columna, policía, cantera, oficina, moldura, náutico, amenaza 6 LETRAS: Íntimo, sonoro, ladino, casual, mirada, colono, límite 5 LETRAS: Flota, atril, viral, lince 4 LETRAS: León, este, alud, roca 3 LETRAS: Lis, sol, ora, ave, así, tea

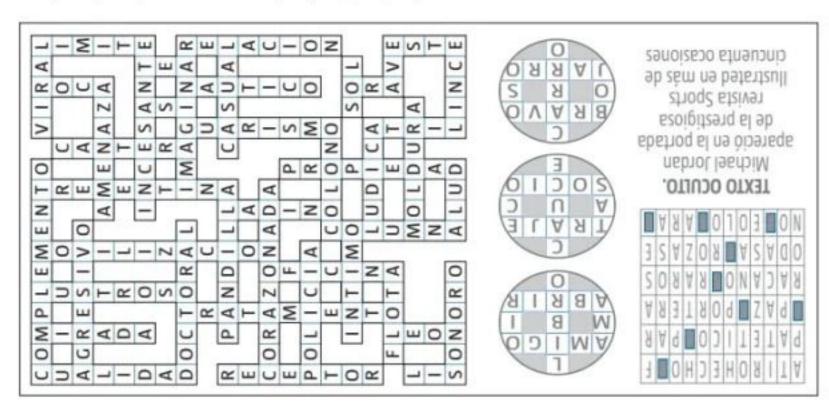

#### Circular

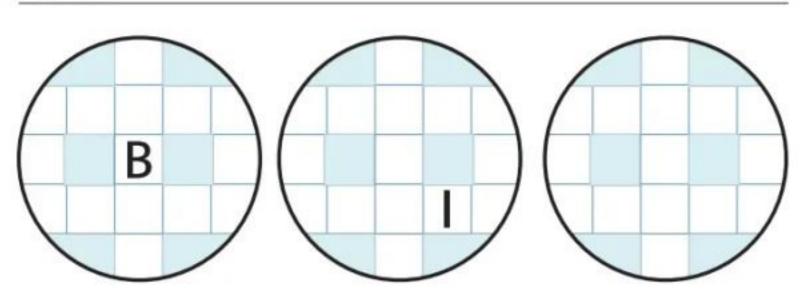

Ponga cada palabra en su lugar adecuado de forma que se acoplen correctamente en los círculos: Socio, libro, boj, traje, oír, jarro, ama, tas, amigo, cauce, oso, bravo, eco, abrir, carro



#### **Pasatiempos**

#### Mosaico Sopa de letras

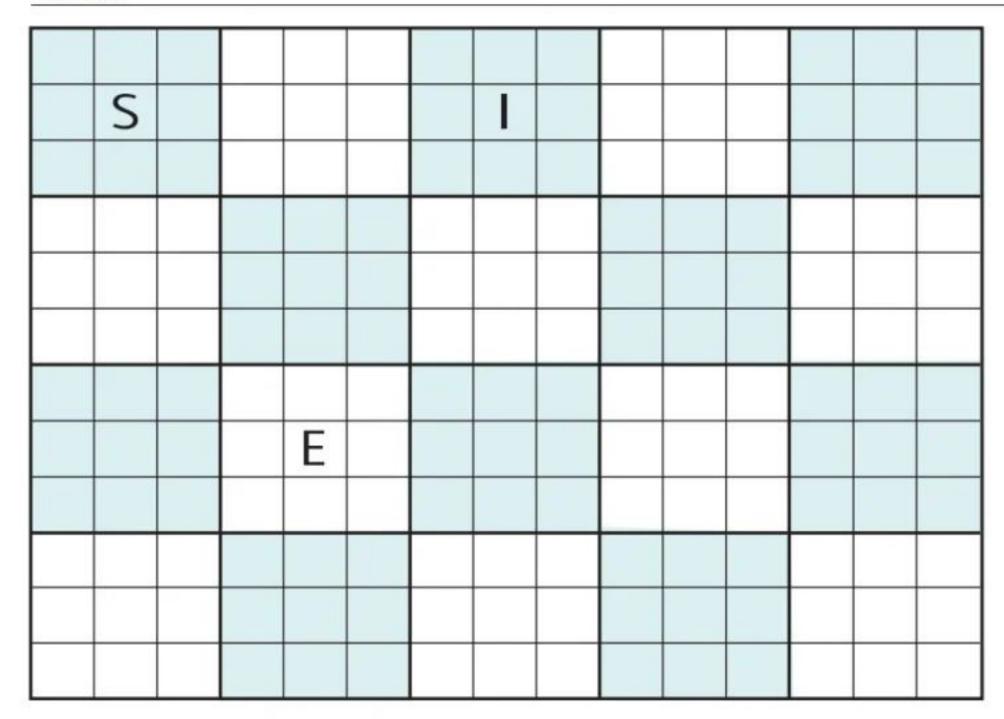

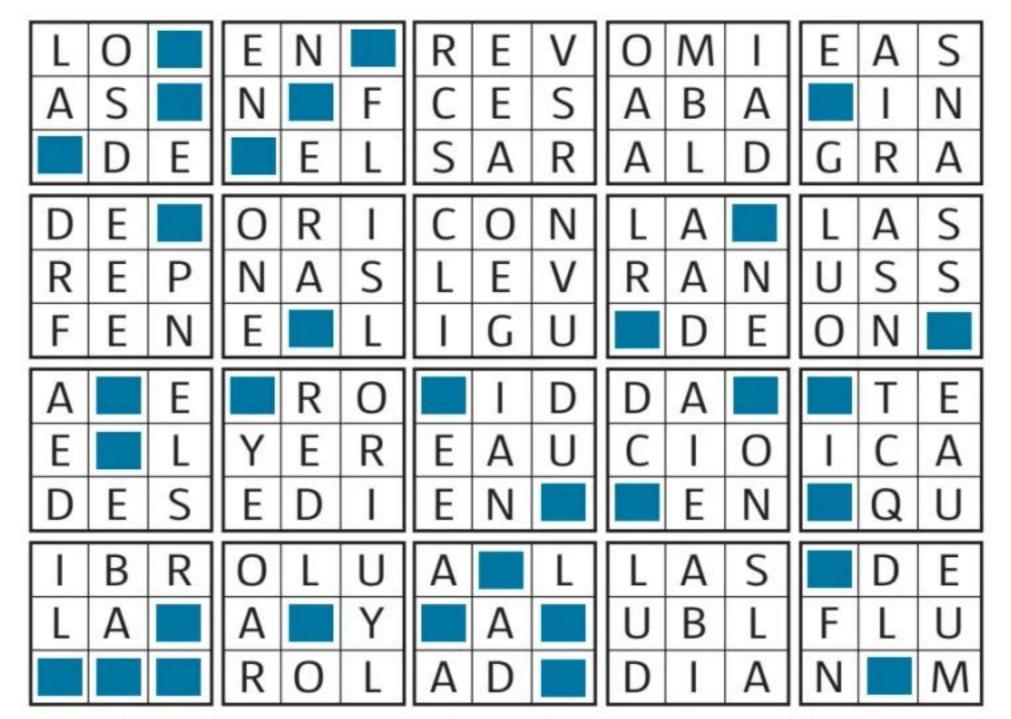

Los veinte recuadros de abajo incluyen un texto en desorden. Ponga cada uno en su lugar correcto y aparecerá el mensaje ordenado

|     |    |   |   | ne  |     | 00 | _   | ıs | > | _ | 4 : | <b>-</b> : |     | ς = | z |            | AO   | tenedor, colonia <b>Palabra</b><br>clave: DARDO             | A |   | 3 | A |   |   | 0 |
|-----|----|---|---|-----|-----|----|-----|----|---|---|-----|------------|-----|-----|---|------------|------|-------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| A S | 4  | ٨ | _ | - E | t w | d  | 14. | A  | > | - | A : |            |     | 4 = |   | 3 T<br>A T | COWE | ENREDO. Fornido, mercado, mercado, sepedor, colonia Balabra | 1 | 0 | 1 | W | 0 |   | ) |
|     | 4  | œ | U |     | _ d | U  | 0   |    | ш | œ | FAT |            |     | STA | ш | [3]T       | AA   |                                                             | N | 3 | 8 | 3 | 1 | N | 1 |
| ⋖   | ۵. | - | 4 | - 1 | 4   | a  | ш   | ×  | ⋖ | - | - : | × 0        | ۷ - | - 4 | 4 |            | DIA  | el e edevell endil<br>bebleupiseb                           | 0 | N | A | 0 | N | N | N |
| Σ   | ۷  | ۵ | 4 | ш . | - 1 | A  | U   | un | U | z | Z   | 0          | 3 4 | 1 0 | U |            | D G  | de las teorias republicanas.<br>Defendia que la economía    | 1 | В | 4 | 3 | В | I | C |
| ۵   | U  | - | - | × . | 0   | d  | U   | d  |   | 8 | R   | 0 -        | 4   | 4   | U | ON         | IMAD | medida en la Revolución<br>francesa y en el desarrollo      | ] | 0 | H | Ē | ] | ] | 1 |
| _   |    |   |   |     |     |    |     |    |   | _ | 1   |            |     |     |   | CE         | AAVA | Rousseau influyeron en gran                                 | 3 | · | ٧ |   | ] | ] | 1 |
| A B |    |   | _ | H . |     |    |     | _  | - |   | D F |            |     |     |   |            | ΣĬ   | MOSAICO. La ideas de                                        | 1 | Ι |   |   | d | 8 | A |

#### ABDCAAMÑOAQRSASH CAGLANAPUAT RTMPINTOREA CAOÑANG KPEQALML JASRKPF BÑAUAT OAI ANAEAHAPAQEGRA ARCOCINERO OAYSAIXGVCARS RMANT AKANOASQPKSTA QUERO AMF NANP QRAS HRISCACSEALEAVFN

Ocho oficios

#### Cruzado mágico

#### Escalera

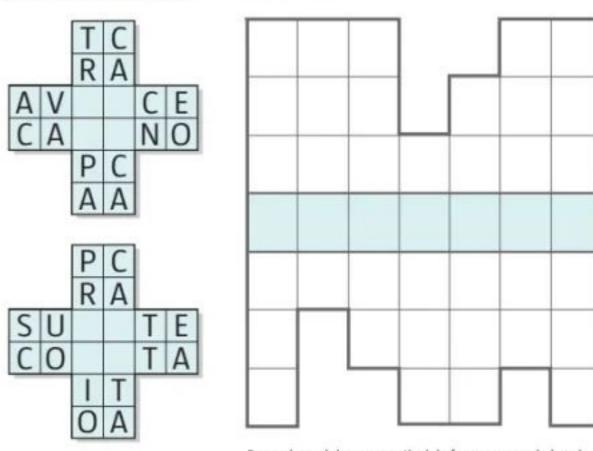

Ponga las letras que faltan para completar las palabras

Ponga las palabras en vertical de forma que en la banda de color se forme una palabra clave: Pernio, felonía, atómico, betún, afable, edema, torneo

#### Enredo

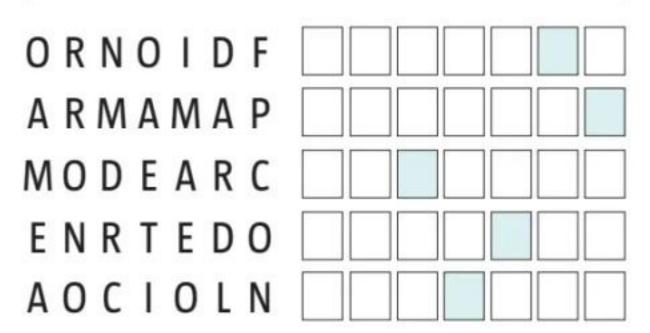

Componga los anagramas siguientes de forma que aparezca la palabra clave en las casillas de color



Sudoku

6

7

6

Diffici

3

5

6

9

8

2

8

6

8

Whatsapp

610203040

#### Espejo roto

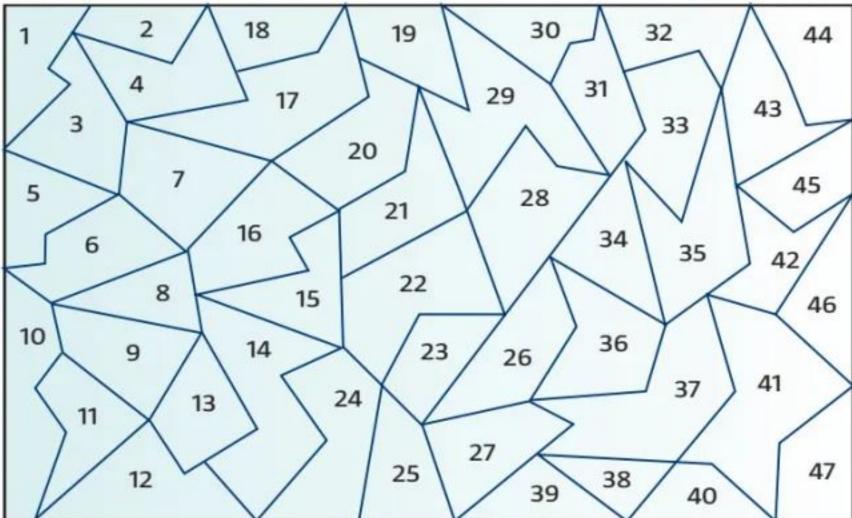

El recuadro representa un espejo roto. Todos los trozos parecen distintos, pero hay dos exactamente iguales en tamaño y forma

10

9

Horizontales: 1. De un tacto muy agradable. Se sientan en el banquillo. -

2. Indica la prontitud a la hora de hacer una cosa (tres palabras). - 3.

Inscribió a alguien en el ejército. Al revés, forman parte del clima. - 4.

Será generoso. Indica, significa. - 5. Enriqueta no está nada bien. Trozo

de mero. - 6. Indica separación. Jamás le da el sol en su trabajo. - 7.

Limitan la apariencia. Va con su casa a cuestas. - 8. Apuntes breves.

Centro de música. - 9. Amparaba, defendía. Tratamiento de respeto. - 10.

Infusión. Fallasen, no acertasen. - 11. Justifica la existencia del botón.

Relación amorosa. - 12. Los principios de la amortización. Con ellas se

Verticales: 1. Figuran en el debe. Parte de Corea. Capacitado, competente.

- 2. Con toda seguridad (dos palabras). Impide el paso. - 3. Es muy

apreciado en Ucrania. ¡Dos de gambas! - 4. Economía, control del gasto.

Personaje de teatro. - 5. Os dais mucha prisa. Río catalán. - 6. Al revés, le llega un rumor. Garci no está nada bien. - 7. Excesivo, mucho más de lo

necesario. - 8. Manifestar algo una y otra vez. Coger con la mano. - 9.

Los principios de la economía. Somníferos infantiles. Letra de elegancia. -

Estado americano. Al revés, lista ordenada del contenido de un libro. —

No se casa con nadie. Se ponen en lo peor. – 12. Nombre de mujer.

#### **Ajedrez**

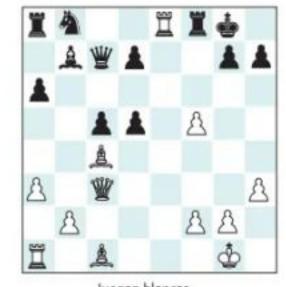

Juegan blancas

#### Jeroglífico



Parece que te gustan todos

#### Santoral

Grupo Alfil

9

9

6

9

8

3

9

Radioteléfono

App

547 82 00

www.rttm.es • www.pidetaxi.es

6

Agatónico, Basa, Cuadrado, Euprepio, Luxorio y Privado.

53

#### Cumpleaños



#### ESTEBAN GONZÁLEZ PONS

vicepresidente tercero del Parlamento Europeo (59)

#### MARÍA URIZ

soprano (78)

#### MEGAN MONTANER

actriz (37)

#### MOHAMED VI

rey de Marruecos (61)

#### Loterías

#### ONCE ONCE

Martes, 20 de agosto

| Lunes, 19     | S:020 707111       |
|---------------|--------------------|
| Domingo, 18   | S:049 04545        |
| Sábado, 17    | S:049 28240        |
| Viernes, 16   | S:028 45067        |
| Jueves, 15    | S:119 <b>89366</b> |
| Miércoles, 14 | S:044 <b>99346</b> |

#### BONOLOTO

Martes, 20 de agosto Números



| 23-25-36-44-45-48 | C-17/R-0  |
|-------------------|-----------|
| Aciertos          | euros     |
| 6                 | 0         |
| 5-C 15            | 57.336,48 |
| 5                 | 995,80    |

#### LOTERÍA NACIONAL

Sábado, 17 de agosto Número premiado 61957



25,50

#### **EUROMILLONES**

Martes, 20 de agosto Números



03-12

#### 07-10-13-18-26

Números estrella

#### LA PRIMITIVA

Lunes, 19 de agosto Números



| Numeros           |           |
|-------------------|-----------|
| 05-07-16-35-37-41 | C-04/R-9  |
| Aciertos          | euros     |
| 6+R               | 0         |
| 6                 | 0         |
| 5+C               | 23.742,66 |
| 5                 | 1.906,35  |

#### **EL GORDO**

10-13-23-24-31

Domingo, 18 de agosto

Números

#### Ocho diferencias







Crucigrama

3

5

6

8

9

10

11

12

pone moreno.

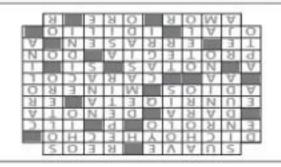

Nümeros 9 y 27 ESPEJO ROTO:

959 'OD TODO ESE. Sobre to, **JEROGLÍFICO:** SOBRE

AJEDREZ: 1. Ah6!





LA RAZÓN DEL VERANO | Miércoles, 21 de agosto de 2024

n la salvaje España de la Transición, Alejo fue un Jagger moreno de acento porteño. Hablo de cuando Tequila, rock con actitud y sonido muy serio, puso a mil a las adolescentes y celosísimos a los modernos de rímel e imperdibles, a los que ya les hubiera gustado vender, y ligar, la décima parte que ellos. La heroína y otras sustancias acabadas en «ína» le mostraron el infierno desde todos los ángulos posibles, pero él decidió regresar a la luz sin que recuerde muy bien cómo. Productor musical de éxito, nos cuenta su milagrosa vida en el autobiográfico «Yo debería estar muerto» (Espasa).

#### Se reivindica como un superviviente desde el mismo título de su libro de memorias. Todos lo somos. Vivir es esquivar la muerte.

Sí. Yo digo que soy sobreviviente serial, porque es verdad que quien más, quien menos ha pasado por algún momento cercano [a la muerte], pero yo estoy por encima de la media. Me ha pasado repetidas veces. Y sí, he jugado con fuego. Pero de pequeño, por ejemplo, tuve una enfermedad y me pude haber muerto. Después vino la dictadura [en Argentina], es decir, cosas que no eran causadas por mí. Algunas sí, pero no todas.

#### «Sombra de aquel instantequedestella» (Juan Gil-Albert). ¿Cree que ese verso tiene algo de usted?

Bueno, sí. Las sombras y las luces, ¿no? Las subidas y las caídas. Las vicisitudes de la vida. Sí, yo he vivido momentos muy altos y otros muy bajos, y podría incorporar esa frase a mi vida.

# Tequila fue una fiesta divertidísima al borde del abismo. ¿Las mayores diversiones han de estar ligadas al peligro?

No necesariamente. Esta fue así, pero creo que te puedes divertir sin arriesgar tu vida. Yo, desde muy pequeño, he vivido bastante al límite y he sido muy arriesgado e incons-

ciente. Así he construido mi vida, pero no creo que sea obligatorio.

## No tiene ningún reparo en hablar de su consumo continuado de heroína y cocaína. ¿Cómo cree que habría sido Tequila sin las adicciones?

(Largo silencio). Pues la verdad es que no lo sé. Es una pregunta que no sé responder. Uno es uno y sus circunstancias, y especular cómo hubiese sido Tequila si, por ejemplo, nos hubiésemos quedado en Argentina y nos hubiésemos hecho allí en vez de en España... ¿Hubiera sido el éxito que fue aquí, hubiéramos triunfado igual? No lo sabemos. Por eso no me considero

¿TIENES FUEGO?

«Hubiera hipotecado mi casa para poder ver a los Beatles»

#### Alejo Stivel

Músico y productor

#### Por Javier Menéndez Flores

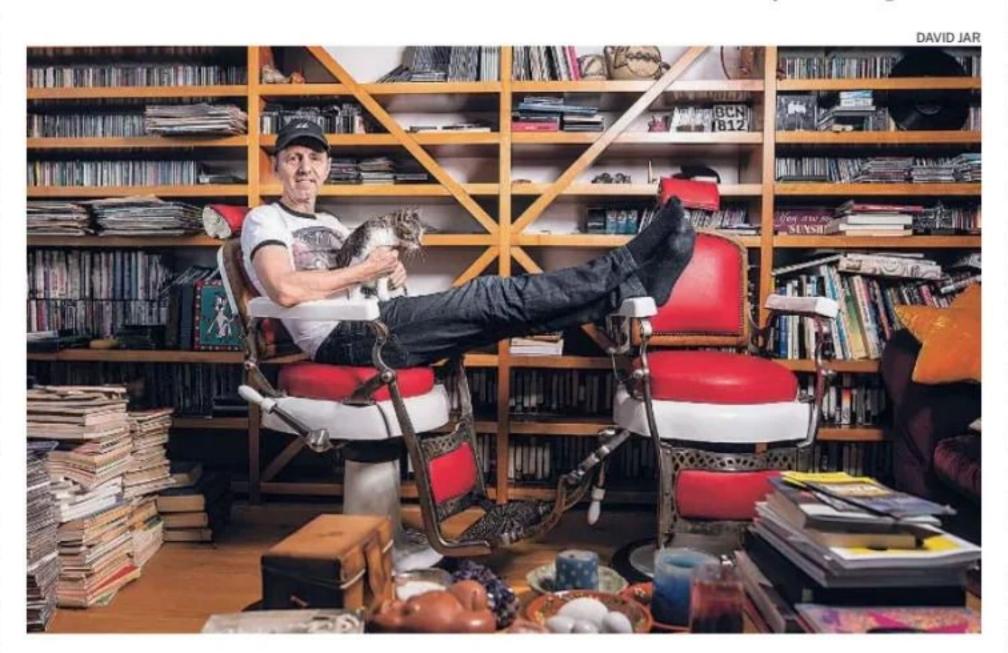

«A SABINA LE TRATABAN SIEMPRE DE EMBELLECER LA VOZ, Y EN "19 DÍAS Y 500 NOCHES" ENCONTRÓ SU PERSONALIDAD VOCAL» capaz de contestar esa pregunta.

#### La resaca de Tequila le duró tres años. El lado oscuro se convirtió en su hogar y Satán en su amigo. ¿Por qué decidió caminar hacia la luz?

Más bien la decisión fue el ir hacia la luz cuando vi que estaba en las profundidades. Un día me miré al espejo y dije que quería salir del pozo e ir hacia la luz. Lo otro fue una sucesión de aventuras, de experiencias.

#### Pasó de rock star a simple mortal. ¿Nunca le invadió el síndrome Norma Desmond?

Ja, ja, ja. No, nunca lo tuve. Ni siquiera cuando era una rock star, en el momento más álgido, me lo creí demasiado. Vengo de una familia de artistas que en Argentina eran muy conocidos y estaba acostumbrado a vivir entre gente famosa y de éxito.

# Es el productor del considerado de forma unánime el mejor disco de Sabina, «19 días y 500 noches». Las canciones son excelentes, sí, pero ¿en qué medida ayudó su mano?

Cuando público y crítica coinciden, es difícil que no sea así. Creo que el mérito fue de Joaquín, que estaba superinspirado. Probablemente fue el momento más inspirado de su vida. Hizo unas letras espectaculares, y también algunas músicas. Creo que mi aporte más

> importante fue elegir un sonido muy real, huyendo de efectismos, tanto para la base musical como para la voz. A Sabina le trataban siempre de embellecer la voz, nadie le había mantenido su voz antes de ese disco. La única manera que tenías de oírlo así era ir a su casa a las cuatro de la mañana, y yo una madrugada le dije que tenía que grabar su voz como cantaba en su casa. Se lo dije como amigo, pero él lo estuvo meditando y unos días después me propuso que lo hiciéramos. Y fue genial, porque ahí encontró su personalidad vocal.

> Ha ido a casi 40 conciertos de los Stones y en algunos desembolsó una fortuna por el precio de reventa. ¿Cuánto habría

#### pagado por ver a los Beatles?

Uf. No lo sé. Mucho.

#### ¿Habría hipotecado su casa?

Probablemente sí. Hubiera hipotecado mi casa para poder ver a los Beatles. Ahí tienes un buen titular, ja, ja, ja.

#### Esta sección se titula «¿Tienes fuego?». Señor Stivel: ¿tiene fuego?

Sí. Tengo gas, tengo piedra, tengo chispa. Y cuando tienes esas tres cosas y las sacudes, entonces se enciende el fuego.

AGENDA 55

1936

La noticia corrió como la pólvora. Los comunistas, con Dolores Ibárruri y Rafael Alberti a la cabeza, organizaron un homenaje a García Lorca. Brilló más que nunca la poesía del asesinado en Granada: «Las piquetas de los gallos/ cavan buscando la aurora,/ cuando por el monte oscuro/ baja Soledad Montoya.../ No me

recuerdes el mar,/ que la pena negra, brota/ en las sierras de aceituna/ bajo el rumor de las hojas.../ Por abajo canta el río:/ volante de cielo y hojas./ Con flores de calabaza,/ la nueva luz se corona./ ¡Oh pena de los gitanos!/ Pena limpia y siempre sola./ ¡Oh pena de cauce oculto/ y madrugada remota!». POR JULIO MERINO



Bilbao

Certamen gastronómico de la tortilla de patata El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha participado en el certamen gastronómico en el que se han elaborado tortillas de patata en el marco de la Semana Grande. En la cita han competido diferentes cuadrillas. Con todo el mundo expectante ante la vuelta de la tortilla del alcalde, que ha sido exitosa, se ha saboreado su elaboración y ha quedado muy satisfecho con el resultado. El certamen ha estado acompañado de la Banda Municipal de Bilbao, que no ha dejado de sonar durante la realización del plato central de la dieta española. El día ha estado animado por otras actividades como teatros de calle y una batalla de rap.

#### Juanjo Artero Regreso al Festival de Teatro de Mérida 16 años después

El actor Juanjo Artero, conocido por interpretar, entre otros, a Javi en la serie «Verano Azul», ha destacado la importancia de la familia y de «no tener aduladores». Lo ha asegurado a EFE con motivo de su presencia en el Festival de Teatro de Mérida, al que vuelve 16 años después dando vida al rey Agamenón, en «Ifigenia», obra que clausura la edición de este año y que se adentra en «el kilómetro cero» de la violencia contra las mujeres.

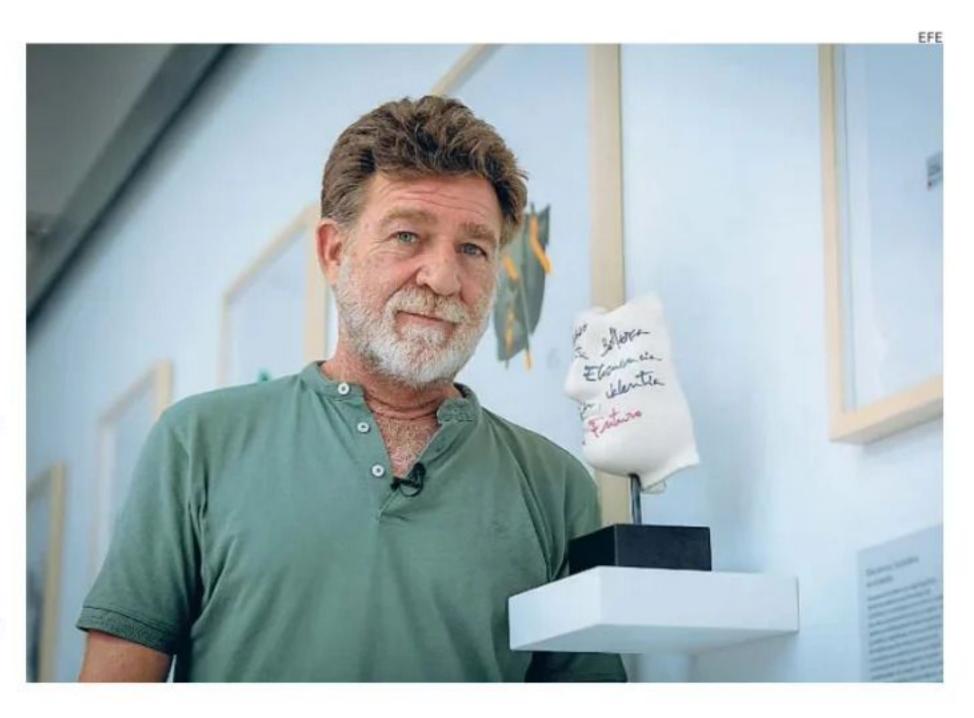

Obituario Silvio Santos (1930-2024)

#### Leyenda de la televisión brasileña



rasil llora la pérdida de Silvio Santos, una de las personalidades más aclamadas de la televisión carioca y dueña de un grupo de televisión que llevaba su nombre. Los canales de su propiedad anunciaron su muerte a los 93 años en la ciudad de Sao Paulo por culpa de una neumonía derivada de una gripe que contrajo semanas atrás y que han resultado ser mortales para una de las mayores leyendas de la pequeña pantalla brasileña, que falleció en el hospital Albert Einstein.

#### Hombre de TV

Nacido como Senor Abravanel en 1930 en Río de Janeiro, Santos es un icono de la televisión brasileña. Comenzó su carrera en la radio en la década de 1940, pero alcanzó la fama en la televisión en 1961 con su primer programa, «Vamos brincar de forca». Este programa evolucionó hasta convertirse en el «Programa Silvio Santos», que ha permanecido en el aire durante décadas y es reconocido por el Guinness como el más longevo en la historia de la televisión. Su estilo carismático y desenfadado lo convirtió en una figura controvertida, especialmente por comentarios polémicos. Además de su carrera en televisión, Santos es un exitoso empresario que fundó el canal SBT y un imperio mediático en Brasil. Será recordado por todos los brasileños por su mítica frase «¿Quién quiere dinero?».





Deportivo de La Coruña y Málaga, los clubes con más abonados de la Segunda División

Víctor Martín. MADRID

asta hace no mucho, España vivía en dos realidades futboleras paralelas. Por un lado, Real Madridy Barcelona lo acaparaban casi todo, con otro puñado de clubes -Atlético, Athletic Club, Betis, Sevilla, Valencia, Real Sociedad, Rayo y poco más-siendo pequeños oasis en la eterna lucha de los dos grandes. Y luego, el resto. Clubes cuyos estadios solo se llenaban -aún sucede- cuando los cracks blancos y azulgranas iban por allí. Y donde las sufridas aficiones veían cómo se celebraba más un gol del rival que de su equipo. Cierto que, poco a poco, ese marco ha ido cambiando.

Pero la locura de esta temporada 2024/25 no tiene precedentes. Y, casualidad o no, LaLiga Hypermotion – conocida popularmente en las redes sociales como «Liga Hipertensión» por lo reñido de la competición cada año– tiene mucho que ver. Desde hace varias semanas se lleva vendiendo esta Segunda División como la mejor de la historia. Si lo es en lo deportivo se desvelará a final de temporada, en función de lo que ofrezcan Más de 310.000 aficionados a lo largo de toda España se han abonado a los clubes de Segunda División, un registro que hace historia en nuestro país

# La hinchada se vuelve loca

los equipos. Pero, en cuanto a seguimiento e implicación de las aficiones, estamos ante algo nunca visto.

A estas fechas, más de 310.000 personas han decidido abonarse a sus clubes de Segunda a lo largo y ancho de toda la geografía española. Unos números impensables hace unos cuantos años. Un incremento de más del 10 por ciento en relación a la temporada pasada.

Son varios los clubes que han roto su récord de abonados. Algunos de ellos con una historia que pasa la mayoría del tiempo por categorías inferiores, y es de cierta lógica que el ascenso lleve a un mayor acompañamiento por parte de la gente de la zona. Otros están viviendo un período de conexión entre entidad y afición que no tenía precedentes.

Un buen ejemplo del primer caso es el Racing de Ferrol. Un histórico que acumula 36 temporadas en Segunda a lo largo de su existencia. Después de bastante tiempo en Segunda B y Primera RFEF, regresaron el año pasado al fútbol puramente profesional. Y la campaña del regreso fue tan bien que su gente se ha terminado de volcar con el club. Pocos días antes de empezar el campeonato actual recibiendo al Málaga, el club ga-

llego anunciaba que había roto todos sus registros con 9.360 abonados. Uno de los clubes de LaLiga Hypermotion con más socios por habitante.

Precisamente el Málaga es el ejemplo contrario. Jugó la Champions League hace ahora 12 años, pero ha tenido que ser con el descenso a Primera RFEF cuando el malaguismo hiciese la catarsis y se entregase al club. A llevarlo de vuelta a donde debe estar. Este año, el club ha logrado 25.800 abonados en su campaña, y decidió sortear 750 plazas más para gente que se había quedado fuera. Se apuntaron al sorteo más de 15.000

personas. Total, 26.550 socios. Muchos más que aquel año de la Champions con Toulalan, Joaquín o Demichelis en plantilla.

El sentimiento de pertenencia a los clubes de cada ciudad es cada vez mayor. Entre esas cifras récord se encuentra mucha juventud que ya entiende a los grandes del país como equipos lejanos, que no representan lo que ellos sienten. Como reza un cántico común en los campos, «la hinchada se vuelve loca cuando rueda la pelota».

Este pasado domingo, por ejemplo, centenares de personas recibieron en Mareo al Sporting como si fuese a jugar una final, o un partido por el ascenso. Pero era la primera jornada del campeonato. Casi 23.500 personas abarrotaron la grada, quedando a ciento y pico entradas del «no hay billetes». Otro tanto pasó en El Sardinero, que se llenó al 90 por ciento para ver el debut del Racing.

Y así se puede seguir recorriendo el país. Con La Romareda en obras de renovación, el Zaragoza está a apenas 400 socios de su máximo histórico. El Granada, recién descendido en mayo y con no pocos líos en torno a la propiedad del club, anunció el pasado viernes que había pasado la barrera de los 16.000 abonados. Nunca había LA RAZÓN • Miércoles. 21 de agosto de 2024

DEPORTES 57



26.607

abonados tiene el Deportivo de La Coruña, la cifra más alta de toda la Segunda División

23%

de los habitantes de Eibar son socios del club de la ciudad, casi uno de cada cuatro vecinos

tenido tantos en Segunda. El Elche, sin apenas un fichaje que ilusione y con una situación institucional más bien oscura, supera los 18.000 y repite prácticamente los números del año pasado.

Pero si hay un equipo que se lleva la palma este año es, una vez más, el Deportivo de la Coruña. Después de una larga, larguísima travesía en el desierto, el Dépor ha regresado a la división de plata y su afición, que ya estuvo en el barro, también ha respondido como se esperaba. A día de hoy son el club con más abonados de Segunda con algo más de 26.600 integrantes. Un puñado más que los

del Málaga, y no muy lejos de los registros de cuando era un club respetado en Europa, temido en muchas partes de España y que incluso llegaba a ganar títulos.

Otros números llaman menos la atención, pero no deberían. El Eibar presenta algo más de 6.200 socios, que al lado de las cifras apuntadas antes parecen pocos. Si contamos que la localidad guipuzcoana tiene 27.400 habitantes, estamos hablando de que el 23 por ciento de la población eibarresa es no ya seguidor, sino abonado del club local. Una locura. Algo parecido ocurre con el Mirandés, que supera los 4.000, o el Eldense, que con 3.380 también ha llegado a su tope de siempre.

Esta temporada es la de la explosión del fútbol local. El fútbol de los que van a los bares de la esquina con la camiseta del club de su ciudad. Aquellos para los que una salvación en el último minuto es más importante que una Champions. Donde lo principal es echar la tarde del domingo, o del sábado, de previa con gente de tu barrio y preguntar qué tal la semana al del asiento de al lado. Y es, también, la mejor semilla posible para que el fútbol español tenga buena salud y un futuro próspero por todo el país.

### Joao Félix ya es pasado

El Atlético cierra el capítulo del portugués, por el que pagó 127 millones y va a ingresar unos 50 tras dos cesiones y poco brillo

J. M. M. MADRID

«Está claro que es ligado al mercado», decía Simeone cuando le preguntaban si la razón de que Joao Félix se hubiese quedado fuera de la convocatoria ante el Villarreal era por su inminente salida. El portugués viajó con sus compañeros hasta la ciudad castellonense, pero poco antes del partido se cayó de la lista porque las negociaciones con el Chelsea estaban muy avanzadas.

«En breve, seguramente, sabrán e informarán de lo que ya me informaron a mí», continuaba el entrenador argentino en Movistar, con una media sonrisa, ya seguro de que la etapa de Joao en el Atlético se terminaba. Y no le va a guardar mucho luto el Cholo, que nunca se ha entendido con el mediapunta ni el futbolista ha sido capaz de entender lo que le pedía el técnico sobre el terreno de juego. Pasa a formar parte del grupo de jugadores que nunca entraron en el círculo de confianza de Simeone, capaz de sacar lo mejor de muchos, pero no de todos.

Ya fue un alivio para Simeone que se fuese cedido primero al



Joao Félix

Chelsea media temporada y luego un curso completo al Barcelona. Son dos préstamos de los que regresó Joao sin dar señales de vida, con algún destello, pero nada que ver con el futbolista que deslumbró en la Liga de Campeones con el Benfica y por el que el Atlético de Madrid tiró, literalmente, la casa por la ventana. 127 millones invirtió en el portugués, el fichaje más caro de su historia y que nunca ha dado el rendimiento que se esperaba.

Ahora va a regresar al Chelsea, pero ya vendido, a cambio de unos 50 millones, muy poco comparado con lo que costó. Va a formar parte de la exagerada plantilla de los londinenses, que ya acumulan 43 futbolistas contratados, un disparate al que se une Joao.

«El club está trabajando. Estamos cerca de poder acercarnos a un futbolista que necesitamos. Ojalá lo podamos traer para potenciar el colectivo y así equilibrar un poco el equipo», decía Simeone con los refuerzos que todavía está esperando. Y el hombre del que hablaba era Conor Gallagher, cuya llegada estaba ligada a la salida de Joao Félix. El mediocentro inglés del Chelsea lleva tiempo esperando que se concrete su fichaje, pero todo dependía de la operación de Joao, así que ahora una cosa va a llevar a la otra para alegría de Simeone. El Atlético se quita un problema en cuanto a peso de masa salarial y además le da al entrenador lo que estaba pidiendo para cerrar una plantilla con la que está obligado a aspirar a todo este curso.

#### El infiltrado

#### El Atlético debe definirse

#### Gonzalo Miró

I primer partido de Liga del Atlético deja argumentos para ver el vaso medio lleno o medio vacío, según los ojos con los que se mire. Empezar la temporada jugando en La Cerámica no es fácil y sacar un punto del estadio del Villarreal puede verse como algo meritorio para ser el punto de partida.

Las mejores noticias entre los rojiblancos están en el crecimiento de Barrios, que parece irá teniendo cada vez más peso en el equipo; el remate de Sorloth, agradecido de que le caiga un centro para rematar de primeras y la capacidad de reacción del equipo, que consiguió empatar un marcador en contra en dos ocasiones.

Por otro lado, los del Cholo Simeone siguen siendo un equipo blando defensivamente y si no se corrige eso es difícil pensar en objetivos ambiciosos como los que deberían tener esta temporada. Griezmann sigue sin dar señales desde enero de la temporada pasada y a Witsel, sin ser culpa suya pues no es central, le cuesta un mundo recuperar el sitio cuando la defensa rojiblanca juega adelantada. Otro nombre propio a destacar, para mal, es Oblak que, si bien estaba jugando su primer partido desde que terminó la Eurocopa, y de eso hace ya mes y medio, volvió a dejar patente que está lejos de su mejor momento de forma. Si a todo esto sumamos que Simeone solo empeoró el equipo con sus decisiones en los cambios, se puede confirmar que queda mucho camino por recorrer.

Lo de Villarreal fue solo el primer partido, pero que Julián Álvarez solo jugase un cuarto de hora es algo que no debe volver a ocurrir. Con el argentino se ha fichado una estrella y hay que utilizarla como tal. Su adaptación, en el campo, que el resto es humo. Mantenerle tanto tiempo en el banquillo no tuvo ningún sentido, salvo que a Simeone le valiera el empate, una posibilidad nada descabellada conociendo al protagonista.

Aún queda mercado y muchos deberes por hacer, sobran delanteros y falta un central, pero es el entrenador argentino quien tiene que definir a qué quiere jugar este equipo. Por lo pronto, la evolución de la temporada pasada a la actual no se ha notado apenas en nada.



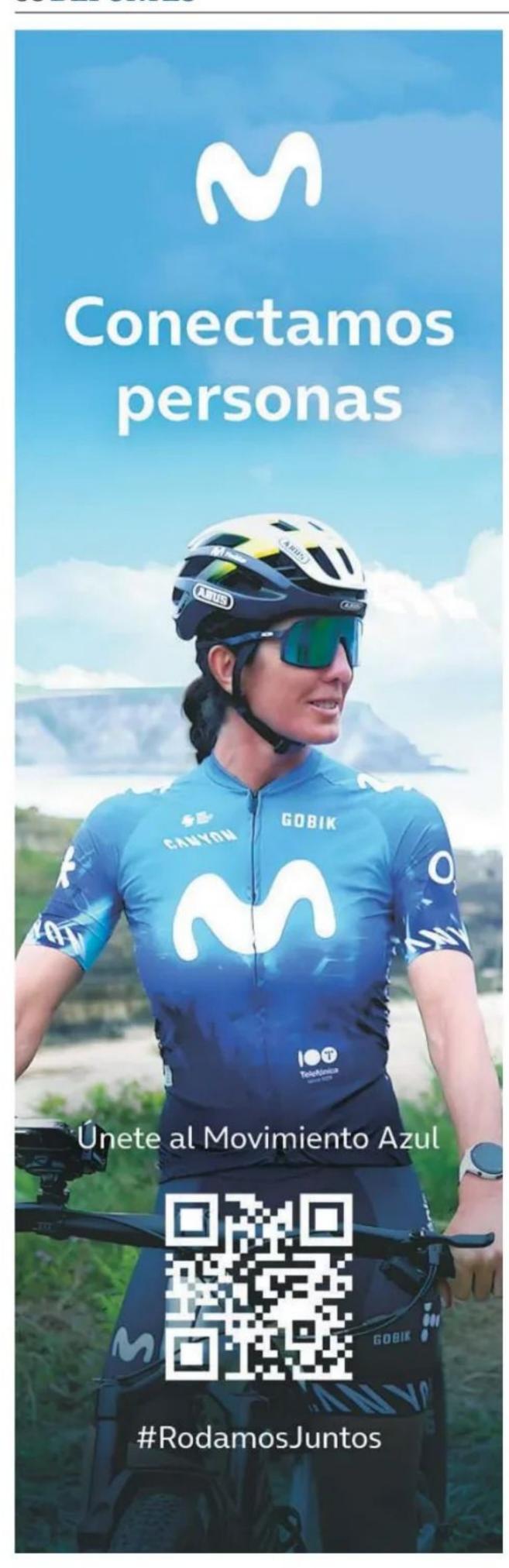

# Roglic gana y Van Eetveldt se presenta

El esloveno es el nuevo líder de la carrera después de imponerse en el Pico Villuercas. Mas y Landa responden

Domingo García. P. VILLUERCAS

Lennert Van Eetveldt se presenta. El belga del Lotto, de solo 23 años, recién cumplidos comenzó la Vuelta como un esprinter y se mostró como uno de los mejores escaladores en la primera subida en alto de la carrera. Pero está más cerca de lo segundo que de lo primero. Ya ganó esta temporada el Tour de los Emiratos después de imponerse en la subida

a Jebel Hafeet. Fue tercero en la Clásica de San Sebastián y el año pasado ya se había asomado a los primeros puestos en la etapa de Belagua y en la de Guadarrama. Pero no se había medido a los grandes y menos en una etapa de montaña de una gran vuelta.

Al belga no le impresionó llegar con los favoritos al final de Pico Villuercas. Era un extraño entre Primoz Roglic, Enric Mas, Mikel Landa y alguno más. Un joven en busca de su primera victoria en una grande que se agarró a la rueda del esloveno sin dar señales de sufrimiento para subir ese 20 por ciento de desnivel que alcanzan los tramos de cemento del ascenso al primer final en alto de la Vuelta. Allí estaba el belga del Lotto, tranquilamente con Roglic a un lado y con Enric Mas al otro. Como si fuera uno de ellos.

«Es una subida estilo LaVuelta», explica Primoz Roglic. «Es difícil hacer diferencias porque la velocidad es poca, pero si tie-



Roglic supera a Van Eetveldt en la línea de meta

nes piernas puedes hacer algo y hoy tenía buenas piernas para conseguir la victoria», añade.

Nada cambió cuando se unieron a ese grupito de cabeza ciclistas como Almeiday Mikel Landa. Al alavés le costó enganchar con los de delante. Cada vez que se acercaba había un ataque que le obligaba a ponerse a remar otra vez. Hasta que se unió en el último kilómetro. Esperó un poco al final del grupo a que llegara su momento de atacar. Y cuando llegó echó de menos algo de fe y echó de más una sombra, la de Van Eetveldt y su pedaleo fácil, que le recortaron terreno pronto. Tan fácil lo vio Van Eetveldt que dejó de pedalear pensando que ya tenía la victoria, pero se quedó con el brazo a media asta. Y Roglic acabó metiendo la rueda para cruzar antes la línea de meta. «Hay que creer siempre. Todos luchamos y nunca se sabe cuándo puede conseguir la victoria»,

#### Evenepoel arranca seis segundos más

Mikel Landa consiguió llegar entre los mejores. A los 34 años llega más mentalizado que nunca para la Vuelta y quiere agarrarse a la general Y la primera prueba la ha superado. «He conseguido regular en la parte más dura y como se han vigilado por delante he podido llegar por detrás hasta el grupo aprovechando el control», dice. «He tenido mejores sensaciones que el primer día», añade. El alavés del T Rex Quick Step ya se ha situado entre los diez primeros.

explica el esloveno, que ha llegado en busca de su cuarta Vuelta y ya se ha vestido con el jersey de líder en la cuarta etapa. «No era el objetivo principal de hoy, pero cuando ves a los chicos trabajar duro con este calor... te alegras de poder terminarlo. Nunca sabes cuándo es la última, así que hay que disfrutarlo», advierte.

Roglic es el referente principal de una carrera que se muestra abierta desde el comienzo, pero que ya empieza a distanciar a alguno de los rivales del esloveno. La montaña ha llegado muy pronto, con la primera etapa disputada en España, y no todos la digieren igual. Landa y Mas, dos de las esperanzas españolas, se adaptaron bien al sofocante calor y al cambio de altura. También Almeida. Sepp Kuss, que se dejó 28 segundos, se quedó a medias. No es demasiado tiempo el que ha perdido, pero peores fueron las sensaciones. Nunca se le vio al lado de Roglic desde que aceleró el paso. Peor le fue a Carlos Rodríguez, que se dejó 51 segundos, y a Carapaz y a Adam Yates, que perdieron casi minuto y medio.

Sin pretenderlo, Roglicha dado el primer golpe. Ha ordenado la Vuelta y ha despejado la carrera de rivales. Aunque le ha salido uno nuevo que no se sabe dónde llegará. «Es un chico muy fuerte y muy rápido», dice de Van Eeetveldt. «Él atacó muy rápido al principio y luego fue perdiendo fuerza. Por suerte tenía algo más y pude rematar al final», explica.

Ya son trece las etapas que ha ganado el esloveno en la Vuelta. Pero el número que él persigue es otro, el 4 de victorias finales. De momento, Roglic gana y Van Eetveldt se presenta.



#### La Vuelta / Clasificaciones

4ª etapa: Plasencia-Pico Viluercas (170,5

| 4 crapa reasencia-rico vituercas (170    | ,            |
|------------------------------------------|--------------|
| kilómetros)                              |              |
| 1. Primoz Roglic (Esl/Bora) 4h           | .26:49 (-10) |
| 2. Lennert Van Eetveldt (Bel/Lotto Dstny | m.t. (-6)    |
| 3. Joao Almeida (Por/UAE)                | m.t. (-4)    |
| 4. Enric Mas (Esp/Movistar)              | m.t.         |
| 5. Mikel Landa (Esp/T Rex Quick Step)    | m.t.         |
| General                                  |              |
| 1. Primoz Roglic (Esl/Bora)              | 14h.33:08    |
| 2. Joao Almeida (Por/UAE)                | a 0:08       |
| 3. Enric Mas (Esp/Movistar)              | a 0:32       |
| 4. Antonio Tiberi (Ita/Bahrain)          | a 0:38       |
| 5. Lennert Van Eetveldt (Bel/Lotto Dstry | /) a 0:41    |
| 6. Felix Gall (Aut/Decathlon)            | a 0:47       |
| 7. Brandon McNulty (EEUU/UAE)            | a 0:50       |
| 8. Mattias Skjelmose (Din/Lidl)          | a 0:58       |
| 9. Mikel Landa (Esp/TRex Quick Step)     | m.t.         |
| 13. Sepp Kuss (EEUU/Visma)               | a 1:14       |
| 18. Carlos Rodríguez (Esp/Ineos)         | a 1:30       |
| Regularidad                              |              |
| 1. Wout Van Aert (Bel/Visma)             | 111 puntos   |
| Montaña                                  |              |
| 1. Sylvain Moniquet (Fra/Lotto Dstny)    | 16 puntos    |
| Joven                                    |              |
| 1. Antonio Tiberi (Ita/Bahrain)          | 14h.33:46    |
| Equipos                                  |              |
| 4 4 4 4 4 4 4                            |              |

43h.41:05

1. UAE

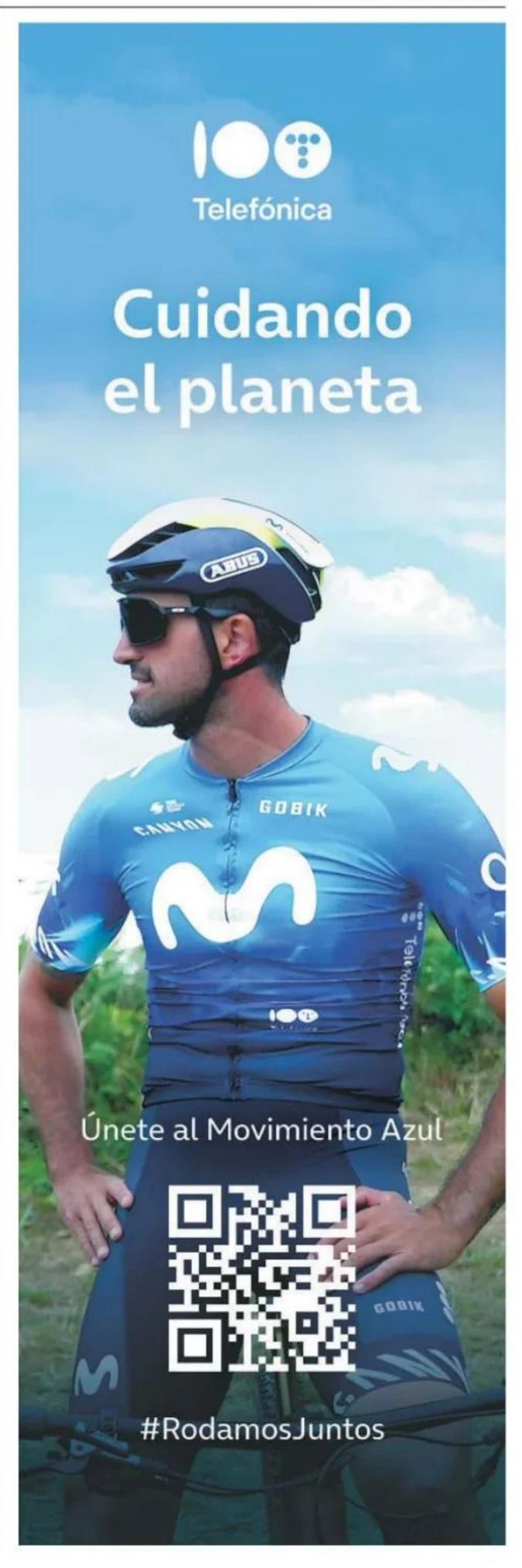





Javier Revuelta, presidente de la Real Federación Hípica Española

## La crisis de la hípica llega al CSD

Se denuncia que la actuación de la RFHE en relación a las elecciones invade las funciones del Consejo

#### Shelly Ramírez Pino. MADRID

Con las elecciones a la Real Federación Hípica Española (RFHE) fijadas para el 31 de octubre, Francisco Javier Jiménez Huarte, presidente de la Federación Navarra de Hípica y miembro de la Comisión Delegada de la RFHE, Cayetano Martínez de Irujo Fitz James-Stuart e Ignacio Ridruejo Timbal, estos últimos en su condición de jinetes federados de la RFHE, han denunciado ante el presidente y la comisión directiva del Consejo Superior de Deportes (CSD) actos de carácter reglamentario que supuestamente se están llevando a cabo en el seno de la Federación que preside Javier Revuelta y que contravienen lo dispuesto en la Ley del Deporte.

La denuncia se centra en la exclusión de más de cien clubes de galopes del censo inicial a las elecciones de la RFHE, los cuales fueron expresamente incluidos por la comisión directiva del CSD. Los denunciantes alegan que dicha exclusión la llevó a cabo un órgano de la RFHE «manifiestamente incompetentey extemporáneo». Los demandantes aseguran que la actuación de la Federación implica una clara intromisión en las competencias propias del Consejo y solicitan por ello la suspensión cautelar y provisional del presidente de la RFHE, Javier Revuelta del Peral, y demás miembros de los órganos de Gobierno, así como la declaración de nulidad de todos los acuerdos adoptados desde el pasado trece de junio, lo que conllevaría el nombramiento de una nueva Comisión Electoral, ya que la nombrada la han tachado los denunciantes de parcial.

Las supuestas irregularidades contravienen preceptos de la Ley del Deporte, de los Estatutos de la Real Federación Hípica Española y de la Orden Ministerial 42/2024 por la que se regulan los procesos electorales de las federaciones deportivas, así como el propio Estatuto del CSD al que apuntan que le han usurpado las competencias exclusivas que tiene en materia de aprobación y modificación de estatutos y reglamentos de las federaciones.

El siete de mayo del presente

año, se aprobó el Reglamento Electoral de la Real Federación Hípica Española. Dicha aprobación se llevo a cabo de conformidad con lo establecido en el artículo 14.G) de la Ley 39/2022 del treinta de diciembre, que establece que corresponde al CSD ratificar los estatutos y reglamentos de las federaciones, así como sus modificaciones, ejerciendo dicha competencia la Comisión Directiva del CSD, conforme a lo dispuesto en el artículo 12.3 del Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre sobre federaciones y en el artículo 6.6.b) del Real Decreto 460/2015, de cinco de junio por el que se aprueba el Estatuto del Consejo Superior de Deportes.

El presidente de la Federación, Javier Revuelta, ha sido denunciado ante el Consejo

Se centra en la exclusión de más de cien clubes de galopes del censo electoral En los mismos términos se pronuncia el artículo 4.4 de la Orden EFD/42/2024 de 25 de enero, por la que se regulan los procesos electorales en las federaciones deportivas en relación con los reglamentos electorales. En consecuencia, consideran evidente desde un punto de vista normativo a qué órgano corresponde la facultad de aprobar un reglamento federativo o su modificación si procediera.

Los denunciantes alegan que la voluntad del legislador ha sido facilitary ampliar la participación de los clubes y otros estamentos deportivos. Afirma el denunciante Francisco Javier Jiménez Huarte que «se está vulnerando de manera sistemática y permanente el principio de legalidad y el principio de seguridad jurídica amparados en la Constitución, ya que en las reuniones de la Comisión Delegada de la RFHE se ha tomado la particular costumbre de no permitir la deliberación y el debate de los puntos del día, tal y como ordenan los estatutos de la Real Federación Hípica Española».

Asegura el presidente de la Federación Navarra que esto se viene denunciando ante el Secretario General de la RFHE, quien contesta que los estatutos amparan dicho proceder, absolutamente inconstitucional según su opinión.

#### Sinner, quinto título del año antes del US Open

M. Ruiz Díez. MADRID

Jannik Sinner se presentará el lunes en Nueva York para el comienzo del US Open como número uno del mundo, como el único jugador que este curso ha ganado dos Masters 1.000 y como la raqueta con más títulos en 2024 con cinco. El italiano fue superior en la final de Cincinnati a Frances Tiafoe y se impuso al estadounidense por 7-6 (7/4) y 6-2 en 96 minutos para sumar el décimo quinto título de su carrera.

Dio igual que Tiafoe salvara una bola de set antes del desempate con que se resolvió el primer parcial. Sinner no titubeó y el segundo set fue un paseo para el ganador del Abierto de Australia y los torneos de Miami, Rotterdam y Halle.

Cincinnati ha servido para que el número uno del mundo despejara las incógnitas con las que llegaba sobre su estado físico. Después de caer en cuartos definal de Wimbledon ante Medvedev, el italiano renunció a los Juegos Olímpicos por una inflamación en las amígdalas. Su trayectoria en el torneo ha permitido comprobar que está plenamente recuperado de los problemas físicos, ya que ha sido capaz de resolver partidos muy equilibrados desde segunda ronda. Y en cuartos y semifinales solventó dos citas muy complicadas ante Rublev y Zverev.

#### Positivo en Indian Wells

La victoria en Cincinnati estuvo salpicada por el positivo que Sinner dio en abril en un control antidopaje en Indian Wells. La Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) le ha declarado inocente al tratarse de un error de su fisioterapeuta, que usó un producto con clostebol, sustancia prohibida. Sinner acepta perder los puntos que sumó en el torneo-400-yel dinero que se embolsó. La ITIA notificó el resultado al jugador y se abrió una investigación al respecto que determinó la involuntariedad del tenista de ingerir el clostebol.

TIEMPO 61 LA RAZON • Miércoles. 21 de agosto de 2024

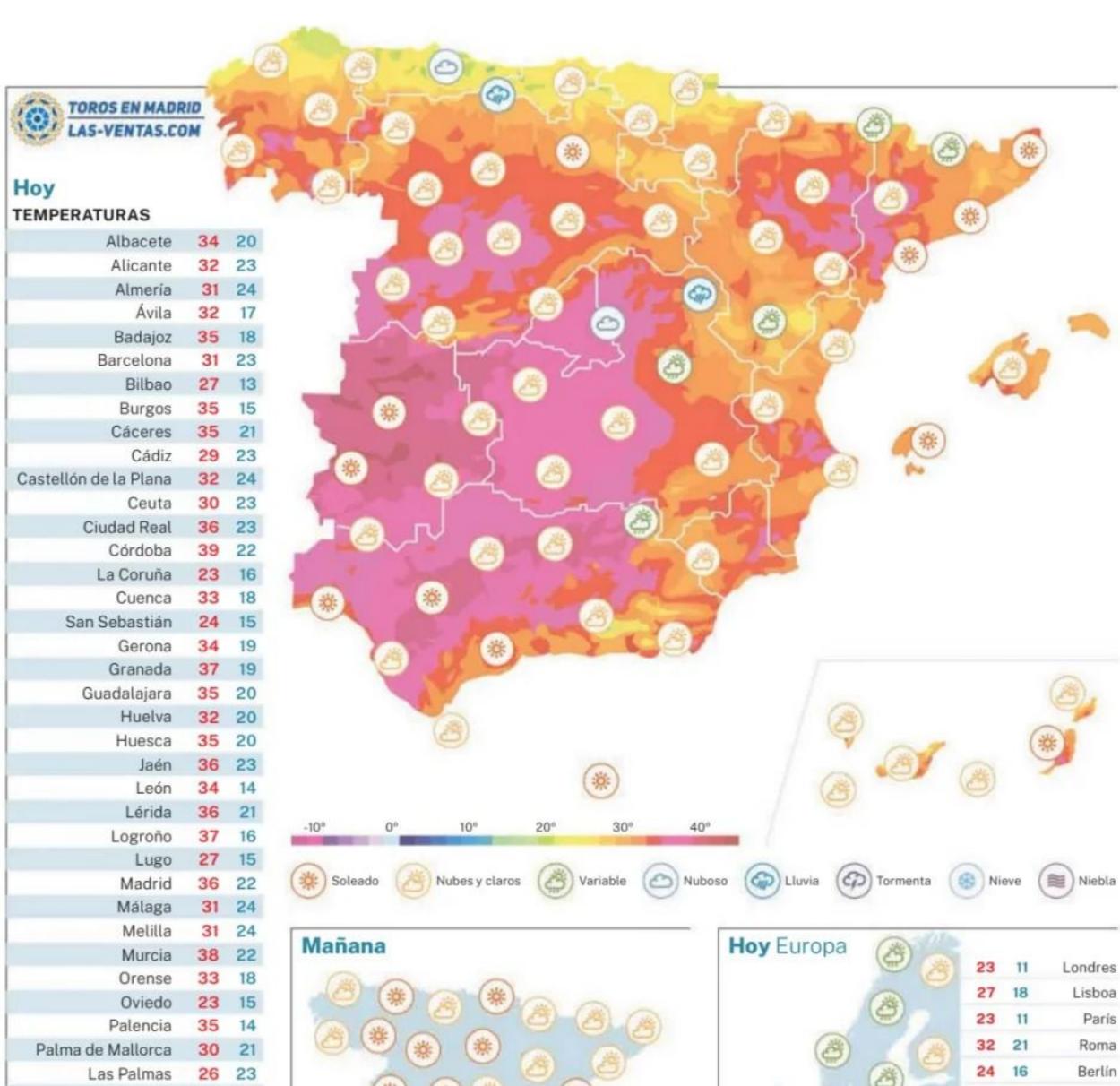

#### 20 13 Oslo 13 Estocolmo 27 17 Varsovia 30 19 Viena 32 23 Atenas 23 11 Moscú 12 22 Bruselas

#### Embalses % agua embalsada Tajo Guadiana Guadalquivir Ebro Duero Miño-Sil Júcar Guadalete-Bar. Med. Andaluza Segura Galicia Costa Cataluña Int. Cantábrico Occ. Tinto, Odiel y P. Cantábrico Or. P. Vasco Int. 0 20 40 60 80 100

34

27

35

30

24

33

37

33

30

34

35

32

36

38

22:12 09:21

4/08

12/08

19/08

37 23

32 24

Pamplona

Pontevedra

Salamanca

Santander

Tarragona

Segovia

Sevilla

Soria

Teruel

Toledo

Vitoria

Zamora

Zaragoza

Madrid

07:29 21:05

Nueva (

Llena (

Menguante ( 26/08

Creciente (1)

Valencia

Valladolid

Sta. Cruz de Tenerife

14

17

18

23

16

19

22

17

24

17

17

13

17

21

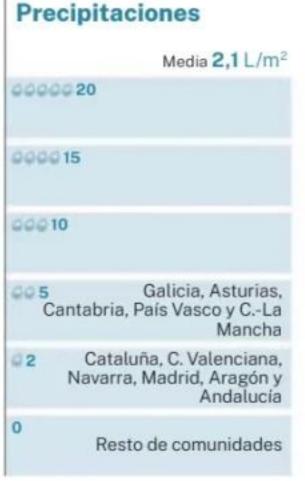

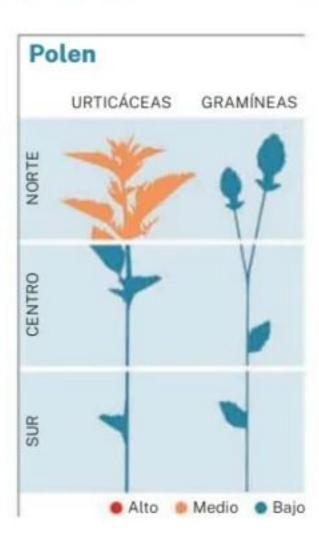

### Cielos despejados

n la mayor parte del país se pre-→ vé tiempo estable con cielos poco nubosos o despejados. En el norte de Galicia y área cantábrica se prevén intervalos nubosos con precipitaciones débiles ocasionales tendiendo a menos a lo largo del día. Asimismo se darán intervalos de nubes bajas matinales en áreas aledañas al sur, así como en Valencia, Estrecho, Alborán y en el este de Cataluña, sin descartar chubascos aislados. Por la tarde se desarrollará nubosidad de evolución en Castilla-La Mancha, Extremaduray provincias colindantes, así como en Andalucía interior y este de Cataluña, con posibles tormentas ocasionales, más probables e intensos en elinterior, este y sudeste. Las tormentas y chubascos serán localmente fuertes y acompañadas de granizo en la Ibérica oriental y en el sur de Castilla-La Mancha y norte de Andalucía. En Canarias se esperan intervalos de nubes medias y altas sin descartar algún chubasco.

Las temperaturas máximas aumentarán en el noroeste y el Estrecho, con descensos en Andalucía e interior sudeste. Se espera superar los 35 grados en amplias zonas de la vertiente atlántica sur, así como sur de Galicia y de Canarias.

#### A tener en cuenta



El ministro de Desarrollo Agrario y Riego de Perú, Ángel Manero, anunció un proyecto de recuperación de 120.000 hectáreas de andenes incas y pre-incas, en 11 regiones andinas, que impulsará el sector agrario, el turismo y la gastronomía.



Un total de 800.000 € destinó el programa de cooperación regional que fomenta la asociación estratégica entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe (Euroclima) para impulsar acciones y monitoreo de degradación forestal en Ecuador.

#### Índice ultravioleta

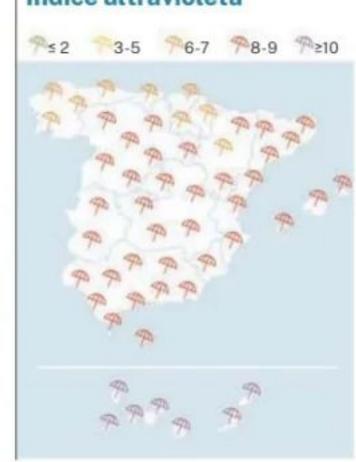



Desde su llegada a Antena 3 en 2022, «Y ahora Sonsoles» no ha parado de crecer hasta convertirse en el preferido de las tardes de los españoles

El exitoso programa de las tardes regresa con nueva temporada y más tiempo en antena, renovando su liderazgo y manteniendo la frescura y cercanía que lo caracteriza

## Una hora **más** con Sonsoles

David Jaramillo. MADRID

onsoles Ónega retoma este lunes 26 de
agosto el mando de
las tardes en Antena 3
con «Y ahora Sonsoles», el programa que ha conquistado a la audiencia y que ahora
adelanta su horario a las 17:00 horas, ampliando su presencia diaria.
Esta nueva temporada llega cargada de expectativas, respaldada por
el éxito indiscutible del año anterior, donde el espacio se consolidó
como líder absoluto en su franja
horaria.

Para celebrar su regreso, el equipo de «Y ahora Sonsoles» ha dado vida a un spot publicitario tan dinámico como divertido, en el que bailanalritmode «Dancing Queen» de ABBA. El buen ambiente y la complicidad fueron los protagonistas dela jornada de grabación, marcada por las altas temperaturas, que llevaron a algunos colaboradores a lanzarse al agua para refrescarse. Pilar Vidal, una de las habituales del programa, no dudó en bromear: «La próxima vez lo hacemos en la nieve», dejando claro que el espíritu distendido y cercano sigue siendo la marca de la casa.

El salto al agua de Sonsoles Ónega fue uno de los momentos más comentados del rodaje, junto con la participación de Tamara Gorro, quien confesó estar un poco asustada, y Carlos Pérez Gimeno, que se mostró muy confiado. Estos detalles muestran el carácter humano y accesible del equipo, un aspecto que ha contribuido al éxito del programa, logrando una conexión genuina con el público.

Más allá de la diversión, «Y ahora Sonsoles» ha sabido combinar actualidad y entretenimiento de manera impecable, lo que le ha permitido mantenerse como la opción favorita de los espectadores en la franja de la tarde. Durante la temporada anterior, el programa logró una media del 12% de cuota de pantalla, superando a su competidor directo por más de 1,3 puntos. Con cerca de un millón de espectadores diarios y más de 3,1 millones de espectadores únicos en cada emisión, el espacio lideró en el 84% de los días del curso televisivo.

El éxito del programa no solo se refleja en sus datos de audiencia, sino también en su capacidad para atraer a un público diverso, con especial fuerza en comunidades como Castillay León, Baleares, Canarias, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, donde ha alcanzado cuotas de hasta el 16,9%. Este respaldo regional es prueba del amplio alcance y la influencia de «Y ahora Sonsoles», que ha lo-

«Pecado Original» se despide y renueva las tardes

La popular serie turca

que ha dominado las tardes en Antena 3, «Pecado Original», llegará a su capítulo final este viernes 23 de agosto, tras más de 500 días de emoción, tensión, pasiones, venganzas... y liderazgo. Con su despedida, la programación vespertina se renueva: «Y ahora Sonsoles» ampliará su horario, comenzando a las 17:00 horas desde el lunes 26 de agosto, mientras «Sueños de libertad» mantendrá su horario habitual.

grado posicionarse como un referente en la televisión española.

Producido por Atresmedia TV en colaboración con Buendía Estudios, «Y ahora Sonsoles» no solo brilla en España, sino que también ha logrado conquistar audiencias internacionales a través de Antena 3 Internacional y atresplayer. Esta expansión internacional subraya el atractivo del programa y la capacidad de Sonsoles Ónega para conectar con audiencias más allá de las fronteras españolas.

La fórmula del éxito de «Y ahora Sonsoles» radica en su equipo, que combina la experiencia con la frescura, sumando a periodistas, escritores, filósofos y especialistas en crónica social, entre otros. Esta diversidad de colaboradores permite al programa abordar una amplia

Vuelve la actualidad, el entretenimiento y un espacio en el que sentirse conectados y bien informados

La nueva temporada llega cargada de expectativas y respaldada por el éxito del año anterior

gama de temas, siempre desde una perspectiva cercana y respetuosa. Además, los reporteros a pie de calle aportan una dimensión extra, trayendo al plató la actualidad en directo y ofreciendo al espectador una visión completa de lo que ocurre.

Con el inicio de esta nueva temporada, «Y ahora Sonsoles» se enfrenta al reto de mantener y superar los logros alcanzados. El cambio de horario a las 17:00 horas es una muestra de la confianza de Antena 3 en el programa y en su capacidad para seguir liderando las tardes. Sonsoles Ónega y su equipo están listos para ofrecer a los espectadores más de lo que ya aman: actualidad, entretenimiento y un espacio en el que sentirse conectados y bien informados.

Mientras «Pecado original» llega a su desenlace, «Y ahora Sonsoles» toma el relevo con energías renovadas, listo para seguir siendo la cita imprescindible en las tardes de Antena 3. Con un formato ampliado, más tiempo en pantalla y el carisma innegable de Sonsoles Ónega, el programa se prepara para una nueva etapa que, sin duda, seguirá marcando la pauta en la televisión española.

|       | LA 1                     |
|-------|--------------------------|
| 08:50 | La hora de La 1.         |
| 10:40 | Mañaneros.               |
| 14:00 | Informativo territorial. |
| 14:10 | Ahora o nunca verano.    |
| 15:00 | Telediario 1.            |
| 15:50 | Informativo territorial. |
| 16:15 | El tiempo.               |
|       | Salón de té La           |
|       | Moderna.                 |
| 17:30 | La Promesa.              |
| 18:30 | El cazador stars.        |
|       | El cazador.              |
|       | Concurso con Rodrigo     |
|       | Vázquez.                 |
| 20:30 | Aquí la Tierra.          |
|       | Con Jacob Petrus.        |
| 21:00 | Telediario 2.            |
|       | 4 estrellas.             |
|       | «Corto y cambio».        |
| 22.45 | Cicatriz.                |
|       |                          |

#### 02.35 Noticias 24 horas LA2

00:40 Cine, «Vivir de noche»,

09:55 Escala humana. 10:25 Arqueomanía. 10.55 Documenta2. 11:45 La 2 express. 12:00 Las rutas D'Ambrosio. 13.00 Mañanas de cine. «La ley del forastero». 14:25 Ramón y Cajal. Historia de una voluntad. 15:20 Saber y ganar. 16:05 Vuelta Ciclista a España. Fuente del Maestre-Sevilla. 18.00 Documenta2. 18.55 El Paraíso de las Señoras. 20:10 La 2 express. 20.30 Diario de un nómada. Ruta España. 21:30 Cifras y letras. 22.00 78/52. La escena que cambió el cine.

#### ANTENA 3 08:55 Espejo público. 13:20 Cocina abierta con Karlos Arguiñano. 13:45 La ruleta de la suerte. Concurso con Jorge Fernández. 15:00 Antena 3 Noticias 1. Con Sandra Golpe. 15:30 Deportes. Con Rocío Martinez, Angie Rigueiro y Alba Dueñas. 15:35 El tiempo. 15:45 Sueños de libertad. 17:00 Pecado original 18:00 YAS Verano. 20:00 Pasapalabra. Concurso con Roberto Leal. 21:00 Antena 3 Noticias 2. Con Vicente Vallés v Esther Vaguero. 21:30 Deportes. Con Rocio Martinez. Angie Rigueiro y Alba Dueñas. 21:35 El tiempo. 21:45 El hormiguero 3.0. Con Pablo Motos. 22:45 Cine. «Los Japón». En 1614, una expedición el nieto del emperador

japonesa encabezada por desembarcó en el pueblo sevillano de Coria del Río. El heredero al trono se enamoró de una bella sevillana, formó una familia y nunca regresó a Japón. Cuatrocientos años después, el emperador Satohito muere y el heredero legítimo resulta ser Paco Japón, vecino de 37 años de Coria del Río. 00:50 Cine. «No controles».

#### LA SEXTA 06:45 Ventaprime. 07.15 ¿Quién vive ahí? 09:00 Aruser@s fresh. Con Alfonso Arús. 11:00 Al rojo vivo. Con Inés García. 14:30 La Sexta noticias 1ª edición. Con Helena Resano. 15:15 Jugones. Espacio de análisis y debate deportivo que cuenta con la colaboración de periodistas y especialistas de distintos medios. Con Josep Pedrerol. 15:30 La Sexta meteo. 15:45 Zapeando. Con Miki Nadal, Con la colaboración de Cristina Pedroche. Quique Peinado, Valeria Ros, Santi Alverú, Berta Collado y Maya Pixelskaya. 17:15 Más vale tarde. Con Marina Valdés y Maria Lamela. 20:00 La Sexta noticias 2ª edición. Con Cristina Saavedra y Rodrigo Blázquez. 21:00 Especial La Sexta noticias. 21:20 La Sexta meteo. 21:25 La Sexta deportes. Con Carlota Reig y Oscar Rincón.

## 07.00 VeraNeox Kidz. 10:30 Modern Family. 12:15 Los Simpson. 16:15 The Big Bang 19:45 Chicago P.D. Narra la 02:30 Jokerbet: ¡damos juego! 03:15 The Game Show. 04:00 Minutos musicales. 06:00 Hoteles con encanto. 08:30 Joyas TV. 09:35 La tienda de Galería del 10:30 Hoy cocinas tú.

#### 11:00 Caso abierto. 14:30 Cocina abierta con Karlos Arguiñano. 15:00 Esposa joven. 16:20 La viuda de blanco. 18:00 La fea más bella. 20:00 Si nos dejan. 21:30 Guerra de rosas. 00:30 Rumbo al paraíso. 02:45 A un paso del cielo. 04:30 Ventaprime. 04:45 Minutos musicales. MEGA 07:30 El Chiringuito de Jugones.

NEOX

vida cotidiana de varios

policías y miembros de

Criminal asignado

NOVA

Coleccionista.

al Distrito 21 del

de Chicago.

la Unidad de Inteligencia

Departamento de Policía

Theory.

#### Con Josep Pedrerol. 10:00 Crímenes imperfectos. 14:30 La casa de empeños. 19:50 ¿Quién da más? 23:45 El Chiringuito: la cuenta atrás. 00:00 El Chiringuito de Jugones.

#### CUATRO 07:00 Love Shopping TV Cuatro. 07.30 ¡Toma salami! 08.25 Callejeros viajeros. 10:15 Viajeros Cuatro. 11:30 En boca de todos. Con Nacho Abad. 14:00 Noticias Cuatro. 14:55 ElDesmarque Cuatro. Con Manu Carreño. 15:10 El tiempo. 15:30 Todo es mentira. Programa de humor con Marta Flich y Pablo González Batista. 18:30 Tiempo al tiempo.

| 20:00 | Noticias Cuatro.       |
|-------|------------------------|
| 20:45 | ElDesmarque Cuatro.    |
|       | Con Ricardo Reyes.     |
| 21:00 | El tiempo.             |
| 21.10 | First Dates            |
| 22.50 | Viajeros Cuatro.       |
| 01:35 | Callejeros viajeros.   |
|       | ElDesmarque madrugada. |
|       | Con Ricardo Reves.     |

#### **TELECINCO**

| 07:00 | Informativos Telecinco.  |
|-------|--------------------------|
| 08:55 | La mirada crítica.       |
| 10:30 | Vamos a ver.             |
| 15:00 | Informativos Telecinco.  |
| 15:25 | ElDesmarque Telecinco.   |
| 15:35 | El tiempo.               |
| 15:45 | El diario de Jorge.      |
| 17:30 | TardeAR.                 |
| 20:00 | Reacción en cadena.      |
| 21:00 | Informativos Telecinco.  |
| 21:40 | ElDesmarque Telecinco.   |
|       | Con Matías Prats Chacón. |
| 21:50 | El tiempo.               |
| 22:00 | ¡Allá tú!                |
|       | Concurso con Jesús       |
|       |                          |

#### **TELEMADRID**

11:20 120 minutos. 14:00 Telenoticias. 15.30 Cine de sobremesa. «Loca evasion».

17.20 Cine de tarde. «Su otra esposa».

19:10 Madrid directo. 20:30 Telenoticias.

23:25 En portada.

21:35 Juntos. 22.30 El megahit. «El hombre del norte».

00:45 Cine. «El Yang-Tse en llamas».

#### TRECE

12:05 Ecclesia al día. 12.20 Don Matteo. 14:30 Trece noticias 14:30. 14.45 Sesión doble. «Tai-pan».

16.50 Sesión doble. «Abandonados en la isla

perdida». 18.45 Western, «Los asaltantes de Kansas».

20:20 Cine. «La brigada de la muerte».

22:00 El cascabel.

00:30 El Partidazo de Cope.

#### MOVISTAR PLUS+

13:43 Greta Gerwig: la mirada de una generación. 14:39 Un día en Nueva York con

Woody Allen.

21:30 El intermedio

Summertime.

22.30 El taquillazo. «Trash:

00:30 Cine. «La esposa

perfecta».

Con Sandra Sabatés.

Ladrones de esperanza».

15:32 Cine. «Golpe de suerte». 17:06 Cine. «Somos los Miller». 18:52 Ilustres ignorantes.

19.22 Galgos. 21:00 El instinto de Sharon

Stone. 22:00 Cine. «El salto».

23:27 Leo talks. 23.51 Crimenes.

#### STAR CHANNEL

13.24 Los Simpson. 14:49 ACI: Alta Capacidad Intelectual. 15:53 Cine. «Indiana Jones y la

última cruzada». 17:51 ACI: Alta Capacidad Intelectual.

18.57 El cuerpo del delito. 20.46 Will Trent Agente especial.

22:31 Cine. «Marte (The Martian)».

00.15 El cuerpo del delito.

#### WARNER TV

Vázquez.

22:50 Una vida perfecta.

02:05 Casino Gran Madrid

Online Show.

08.41 The Rookie. 11.25 El joven Sheldon. 15:30 Cine. «XXXII: Estado de emergencia». 17:15 Cine, «El valle de la venganza». 19.15 Hawai 5.0. 22.00 The Rookie. 01:40 Cine. «The Outpost». 03:35 Cine. «El hombre de acero». 05:40 Cine. «Mad Max: Salvajes

de autopista».

## Ser AMIGO de la RAE es mucho más que palabras.

ES COLABORAR CON LA INSTITUCIÓN QUE TRABAJA POR LA LENGUA ESPAÑOLA DESDE HACE MÁS DE 300 AÑOS. AHORA TAMBIÉN POR SU PROGRESO EN EL UNIVERSO DIGITAL.

HAZTE AMIGO DE LA RAE www.amigosdelarae.es







#### miércoles, 21 de agosto de 2024

n los actos de partido cabe cualquier desmesura. Kamala Harris se refirió al presidente de Estados Unidos, en la Convención Demócrata, que es un spot publicitario que durará cuatro días, como «el increíble Joe Biden». Desde luego, lo es que ocupe ese cargo. Me recuerda a una mala serie de televisión o un biopic sobre un vendedor de coches usados. Estoy algo condicionado porque estos días he visto algún capítulo suelto de la interesante serie «La maravillosa Sra. Maisel», una comedia ambientada a finales de los 50 y principios de los 60. Al escuchar a Kamala me vino a la memoria el título. En este caso tiene sentido mientras que en el otro es un disparate. Lo mismo me sucedió al escuchar al mediocre Biden referirse a ella como la mejor decisión política que había tomado en su vida. Esto marca el nivel intelectual de esta presidencia. Durante estos años la ha tenido relegada al rincón de pensary ahora la presenta como la maravillosa Kamala Harris. He de reconocer que prefiero esa serie que escuchar las sandeces del decadente Biden y la arribista Harris.

# Sin Perdón El increíble Joe Biden



Francisco Marhuenda

«Es un insulto a la inteligencia escuchar que le ha dado a Estados Unidos "lo mejor de mí"»

La Convención se ha organizado, como es lógico, a mayor gloria de la candidata y para que los medios de comunicación, que abrumadoramente la apoyan, nos muestren este nuevo prodigio de la política. Biden era un abogado gris que tuvo la suerte y el valor de ganar unas elecciones al Senado cuando ningún demócrata quería ser candidato. Ha medrado en la Cámara Alta ejerciendo de personaje simpático y servicial. Por ello, es un insulto a la inteligencia escuchar que le ha dado a Estados Unidos «lo mejor de mí». En todo caso, será al contrario. El ascensor social ha funcionado de forma espectacular. En el liderazgo demócrata le sucede el prototipo de la élite intelectual y política. Sin ideas propias y acomodaticia como un camaleón es hija de una familia privilegiada y no desciende de esclavos, como sucede con Michelle Obama que me parece más brillante e incluso deslumbrante. Kamala es una izquierdista millonaria. No alcanza a los multimillonarios John Kerryy su esposa, Teresa Heinz. La élite demócrata son lo que en Europa llamamos pijos progres o izquierda caviar. Hay que ver si será capaz de movilizar a sus votantes.



asta el insigne Boris Izaguirre reconocía hace poco en una entrevista que «Caracas está mejor». Se puede pasear por la ciudad, relativamente, hay cierta vida noctuma, los bolichicos millonarios a quienes engorda el corrupto régimen madurista hacen ostentación de lujos y juergas. Parece habermenos delincuencia... Una delas cosas que más fascinan alos venezolanos que han migrado a España huyendo de la madura ruina comunistoide que se instaló en su país hace tanto, es poder pasear por las calles españolas sin temor a ser asesinados (¿cuánto durará...?). Aunque ese recelo, quien lo sintió una vez no podrá olvidarlo nunca, objetivamente hay menos criminales desesperados en Venezuela, donde la inseguridad en su historia reciente ha sido escalofriante. Lo era cuando el exmonaguillo Chávez se hizo con el poder, y fue aumentando a lo largo del tiempo en que se implantó «el socialismo del siglo XXI». Pero los venezolanos emigrados que últimamente han vuelto a su país, comentan estupefactos que las cosas «han mejorado». Lo aseguran antichavistas convencidos tanto como «zurdos» forofos, y algunos tristes ejemplares de español pro-

# Top Mantra Venezuela



Ángela Vallvey

«Lo que no podrá reprimir, está visto, es la voluntad de la mayoría de venezolanos» sélito del bolivarianismo cañí, que acompañan a Maduro en el lance equinoccial de dividir la historia entre dos franjas horarias existenciales: la razón y la locura absoluta. Preguntando a unos venezolanos a qué se debe el cambio, dieron una explicación horrenda: «El régimen ha puesto 'fuera de la circulación' a muchos miles de delincuentes» (¿la competencia...?). Pero no al estilo Bukele, cuyas cárceles ahora sirven de inspiración al desesperado Maduro, sino de manera más..., «eficaz». Me resulta imposible reproducir literalmente lo que contaban estos venezolanos emigrados. No sé si es cierto, no puedo asegurar nada. Sí es evidente que el madurismo cubanizado ha convertido la represión en un arte aterrador y repulsivo. Siempre se oye decir que el comunismo cubano es maestro en artimañas de espionaje, control y represión, que exporta con éxito a países aliados. Como sea, no hay duda de que el régimen ha mutado últimamente, quizás sabedor de que, para perdurar, debía estabilizar la criminalidad como fuera... Lo que no podrá reprimir, está visto, es la voluntad de la mayoría de venezolanos, que ha gritado desde las umas, ante Maduro y sus satélites narcomillonarios, que ya basta. Que ya.

Teléf.: 954.36.77.00.\*